## Fracasa en Bolivia golpe de Estado contra Luis Arce



▲ "No podemos permitir que una vez más intentonas golpistas se lleven las vidas de bolivianos", enfatizó el presidente Luis Arce en un mensaje a la nación, al tiempo que llamó a la población a movilizarse

contra la insurreción militar. Poco después, rodeado de sus ministros, salió a saludar a una multitud que llegó a la emblemática Plaza Murillo, en La Paz, para respaldar al mandatario. Foto Ap

### Hoy arranca en San Lázaro el primer foro de discusión

# El Poder Judicial va dividido al debate sobre la reforma

- Acudirán los 11 ministros de la Corte e integrantes de la Judicatura
- También estarán representantes de la FGR y líderes del Congreso
- Norma Piña insta a la unidad; "son tiempos de incertidumbre"
- Ayer, round de sombra en la Permanente entre Morena y oposición

- Desplegó tropas el titular del ejército ante la sede presidencial; horas después se replegó y fue detenido
- El insurrecto afirma que el levantamiento fue montaje ordenado por el mandatario
- Rechazaron la asonada jefes de gobierno de América

AGENCIAS / P 23 Y 24

### AMLO: la lucha de la CNTE ayudó al rescate de la educación

- "El magisterio disidente dio la cara en momentos de mayor apogeo neoliberal"
- Asegura que hay buena relación, tanto con el SNTE como con la coordinadora

EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA / P 12

### Nada afectará derechos de empleados del PJ: Sheinbaum

- "La enmienda sólo aborda el tema de jueces, magistrados y ministros"
- La morenista los convoca a participar en el análisis de la iniciativa

ALMA E. MUÑOZ / P3

# Incrementar la exportación, uno de los retos para Ebrard: expertos

México debe aprovechar el conflicto entre EU y China, pero sin dañar la relación con Pekín

BRAULIO CARBAJAL / P 19

IVÁN EVAIR SALDAÑA, ALMA E. MUÑOZ, CÉSAR ARELLANO, GEORGINA SALDIERNA Y FERNANDO CAMACHO / P 3 Y 4

### **OLaJornada**

Directora General
Carmen Lira Saade
Director Fundador
Carlos Payán Velver
Gerente General
Rosalva Aguilar González
Asistente de la Dirección
Guillermina Álvarez

#### COORDINACIONES

Información General Rosa Elvira Vargas Redacción Margarita Ramírez Mandujano Opinión Luis Hernández Navarro

Arte y Diseño
Francisco García Noriega
Tecnología y Comunicaciones
Lizandro Rodríguez Bárcena

Publicidad Javier Loza Hernández

#### **JEFATURAS**

Economía
Roberto González Amador
Mundo
Marcela Aldama
Capital
Miguel Ángel Velázquez
Cultura
Pablo Espinosa
El Correo Ilustrado
Socorro Valadez Morales

#### Publicación diaria editada por DEMOS

Desarrollo de Medios, SA de CV Av. Cuauhtémoc 1236 Colonia Santa Cruz Atoyac Alcaldía Benito Juárez, CP 03310 Ciudad de México Teléfonos: 55-9183-0300 y 55-9183-0400 Fax: 55-9183-0356 y 55-9183-0354

### INTERNET

http://www.jornada.com.mx comentarios@jornada.com.mx

### IMPRESIÓN

Imprenta de Medios, SA de CV Cuitláhuac 3353 Colonia Ampliación Cosmopolita Azcapotzalco, CP 02670 Ciudad de México Teléfonos: 55-5355-6702 y 55-5355-7794 Fax: 55-5355-8573

### DYCOME

Distribuidora y comercializadora de Medios SA de CV

### CENTRAL DE SUSCRIPCIONES

Cuitláhuac 3353 Colonia Ampliación Cosmopolita Azcapotzalco, CP 02670 Ciudad de México Teléfonos 55-5541-7701 y 55-5541-7002

Distribuido en Ciudad de México por la Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, AC, y en el interior de la República y el extranjero por DYCOME, teléfonos: 800-717-3904, 55-5541-7480 y 55-5547-3063

Licitud de título 2387 del 23/X/84 y de contenido 1616 del 8/I/85, otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación

Reserva al uso exclusivo del título La Jornada No. 04-1984-000000000571-101, del 09/ XI/1984, otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor

Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin permiso expreso de los editores

### Bolivia: división desestabilizadora

n una chocante serie de sucesos, el ahora ex comandante general del ejército de Bolivia, Juan José Zúñiga Macías, condujo a sus tropas al palacio presidencial El Quemado, en La Paz, e intentó irrumpir por la fuerza en el recinto. Tras derribar un acceso, el general ingresó a la sede del Ejecutivo y sostuvo un breve intercambio verbal con el mandatario, Luis Arce, después de lo cual se retiró y se atrincheró en un vehículo blindado. Luego hizo declaraciones en las que justificó sus actos como reclamo por la "restitución del orden democrático" y la liberación de los "presos políticos", en referencia a los militares y civiles que consumaron un golpe de Estado en 2019 y condujeron un efímero régimen de facto. En una versión contradictoria, aseguró que fue el propio mandatario quien le ordenó 'sacar las tanquetas" a fin de reafirmar su popularidad.

La sedición fue recibida con rechazo instantáneo y unánime por gobiernos progresistas como el de México, pero también por administraciones caracterizadas por contemporizar con los derrocamientos violentos de gobiernos de izquierda e incluso por la Organización de Estados Americanos, encabezada por Luis Almagro, conocido organizador de atentados contra la democracia como el que sufrió la propia Bolivia hace casi cinco años. Unas horas después de iniciado el disturbio, Zúñiga Macías fue detenido y la institucionalidad volvió a su cauce.

El nivel de enrarecimiento de la vida política boliviana indica que las verdaderas motivaciones y maniobras que desembocaron en la extraña asonada sólo se conocerán, si acaso, con el transcurso de los días y los meses. Sin embargo, es inevitable enmarcar los acontecimientos en la prolongada y desgastante lucha del mandatario y su antecesor, Evo Morales, por el control del partido al que ambos pertenecen, el Movimiento al Socialismo (MAS), y por la nominación presidencial de 2025.

En esta indisimulada rebatiña por el poder,

el ex presidente ha movilizado a las amplias bases populares que le mantienen su lealtad, mientras Arce echa mano de las instituciones para cerrar el paso a lo que sería un cuarto periodo de Morales al frente del Ejecutivo.

El jaloneo entre quienes fueron amigos y aliados por décadas ha desquiciado la vida política y económica del país, además de facilitar la recomposición de las derechas golpistas, como la que ya desplazó al MAS del gobierno en 2019 mediante una asonada policiaco-militar. Ese antecedente directo y el conocimiento que ambos dirigentes tienen de la historia latinoamericana deberían bastar para que depongan una confrontación destructiva, pues una y otra vez se ha comprobado que cuando las izquierdas se dividen, las derechas acosadoras se hacen del poder, en ocasiones, para no soltarlo por largos periodos. La lección no se restringe a Bolivia, sino que constituye un llamado de atención para todos los gobiernos y movimientos progresistas de América Latina y del mundo.

### EL CORREO ILUSTRADO

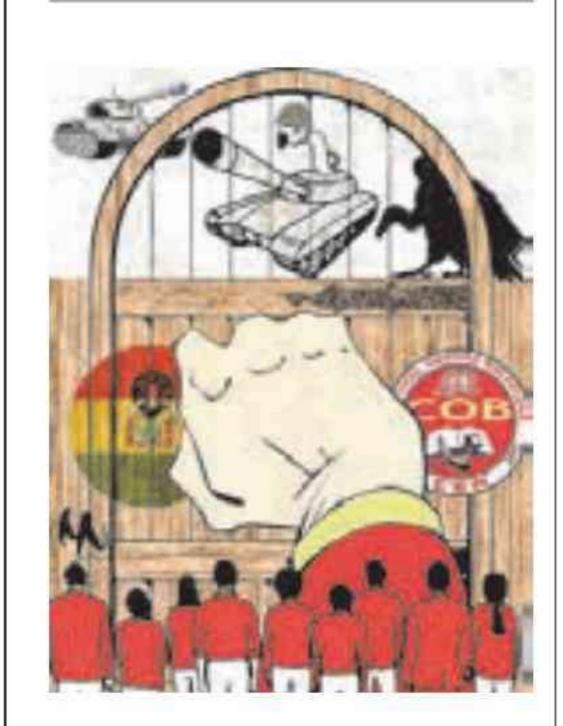

### La derecha e intereses extranjeros, detrás de alzamiento en Bolivia

Bolivia vivió ayer un serio quebrantamiento del orden constitucional con la intentona golpista comandada por el general Juan José Zúñiga, quien se presentó con tanquetas tratando de derribar la puerta del palacio presidencial en el centro histórico de La Paz.

Lo anterior resulta grave no sólo porque pone en riesgo el sistema democrático plurinacional boliviano del presidente Luis Arce. Es evidente que no tardará en saberse quiénes, además de los militares, orquestaron la desestabilización política y democrática de Bolivia.

No obstante, sobra decir que estarán en la mira la beligerante derecha boliviana y los intereses económicos extranjeros que quieren hacerse de las riquezas de litio con que cuenta Bolivia.

Mientras tanto, la Central Obrera Boliviana de inmediato reaccionó llamando a la movilización trabajadora; todo, para que no se quebrante la democracia en el país sudamericano. Mario Trujillo Bolio, historiador

### Se pregunta quién está detrás de la intentona golpista en Bolivia

Son pasadas las 14 horas de este 26 de junio y ruedan los blindados golpistas en La Paz, Bolivia. Corren los comentarios y las preguntas: ¿cómo?, ¿quién? Pero quizá más bien deberíamos preguntar: ¿por cuenta de quién?

¿Tendrá algo que ver en esto la nacionalización de los yacimientos bolivianos de litio? ¿Será la Bolivia golpista un respaldo para la Argentina de Milei, que es el otro gran depósito de litio en Sudamérica? Buenas preguntas, diría yo.

Seguramente los primeros comunicados de la embajada imperial en La Paz y del Departamento de Estado en Washington aclararán esas y otras muchas dudas.

Por lo pronto, vayan desde esta Ciudad de México votos de apoyo al gobierno legítimo y democrático de *Lucho* Arce. Anselmo Galindo

### Ve paralelismos en la libertad de Assange y lo ocurrido en La Paz

Ha recorrido la historia de ida y vuelta, del imperio romano al absolutismo monárquico, secuestrada en el capricho del pecado y el delito, del hábito y mitra, inquisidores a la toga y el birrete de la oligarquía político financiera. Según, está la justicia en la liberación del reo más perseguido por el imperialismo, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, al evidenciar los grandes crímenes de Estados Unidos, como este descarado segundo golpe fallido de Estado en Bolivia. La bestia imperial está nerviosa.

Más allá de lo leguleyo para su libertad, Assange nos corroboró lo más fiel de lo que hoy enfrenta el imperialismo de Estados Unidos, su momento más decadente. Ha perdido, prácticamente, la disputa económica ante China y se ha volcado, muy peligrosamente, en la casi dislocada guerra mundial en el conflicto Rusia-Ucrania y su apoyo irrestricto a Benjamin Netanyahu para masacrar al pueblo palestino en Gaza.

La elección presidencial en noviembre, con declaración de culpable al delirante Donald Trump y la del hijo de Joe Biden, Hunter, en la que ambos son protagonistas, y poniéndose como carta marcada la postergación de sentencia, en octubre, de Genaro García Luna.

El paralelismo de todo esto no es casualidad, la libertad de Assange, después de acoso y prisión, es justicia hecha con la cola entre las patas de la ley. Así, de Bolivia y Assange, barbas a remojar. Ismael Cano Moreno

### La exclusión de Fernández Noroña

Sacar porque no es moreno a un gran defensor a ultranza de la 4T que avanza no parece justo y bueno. Benjamín Cortés V.

### Cortes internacionales y países deben frenar el genocidio en Palestina

Inaudito e inaceptable acostumbrarse o ver el tiempo pasar sin que se encuentre la solución (que debería partir de la justicia internacional) pronta y expedita para el pueblo palestino. Más de 37 mil 658 muertos civiles al parecer no son suficientes para el criminal genocida de Israel y el gobierno estadunidense, dos estados supremacistas que siguen infligiendo sufrimientos que no cesan y provocan tantas pérdidas humanas.

Tan macabra es la situación, que a los heridos por los bombardeos que requieren ayuda no se les da porque el criminal ejército sionista no lo permite, y se ha llevado el genocidio por distintas vías: ataques directos a la población civil, consignándolos a sed y hambre, impidiendo el auxilio para los heridos de muerte y la retención arbitraria de 10 mil personas sin ayuda o estatus legal, desamparados, sin saber su destino, etcétera.

Las masacres siguen su curso y se nota que los jueces y abogados siguen durmiendo bien, porque no les cala ni les preocupa demasiado la situación que impera o pasa en Gaza y Cisjordania, que merece una resolución firme, definitiva y pronta; una tortuga podría ser más rápida que los procurantes de justicia. Mayor involucramiento de las cortes internacionales, de países pro palestinos, que deberían pronunciarse y coadyuvar a que se detenga el genocidio del pueblo en Palestina.

La justicia no puede esperar al debilitamiento del imperialismo y el sionismo; ambos conjuran balcanizar el Medio Oriente. Luis Langarica A.

### "Confiemos en el buen juicio" de la próxima presidenta Sheinbaum

Nos muestra altura de miras Claudia que nombra a Marcelo para Economía, hay recelo con gran desconfianza e iras por traiciones y mentiras. De redención es indicio si realiza bien su oficio. Lazo con el pueblo ha roto quienes a ella dimos voto confiemos en su buen juicio. Guadalupe Martínez Galindo

### A NUESTROS LECTORES

Les rogamos que los comentarios y aclaraciones que envíen para su publicación en El Correo Ilustrado no excedan de 1,000 caracteres (con espacios) o de 14 líneas. Favor de dirigirlos a: Av. Cuauhtémoc 1236, col. Santa Cruz Atoyac, CP 03310, Benito Juárez. e-mail: svaladez@jornada.com.mx Teléfonos: 55-9183-0300 ext. 4456 y 55-9183-0315

Los textos deben incluir la dirección y teléfono del firmante, así como una copia de identificación oficial (credencial de elector o pasaporte) INCLUIRÁ EN SU GABINETE A JOSÉ MERINO

## Sheinbaum: la reforma judicial no tocará a los trabajadores

Ofrece, si es necesario, conversación directa // "La iniciativa trata sólo de jueces, magistrados y ministros"

#### **ALMA E. MUÑOZ**

La reforma al Poder Judicial no afectará los derechos de los trabajadores, precisó Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, y los convocó a participar en el parlamento abierto que se inicia hoy en la Cámara de Diputados. Y si es necesario, "platicar con nosotros", ofreció.

Ayer también anunció que José Antonio Peña Merino estará a cargo de la agencia de transformación digital y telecomunicaciones, de nueva creación en su gobierno, y con la cual pretende reducir 50 por cierto los trámites gubernamentales. Con la digitalización en distintas áreas, sostuvo, "vamos a tener más ingresos".

En conferencia de prensa realizada en la casa de transición, la virtual presidenta electa recibió por la mañana a la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, con quien tuvo un primer acercamiento, de manera informal, para hablar de la revisión del T-MEC en 2026, y con quien habló de "la importancia de que se mantengan y amplíen las visas de trabajo para los mexicanos".

Sheinbaum pidió a los trabajadores del Poder Judicial tranquilidad ante la reforma en la materia, porque "tengan la certeza", puntualizó, de que sus derechos laborales no serán tocados. Consideró importante que platiquen con la Secretaría de Gobernación, aunque hoy "está abierta la puerta en el parlamento abierto".

Precisó que la reforma sólo se refiere de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y señaló que la propuesta que en su momento hizo el ministro en retiro



Arturo Zaldívar sobre el acceso a la justicia con el fortalecimiento del Poder Judicial se vería "en un segundo momento y no requeriría una reforma judicial, porque está planteando otros esquemas, más allá de la elección de los jueces".

Por otro lado, anunció que en materia de austeridad harán una revisión de delegados en algunas secretarías, "porque no se pudo en este gobierno quitarlos" y también checarán "algunas otras áreas del gobierno descentralizado".

Asimismo, indicó que por la transición se ampliaron los plazos para entregar el proyecto de presupuesto a la Cámara de Diputados.

Reiteró que no habrá una reforma fiscal "profunda, que represente más impuestos para la gente", e insistió en que hay un manejo razonable de la deuda.

Asimismo, afirmó que para el siguiente año, con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, está garantizado el presupuesto para los Programas de Bienestar actuales y los que ella propone, becas para estudiantes de educación

básica de escuela pública, así como el apoyo para un millón de mujeres de 60 a 64 años.

Además, recursos para obras estratégicas, para impulsar el acceso a la vivienda y para arrancar el sistema de cuidados en el DIF.

Con Ramírez de la O "tengo un equipo de trabajo que está arrastrando el lápiz, como normalmente se dice. Él da su opinión y su orientación en términos macroeconómicos y de distribución del presupuesto", informó.

La ex jefa de Gobierno indicó que este fin de semana supervisará con el presidente Andrés Manuel López Obrador el Tren Maya. Visitarán Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Compartió que al leer lo que el general Lázaro Cárdenas hizo en la cuenca del río Balsas como ex presidente, en una "plática informal" le comentó a López Obrador: "si se aburre en Palenque le puedo encargar una de las cuencas. Se rió y me dijo: 'no, eso sí que no te lo voy a aceptar'.

"Y en algún otro momento le dije:

▲ Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, informó que el fin de semana supervisará con Andrés Manuel López Obrador el Tren Maya, por lo que visitarán Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Foto Marco Peláez

'pero si hay algo terrible en el país'' (¿colaboraría con el gobierno?), y coincidió conmigo en que "la patria es primero".

Pasadas las 18 horas acudió a la casa de transición el secretario de Salud, Jorge Alcocer.

La virtual presidenta electa informó anoche que hoy presentará a cinco integrantes de su gabinete, porque el sexto es Rogelio Ramírez de la O –el primero que mencionó como parte de su equipo–, el cual continuará como secretario de Hacienda y Crédito Público. Mencionó que el funcionario no asistirá al Museo Interactivo de Economía porque "estará con el Presidente".

Precisó que dejará para el final los nombramiento del gabinete de seguridad.

### Comienzan hoy foros de diálogo de la enmienda

Convocados, 30 expertos, entre ellos los ministros de la SCJN

#### IVÁN EVAIR SALDAÑA, ALMA E. MUÑOZ Y CÉSAR ARELLANO

En San Lázaro arranca hoy el primer encuentro para discutir la iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), acto que encarará con posturas a favor y en contra a los principales encargados de la defensa y aplicación de justicia en el país.

Al primer foro –de nueve programados– fueron convocados 30 actores centrales: los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), consejeros de la Judicatura Federal (CJF), representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y los líderes en el Congreso de la Unión.

El encuentro de hoy fue tema en la casa de transición de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a la que llegó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, con una lista que dejó ver a quienes se considera están a favor, en contra o tienen una posición neutra ante la iniciativa de reforma.

Entre quienes dan su aval a la reforma destacan las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yazmín Esquivel; también, el vicefiscal general de la República, Óscar Bernache; el ministro en retiro Arturo Zaldívar; los consejeros Bernardo Bátiz y Eva Verónica de Gyvés Zárate, y el magistrado Rafael Guerra Álvarez.

En contra, la presidenta de la Corte, Norma Piña, y los ministros Jorge Pardo Rebolledo, Juan Luis Alcántara Carrancá, Javier Laynez Pontisek, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y Luis Aguilar Morales; también, integrantes del CJF.

Entre los neutros figuran el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, la jueza Juana Fuentes Velázquez y el secretario general del Sindicato de Trabajadores del PJF, Jesús Gilberto González Pimentel.

A la reunión con Sheinbaum acudieron, además de Monreal, Adán Augusto López, Arturo Zaldívar e Ignacio Mier Velazco, coordinador de los diputados de Morena.

Al salir de su casa de transición, Sheinbaum declaró que "es bueno que se animaron a participar (los ministros) y que el pueblo de México escuche su opinión".

La Jornada adelantó el pasado martes que los ministros definieron su asistencia al foro en su reunión privada del lunes de esta semana, en la que hubo una propuesta del ministro Alcántara Carrancá de construir un frente común ante la reforma, pero ante las diferencias sobre la iniciativa, la propuesta fracasó.

Ayer, la Corte emitió un comunicado en el que confirmó la asistencia de hoy de los 11 ministros e integrantes de la Judicatura al primero de los Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial, que organiza la Cámara de Diputados.

"Es indispensable que las juzgadoras y los juzgadores que integran el Poder Judicial emitan su opinión y sean escuchados en los foros para la reforma que se discutirá en el Poder Legislativo", indicó.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) también confirmó ayer que recibió la invitación formal para participar en los foros públicos.

"Esta asociación estará legítimamente expresando sus preocupaciones ante todos los actores políticos, académicos y sociales", apuntaron.

El segundo foro se realizará el primero de julio en Jalisco, luego el 2 de julio en Toluca, el 9 de julio en Chiapas, el 12 de julio en Veracruz, el 23 de julio en Puebla, el 30 de julio en la Cámara de Diputados, el 6 de agosto en Coahuila y el 8 de agosto cerrarán en Sinaloa.



COINCIDEN EN QUE SE REQUIEREN CAMBIOS DE FONDO

# Refriega entre Morena y oposición por alcances de la reforma judicial

Se trata de rediseñar todo, aclara el partido guinda

GEORGINA SALDIERNA Y FERNANDO CAMACHO

En un *round* de sombra previo al inicio de los foros sobre la reforma judicial, la oposición en la Comisión Permanente del Congreso aceptó que se requiere un cambio en este sector, pero estableció que la iniciativa del Ejecutivo no ayudará a resolver los problemas de corrupción y retraso en la impartición de justicia.

Morena reviró que la modificación no se reduce a la elección de jueces, ministros y magistrados, sino que se trata de rediseñar todo.

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores guindas, sostuvo que con la reforma se va a liberar al Poder Judicial del desprestigio y de la fama que arrastra, por la falta de atención a la gente y de una impartición de justicia pronta y expedita.

También se le va a librar del deterioro que a través de los años ha acumulado y de la delincuencia organizada y de cuello blanco.

"Vamos a darle... prestancia, prestigio y fortaleza, para que se erija en un control real, en un equilibrio real entre los poderes, es decir, lo que vamos a hacer es fortalecerlo", añadió el político zaca-

tecano en conferencia de prensa.

Monreal confirmó que se ha reunido con ministros, jueces y magistrados para escuchar inquietudes y planteamientos sobre la propuesta presidencial y adelantó que todos los integrantes de la Corte estarán en la apertura de los foros, al igual que la mayoría de los consejeros de la Judicatura, las asociaciones de juzgadores y los trabajadores de esta área.

### Propuesta sin soluciones: PAN

Durante el debate que se prolongó por tres horas y en el que el bloque mayoritario y la oposición fijaron posturas, Julen Rementería, coordinador de los senadores del PAN, apuntó que claramente hay necesidad de una reforma judicial, porque hay indicios muy fuertes de corrupción, de dependencia de algunos sectores y de que se aplican "chicanas" en los procedimientos.

Pero resaltó que no ve en la iniciativa del Ejecutivo algo que ayude a resolver esos problemas. Concretamente mencionó no encontrar cómo desde la elección de los jueces, ministros y magistrados por voto popular, haya menos retraso y menos nepotismo. En un tono similar se expresó el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Braulio López, quien desde la tribuna destacó que la reforma judicial no resuelve lo que diagnostica. Nada de lo que propone va a hacer que no haya corrupción e impunidad. Tampoco garantiza autonomía del poder político y económico.

La priísta Sue Ellen Bernal espera que los foros que se inician hoy en la Cámara de Diputados funcionen para realmente escuchar todas las voces, analizar los pros y contras y enriquecer la iniciativa, dejando de lado lo que puede ser perjudicial.

"Que no sea un tema de venganzas personales, sino de tener una mejor justicia" para los mexicanos, subrayó la diputada durante la discusión que giro en torno al tema: Qué Poder Judicial tenemos y qué Poder Judicial queremos.

El senador de Morena José Narro apuntó que no se quiere un órgano subordinado a su partido, sino que realmente cumpla con el mandato de impartir justicia.

El diputado guinda Hamlet García Almaguer agregó que se busca un Poder Judicial que se ponga del lado del pobre, del necesitado, del débil, del afligido, del jubilado y del comerciante, entre otros

### INTENTONA EN MÉXICO EL FISGÓN



### Norma Piña pide unidad a colaboradores y solicita que defiendan sus derechos

IVÁN EVAIR SALDAÑA

Frente a la reforma en puerta al Poder Judicial de la Federación (PJF), la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, llamó ayer a todos los trabajadores a la "unidad" y les garantizó que defenderá sus derechos laborales ante todas las instancias.

A través de un mensaje en video que fue enviado masivamente a los correos institucionales de los trabajadores del PJF, también los convocó a defender los derechos de los mexicanos y el equilibrio entre los poderes de la unión.

La ministra usó un tono pausado y solemne en su breve discurso, reconociendo primero que ellos son"no sólo el sustento del Poder Judicial de la Federación, sino el motor que nos permite cumplir con nuestras atribuciones y nuestras obligaciones".

"En estos momentos trascendentales, quiero dirigirme a ustedes para transmitirles un mensaje de unidad y de empatía. Ante la iniciativa de reforma al Poder Judicial, estamos trabajando incansablemente, estamos dialogando con todas las instancias posibles para garantizar la defensa de sus derechos laborales", señaló la ministra presidenta.

El mensaje de la también representante del PJF se da en medio de manifestaciones y mítines de los trabajadores de ese poder, en las que han participado jueces y magistrados, en contra de la citada iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de este año y que buscará dictaminar en agosto la Cámara de Diputados.

"Vivimos momentos llenos de incertidumbre; sin embargo, es precisamente en estos tiempos cuando más debemos demostrar que trabajamos por México", apuntó Piña.

Concluyó diciendo que es fundamental que los integrantes del PJF no pierdan el foco de su misión constitucional: "hacer valer los derechos de las y los mexicanos y el equilibrio de poderes".

También los invitó a actuar con integridad y convicción, y les prometió mantenerlos "debidamente informados" sobre el avance de la iniciativa presidencial.

Hoy, Norma Piña y los 10 ministros de la Suprema Corte participarán de forma inédita en el primer foro de parlamento abierto de la Cámara de Diputados sobre dicha reforma.

## Trabajadores cierran 17 tribunales en protesta contra la iniciativa

JARED LAURELES Y CÉSAR ARELLANO

En rechazo a la iniciativa de reforma al Poder Judicial, un grupo de trabajadores sindicalizados cerró los 17 tribunales laborales federales, localizados en la carretera Picacho-Ajusco, alcaldía Tlalpan, como parte de un paro de 24 horas.

En estas instalaciones los magistrados resuelven los conflictos individuales y colectivos, así como asuntos de gran importancia de empresas nacionales y extranjeras, entre ellos emplazamientos a huelga, recuentos y titularidades de contratos colectivos de trabajo.

Juan Alberto Prado, secretario general del Sindicato Nacional de Renovación del Poder Judicial, señaló que de avanzar la enmienda en la materia existe el riesgo de que las plazas sindicalizadas "las conviertan en de confianza", además habría un recorte presupuestal que afectaría inevitablemente el salario de los trabajadores y sus derechos adquiridos.

Por ello, exigieron el cumplimiento del derecho laboral, que los jueces y magistrados sean electos, no por voto popular, sino por carrera judicial, y el respeto a la autonomía e independencia del PJF.

Ante el paro de labores, Rafael Carlos Quesada García, juez de distrito y coordinador de los tribunales laborales federales de asuntos individuales del primer circuito, señaló en la circular 01/2024 que se declaró este miércoles como inhábil a fin de que no corran los plazos procesales, pero seguirán laborando a distancia, "cada tribunal laboral emitirá ligas de acceso a las audiencias que puedan llevarse a cabo".

Anotó que si bien los jueces de los tribunales laborales federales respetan las manifestaciones pacíficas, la Ley Federal del Trabajo "nos da elementos para que las labores jurisdiccionales se puedan realizar de manera no presencial.

Fue hasta después de la seis de la tarde cuando informó que las instalaciones ya se encontraban libres para reanudar las labores jurisdiccionales presenciales. "Las instalaciones estarán abiertas con normalidad los demás días (a menos que exista alguna situación diversa y extraordinaria).

Prado insistió en que la iniciativa de reforma judicial busca "someter" al PJF, "acabar con su independencia y hacer ineficaz la carrera judicial".

Agregó que con la elección de jueces mediante el voto popular "nuestros empleos estarán en grave riesgo", ya que –indicó– es previsible que quienes lleguen por esa vía "tendrán compromisos de muchos tipos que deberán cumplirse mediante puestos de trabajo".



ESTABILIDAD ECONÓMICA, UNO DE LOS FACTORES

## Prevé AMLO una transición tersa

### Admite que en su gobierno hubo errores

**ALONSO URRUTIA** Y EMIR OLIVARES

Como no había ocurrido hace tiempo, la transición de gobierno será "tersa, no habrá ningún sobresalto", vislumbró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien consideró que la estabilidad económica es uno de los factores que contribuyen a este clima. Aunque reconoció errores (que no le corresponde a él mencionarlos, sino a la oposición), su sucesora, Claudia Sheinbaum contará con bases sólidas: "que hay que pagar impuestos, que no se deben de condonar impuestos, eso es irreversible; que no se debe permitir la corrupción, irreversible".

Se trató de otra conferencia en la que el mandatario aludió al inminen-

te final del sexenio y al proceso de transición, durante la cual se reivindicó como un hombre racional, pero a la vez místico. "Entrego la banda y me voy. Decirle a la gente: si me quieren, ya, porque voy a iniciar una etapa nueva en mi vida. Lo primero es arrodillarme para agradecer al pueblo y al Creador el tiempo que yo aguante."

Recordó que en días pasados vinieron a México altos ejecutivos de Citigroup, con quienes no pudo reunirse por motivos de agenda, pero estaban muy interesados en entrevistarse con Sheinbaum y con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Mencionó -conforme a lo que le reportó este último- que "están muy contentos, confiados en la transición, no ven ningún riesgo. Vinieron a reafirmar el compromiso

que tienen de seguir invirtiendo en México. Le tienen mucha confianza a nuestro país y ven muy bien la economía".

Al preguntarle sobre los errores de su gobierno, López Obrador admitió que hubo algunos pero señalarlos es tarea de sus adversarios, porque "ya sería el colmo que yo también les haga su trabajo".

Por otro lado, Sheinbaum, a quien volvió a calificar de giganta, contará con muchos factores a su favor, entre ellos, la buena fama pública de la que goza, "y fama pública –o buena fama pública- es poder". Reconoció que todavía falta mucho por hacer porque aun cuando se avanzó mucho, el rezago que heredaron del periodo neoliberal era demasiado, pues era un modelo decadente no sólo en lo económico, sino también en lo político, social y cultural.

Ahora, con la transformación emprendida en este sexenio, ya están las bases y en general existe confianza en su sucesora. Destacó que en el análisis del voto de la elección se refleja que no sólo tuvo el apoyo en los sectores populares, sino también de las clases medias y altas, pues en realidad el voto oculto que referían las encuestas se trataba de estos estratos que no querían confirmar que estaban con Sheinbaum. "Pregunten a Chedraui o a Soriana, ¿cuándo habían vendido más que ahora?"

En cuanto a él, comentó que ya tiene concebida su rutina cuando se jubile en la finca misma que, aclaró, no se trata de un rancho porque esos serían de varias hectáreas. En su caso, se trata de una propiedad de 15 mil metros cuadrados, "el perímetro son 450 metros, y tengo un sendero a la orilla o un puentecito de madera que hice, y camino 12 vueltas, cinco kilómetros". Destinará dos horas diarias por la mañana a escribir y más tarde otras dos para escribir sobre la vida en las sociedades prehispánicas.

## Cuarta resolución del TEPJF contra el Ejecutivo

### "Vulneró la neutralidad y la equidad"

LILIAN HERNÁNDEZ Y **FABIOLA MARTÍNEZ** 

La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador vulneró la imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, además de haber incurrido en el uso indebido de recursos públicos por las expresiones que hizo en la conferencia matutina del 10 de noviembre de 2023.

Con esta nueva resolución, que es inatacable, van más de cuatro sentencias en las que la sala superior confirma que el mandatario incurrió en dichas infracciones en el proceso electoral 2024, pese a las medidas cautelares en las que se le pidió abstenerse de hablar de los comicios o temas vinculados.

En la conferencia del 10 de noviembre del año pasado, el Presidente mencionó que "antes se elegía por dedazo y ahora hay otro método y la gente ya no se deja engañar y ahora se vota de manera libre".

Por estas declaraciones, el TEPJF concluyó que la sala regional especializada tuvo razón al señalar que López Obrador excedió los límites de libertad de expresión, ya que sus palabras no configuraron un ejercicio periodístico, sino su postura sobre los aspectos que la ciudadanía debe tomar en cuenta como señalar si el candidato tiene ideales y cuál es el partido político que los postula.

La máxima instancia electoral resolvió que por dichas expresiones en esa conferencia, el titular del Poder Ejecutivo volvió a incurrir en manifestaciones que no debió

hacer en periodo de precampaña electoral, por lo que utilizó de manera indebida presupuesto público, aunque por tratarse del Presidente de la República no se le puede imponer sanciones económicas.

### Reducen multa a Morena

Los magistrados de la sala superior también revocaron parcialmente una sanción económica que el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso a Morena por irregularidades detectadas en los gastos de precampaña para la Presidencia, senadurías y diputaciones.

El proyecto estuvo a cargo de la magistrada Janine Otálora, y en él señalaba ordenar al INE emitir una nueva determinación e individualización de la sanción.

El partido guinda recibió una sanción de más de 18 millones de pesos por la omisión de reportar gastos asociados a propaganda que fue localizada en la vía pública durante el periodo de precampaña federal y que sumó 4 mil 249 hallazgos, que son entre otros, lonas y anuncios pintados en bardas, etcétera.

El proyecto de la magistrada proponía revocar dicha conclusión al estimar que el agravio es "parcialmente fundado", pues había algunos hallazgos que de manera evidente no le pueden ser reprochables a dicho partido.

El magistrado Felipe Fuentes señaló que no apoyaba esa propuesta, pues desde su perspectiva el Consejo General del INE no demostró de qué manera los hallazgos están vinculados con el partido, y en ese sentido "no puede concluirse de manera dogmática que los hashtags 'Encuesta' y 'Es la respuesta', son

una señal inequívoca de ello".

Apuntó que es criterio del TEPJF que el uso de un hashtag seguido de un nombre, con la frase "En la encuesta es la respuesta", no constituye en principio un llamado al voto ni un acto de precampaña, por lo que

se debía revocar en su totalidad.

En este punto coincidieron los magistrados Mónica Soto y Felipe de la Mata, por lo que fueron tres votos en contra de la propuesta de Otálora, ya que el magistrado Reyes Rodríguez no asistió a la sesión.

### SE ROMPE LA TELARAÑA ROCHA

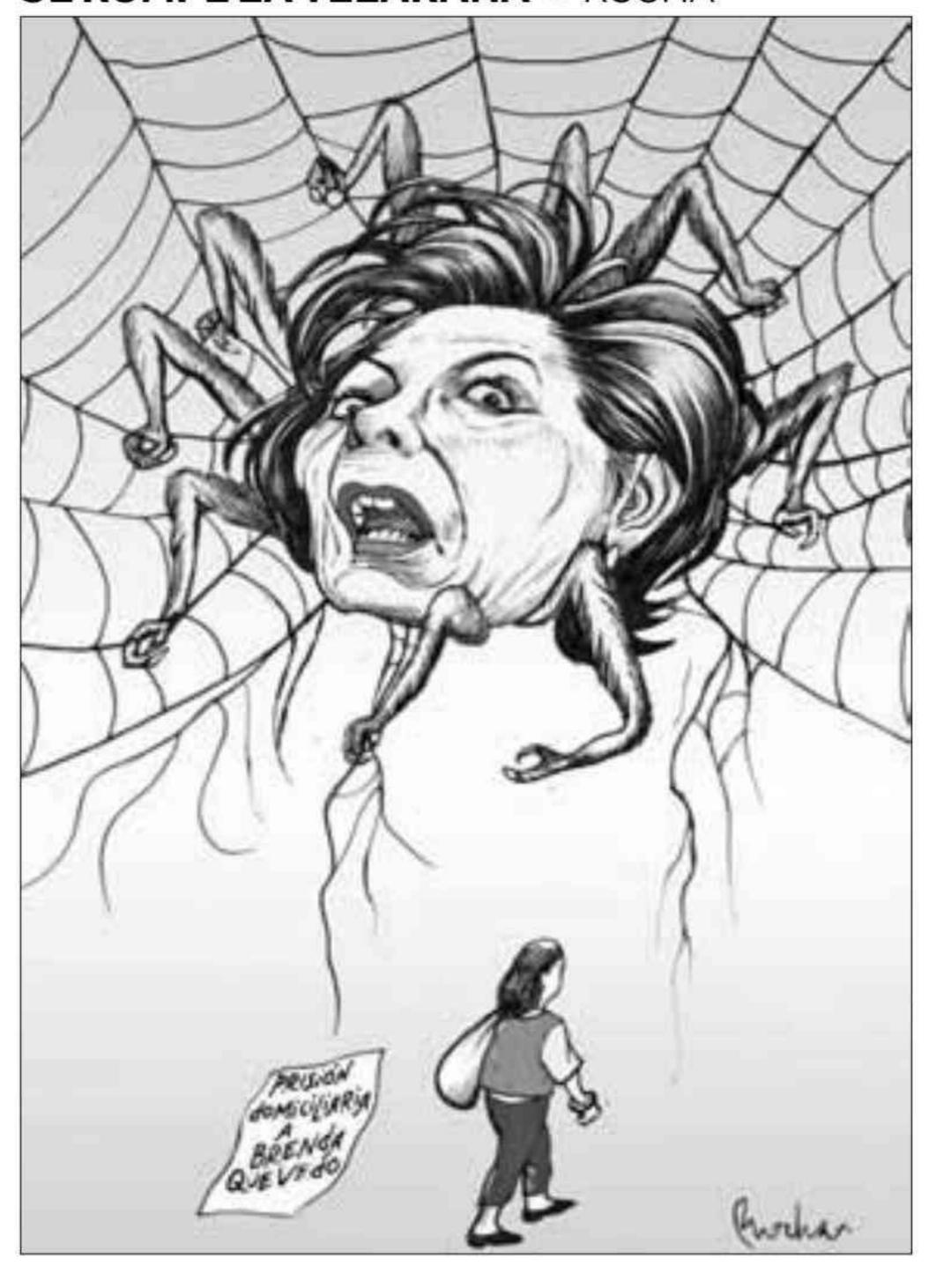

### Comienza INE etapa de presentación de informes del 2 de junio

**FABIOLA MARTÍNEZ Y** LILIAN HERNÁNDEZ

Con la presentación de informes de los comicios del 2 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) comienza hoy una nueva etapa hacia el corto y mediano plazos, con los trabajos para la definición de su proyecto presupuestal para el año entrante, entre otros puntos.

Si bien el INE debe resolver todavía dos asuntos fundamentales: el informe de fiscalización de campañas en julio, y en agosto divulgar la integración definitiva del Congreso, durante la sesión de Consejo General de este jueves se conocerán los parámetros hacia su operación futura.

Antes se expondrá un paquete de 214 procedimientos administrativos sancionadores, oficiosos y de queja en materia de fiscalización, instaurados en contra de partidos nacionales.

Enseguida la consejera Carla Humphrey presentará el informe final de la comisión temporal de debates presidenciales, y otro –a cargo de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei– sobre las atribuciones especiales de este consejo frente a solicitudes de organismos públicos locales.

### Credencialización

También se conocerán reportes sobre la credencialización de personas en prisión preventiva; de la situación financiera en Oples; el voto de los mexicanos en el exterior; los observadores extranjeros; el programa para atención a víctimas de violencia política y, además, un informe final del comité técnico asesor de los conteos rápidos que para este proceso fueron 12, a partir de los cuales el mismo día de la elección se dieron a conocer tendencias de resultados.

En el punto 20, de 25, el consejo votará el proyecto por el que se crea la comisión temporal de presupuesto 2025, para la que se han anotado sólo tres consejeros: Uuc-kib Espadas, Norma de la Cruz y Rita Bell López, los tres afines en las votaciones a Taddei, quien por su carácter de presidenta del consejo puede ser integrante de comisiones.

En 2023, año previo a la elección federal, la Cámara de Diputados autorizó al INE un presupuesto de 13 mil 987 millones de pesos, previo recorte –al proyecto diseñado por el Instituto– de 4 mil 475 millones. Aparte es el dinero para partidos políticos.

Para el año en curso, el INE dispone de una bolsa de 22 mil 322 millones de pesos, que refleja un recorte de 5 mil 3 millones.

### **DINERO**

Claudia ofrece empleo al futuro ex presidente // Morenistas purasangre // Catorce millones de tarjetas de crédito en programas sociales

#### **ENRIQUE GALVÁN OCHOA**

L PRESIDENTE ADOLFO López Mateos, un priísta que dejó buenos recuerdos, invitó a colaborar al ex presidente Lázaro Cárdenas como vocal ejecutivo de la Comisión del Río Balsas. Desempeñó el cargo hasta su renuncia el 16 de noviembre de 1964, al concluir el sexenio. El general michoacano agradeció al presidente con unas afectuosas palabras: "hago patentes mis felicitaciones por su prestigiada labor al frente del gobierno de la República". Se decía que López Mateos le había dado el cargo para mantenerlo ocupado aquellos días en que el general había expresado su apoyo a la revolución cubana, incluso planteando llevar fuerzas armadas a la isla para defenderla de la agresión de Estados Unidos. Son circunstancias muy diferentes a las de hoy, pero Claudia Sheinbaum reveló que invitó al futuro ex presidente López Obrador a hacerse cargo de una tarea en su gobierno. Pero él volvió ayer a confirmar que se irá a su quinta chiapaneca. Ya tiene un plan de actividades: saldrá a caminar, dedicará muchas horas a escribir y no recibirá a nadie que no sean personas de su círculo familiar íntimo. Vendrá a la Ciudad de México a visitar a su esposa Beatriz y no sabe qué medio usará para transportarse. No desea escenas en las líneas comerciales. "Si me quieren", déjenme seguir mi plan, expresó. Andrés Manuel ha sido una persona que ha llevado una vida muy intensa desde su juventud. No ha vivido la experiencia del retiro, de la jubilación. A algunas personas las lleva a la depresión. Ya veremos.

### La incertidumbre de la ministra

LA PRESIDENTA DE la Suprema Corte, Norma Piña, dice que el Poder Judicial vive momentos de incertidumbre con motivo de la reforma en curso. Más bien la ministra es la que experimenta esa desagradable situación, no todos sus integrantes. Se va a quedar sin chamba, sin quincena, sin prestaciones y probablemente hasta sin pensión. Asistirá hoy a la Cámara de Diputados con los demás ministros a exponer sus puntos de vista... Van divididos.

### Morenistas purasangre

COINCIDEN LOS PRESIDENTES Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador en que le tienen un gran afecto a Gerardo Fernández Noroña, es muy valioso y un notable legislador. Sin embargo, no quedó incluido en el acuerdo por el cual serían compensadas las corcholatas que perdieran en la encuesta con cargos en el gabinete y el Congreso de la Unión. Como ganadora del proceso, Claudia está fuera de discusión, Marcelo Ebrard fue designado por ella como secretario de Economía, Adán Augusto López Hernández se perfila como futuro coordinador del grupo guinda del Senado y Ricardo Monreal de la Cámara de Diputados. Pero los dos aspirantes de los partidos aliados, Fernández Noroña, del PT, y Manuel Velasco, del Verde, no son morenistas *purasangre* –valga la expresión– y no entraron en el acuerdo original.

FERNÁNDEZ NOROÑA SE siente defraudado. La noche del tercer debate presidencial conversamos brevemente y lo sentí seguro de que sería el líder del Senado. Hasta ayer Claudia no había platicado con él, lo más probable es que lleguen a un acuerdo. La izquierda alcanzó el más importante triunfo de su historia gracias a que no se ha dividido.

### Empresas *valen* más que países

ESTAMOS EN UN punto de la historia de la humanidad en que algunas compañías privadas representan un valor económico mayor que el de muchos países. Amazon ha alcanzado una valoración de mercado de 2 billones de dólares, como resultado de un repunte impulsado por la inteligencia artificial. La compañía de Jeff Bezos se suma así al grupo que integran Alphabet, Nvidia, Microsoft y Apple. Cinco empresas valen más de 10 billones.

### **Twitterati**

**HOY PRESENTAMOS LA Encuesta Nacional** de Salud Financiera 2023. De acuerdo con los datos, el fortalecimiento de los ingresos de las familias a través de programas sociales ha ayudado a la inclusión financiera. Actualmente, 14 millones de mexicanos cuentan con una tarjeta bancaria emitida para la recepción de algún programa social.

@GabrielYorio

Facebook, Twitter: galvanochoa Correo: galvanochoa@gmail.com

### ENCUENTRO EN ESPAÑA DE LA DERECHA ULTRALIBERAL



▲ El ex presidente Felipe Calderón participó ayer en un foro en Madrid donde habló de las

elecciones mexicanas y acusó compra de votos con programas sociales. Foto Europa Press

## El petista Noroña no figuraba en el pacto de reparto de cargos: AMLO y Sheinbaum

El acuerdo era sólo para integrantes de Morena, coinciden

**EMIR OLIVARES, ALONSO URRUTIA Y ALMA E. MUÑOZ** 

El presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum coincidieron en que los reclamos de Gerardo Fernández Noroña respecto a liderar la bancada en el Senado no se justifican porque el legislador no pertenece a Morena.

El mandatario expuso en su conferencia mañanera que "quiero mucho a (Gerardo Fernández) Noroña", pero el acuerdo para el reparto de posiciones en el Congreso de la Unión fue para militantes de Morena (...) ¡Para aclararlo bien!"

Con esas palabras, el Presidente respondió a los reclamos del futuro senador –por vía plurinominal– por la repartición de liderazgos en las cámaras, así como posiciones en el gabinete para las llamadas corcholatas.

Sobre el tema, Sheinbaum precisó en conferencia que Noroña "no es militante de Morena (...), no tiene por qué plantearse una discusión por cargos" y recordó que el acuerdo para designar a los coordinadores parlamentarios del partido guinda en el Congreso o posiciones en el gabinete fue por

un acuerdo entre los morenistas que participaron en el proceso por la candidatura presidencial, y Fernández Noroña no es militante ni ha participado en congresos y consejos del instituto político.

"Es compañero que valoramos mucho en el movimiento, (pero) él entró a la encuesta propuesto por el PT, igual que Manuel Velasco lo hizo por el Partido Verde. Entonces, las reglas están ahí, planteadas para quienes pertenecemos a Morena".

No quiere decir que no seamos parte del mismo movimiento, "apreciamos y valoramos muchísimo su trabajo, tan es así que es senador por Morena".

En el mismo sentido, el jefe del Ejecutivo recordó que los acuerdos se tomaron en el cónclave de la plana mayor de Morena en junio del año pasado en un restaurante frente al Templo Mayor, en el Centro Histórico, donde él mismo presentó una propuesta que se enriqueció con la opinión de los asistentes, incluidas las cuatro *corcholatas* de su partido y que fue retomada por el consejo.

−¿Qué opinión le merecen las pugnas?

 Creo que se está cumpliendo con lo acordado.

–¿Qué le diría a Fernández Noroña? -Es que no... Lo voy a decir, quiero mucho a Noroña, lo estimo mucho, es un dirigente de primera. Nada más que ese acuerdo se hizo con militantes y dirigentes de Morena.

### Presenta oposición iniciativa para sancionar la injerencia del Ejecutivo en elecciones

La ex candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, presentó ayer una iniciativa para sancionar al Presidente de la República por el delito de "traición a la patria" cuando intervenga de manera indebida en procesos electorales, ya que actualmente la persona que dirige el Ejecutivo no puede ser castigada por dicha falta.

En conferencia de prensa en el Senado, Gálvez recordó que en 2006 el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador denunció la intervención electoral de Vicente Fox, lo que dio lugar a una serie de reformas en 2007 con las cuales se buscó impedir el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o persona candidata.

La senadora panista recordó que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han emitido diversas medidas cautelares y sentencias por la injerencia de López Obrador, especialmente en sus conferencias matutinas.

Pese a ello, se ha determinado que "no es posible sancionar al Presidente de la República debido a que constitucionalmente no cuenta con un superior jerárquico y que la Constitución no prevé medidas administrativas específicas en su contra en estos casos", lamentó Gálvez.

Por lo anterior, dijo, es necesario reformar el Código Penal Federal y la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para que ese tipo de conductas sean tipificadas como "traición a la patria" y castigadas con cárcel de entre 10 y 50 años, además de una multa de hasta 3 mil unidades de medida y actualización.

A su vez, el coordinador de los senadores panistas, Julen Rementería, destacó la importancia de la iniciativa presentada por Gálvez y puntualizó: "Tiene que haber una sanción para todo aquel mexicano que viola una ley, así sea el Presidente".

Fernando Camacho y Georgina Saldierna FORO EN CASA DE AMÉRICA EN MADRID

## "Falta de liderazgo", una de las razones del fracaso opositor, dice Calderón

Atribuye el triunfo "aplastante" de Morena a que hubo "elección de Estado"

**ARMANDO G. TEJEDA** CORRESPONSAL MADRID

El ex presidente de México Felipe Calderón calificó de "aplastante" la victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales del pasado 2 de junio, si bien también atribuyó ese triunfo histórico, de más de 30 puntos sobre la principal rival, a que fue una "elección de Estado", además de la "falta de liderazgo" en el bloque de la oposición. Calderón participó junto con la todavía alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, en un foro de la derecha ultraliberal en la Casa de América de Madrid, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad (FIL) y por el laboratorio de ideas estadunidense Atlas Network, que está detrás de la guerra sucia en redes contra los gobiernos progresistas de América Latina.

El ex presidente Calderón abrió su discurso con una frase que retrató el fracaso de su estrategia en las elecciones en México, a pesar de que él mismo insistió hasta el último día en que la victoria era posible, que había encuestas que invitaban al optimismo. Así que el ex presidente afirmó: "Les debo una explicación...".

#### Ciudadanizar la política y politizar a la ciudadanía

Ante representantes de la derecha ultraliberal de España y América Latina, bajo el auspicio de foros de influencia defendidos hoy en día por el presidente de Argentina, Javier Milei, entre otros, Calderón expresó: "En 2022 dije que México era una democracia a punto de caer y también señalé que estaba en marcha un proyecto para destruir la democracia por parte del actual presidente. Mi diagnóstico era la ausencia de ciudadanía en la política y una vía que propuse fue un proceso para ciudadanizar la política y politizar a la ciudadanía. Se trataba de transformar la marea rosa que inundó los zócalos, las plazas de México, en una militancia y una ciudadanía activa en política. Eso se debía de haber traducido, según aquella utopía, en que las cerca de 20 mil candidaturas que estaban en juego pudieran ser encabezadas por un líder que fuera capaz de movilizar y cubrir territorialmente y hacer esta gran cruzada nacional que culminara con una victoria. Eso, desgraciadamente, no ocurrió".

Y a partir de esa "falta de lideraz-go", Calderón sumó más razones para el fracaso de su bloque, reconociendo, por fin, que "más allá de lo inequitativo de la competencia y del uso y abuso ilegal e inconstitucional del poder, la mayoría votó por Claudia Sheinbaum para la Presidencia de México. Pero eso no quita que se pueda y se deba señalar que el proceso fue profundamente inequitativo, fue una elección de Estado, en la que todo el Estado, con toda su fuerza, todo el poder y todo el presupuesto juegan ilegal, inconstitucionalmente y antidemocráticamente, a favor de la candidatura de Sheinbaum... ¿Ganó Claudia Sheinbaum? Sí ¿Tuvo méritos ella misma en esa victoria? Pienso que sí. ¿Fue una elección de Estado? También. ¿Hubiera ganado sin esa elección de Estado? Eso ya nunca lo sabremos", afirmó el ex presidente.

Calderón también atribuyó la victoria de Sheinbaum a la utilización del programa de adultos mayores para la "compra de votos" y advirtió de los riesgos de un endeudamiento excesivo del Estado para las próximas generaciones. "La tragedia del populismo gobernante, aún en democracia, es que no entienden que las deudas de hoy son los impuestos de mañana. Al elector no le importa, quiere que le den su dinero. Es un cuento de nunca acabar... El populismo subsistirá aun en democracia cuando pueda malgastar impunemente y el electorado o no lo entienda o no lo quiera entender", destacó.

### "Con *La Jornada* no hablo"

Este corresponsal intentó que el ex presidente Calderón respondiera algunas preguntas sobre las acusaciones que acababa de hacer y para que precisara más detalles sobre esa supuesta trama, pero el ex mandatario se negó a responder a este periódico después de preguntar a qué medio pertenecía. "Ah, con La Jornada mejor no hablo".

-Pero sólo contésteme al menos si tiene miedo de volver a México o piensa volver pronto.

-Iré pronto, muy pronto. Mientras, la todavía alcaldesa de Alvaro Obregón, Lía Limón, se sumó a las denuncias de "fraude electoral" y "elección de Estado", al sostener que "a pesar de ser la alcaldesa mejor valorada de la ciudad y una de las mejor evaluadas a nivel nacional, en las recientes elecciones buscamos la relección y perdimos. Vivimos una elección de Estado donde el uso de los programas sociales jugó un papel muy delicado y donde hubo una compra de votos descarada. Y cuando digo compra de votos descarada me refiero a personas en las filas de las casillas

### Respetan su opinión

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, consideró que no vale la pena deliberar con el ex presidente Felipe Calderón, quien en un foro en España aseguró que la derrota de la oposición se debió a la "falta de liderazgos" y a la supuesta compra de votos. A su vez, la ex candidata

presidencial de PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, evadió el tema. "No conozco la declaración del ex presidente, y la verdad es su punto de vista y lo respeto", dijo en el Senado. Monreal señaló que es inexacto lo que dice Calderón y no vale la pena deliberar con él. "Respetamos su expresión, pero el

pueblo de México sabe que

no fue así".

De la Redacción

literalmente comprando votos. La verdad es que es muy lamentable, si bien nosotros mantuvimos el apoyo que tuvimos hace tres años, incluso tuvimos más votos. Pero hubo una votación a favor del partido en el poder de manera brutal. Nosotros presentamos a lo largo del proceso casi 200 quejas, que no fueron atendidas por el INE, así que me parece que lo que se vivió en México no es de festejarse. Sí creo que estamos en un riesgo enorme de una regresión a un Estado autoritario, estamos de regreso a los 70 donde hay muy poca libertad para elegir y en un escenario que se encamina hacia menos libertades y democracia".

El foro, auspiciado por la FIL que fundó el escritor Mario Vargas Llosa, contó con el patrocinio del Centro Ricardo B. Salinas Pliego y la Universidad de Guadalajara, además de otros organismos e instituciones, como la guatemalteca Universidad de la Libertad, la Fundación Libertad y Desarrollo y el Grupo Orenes, que es el emporio que aglutina a los principales casinos en México, España, Andorra, Irlanda, Ecuador y Colombia, entre ellos el popular Caliente.

En el encuentro también participaron Iván Duque y Guillermo Lasso, ex presidentes de Colombia y Ecuador; el ministro de Economía de Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, y otros defensores del ideario ultraliberal en España y América Latina.

### FRENTE A LA BOTA • HERNÁNDEZ

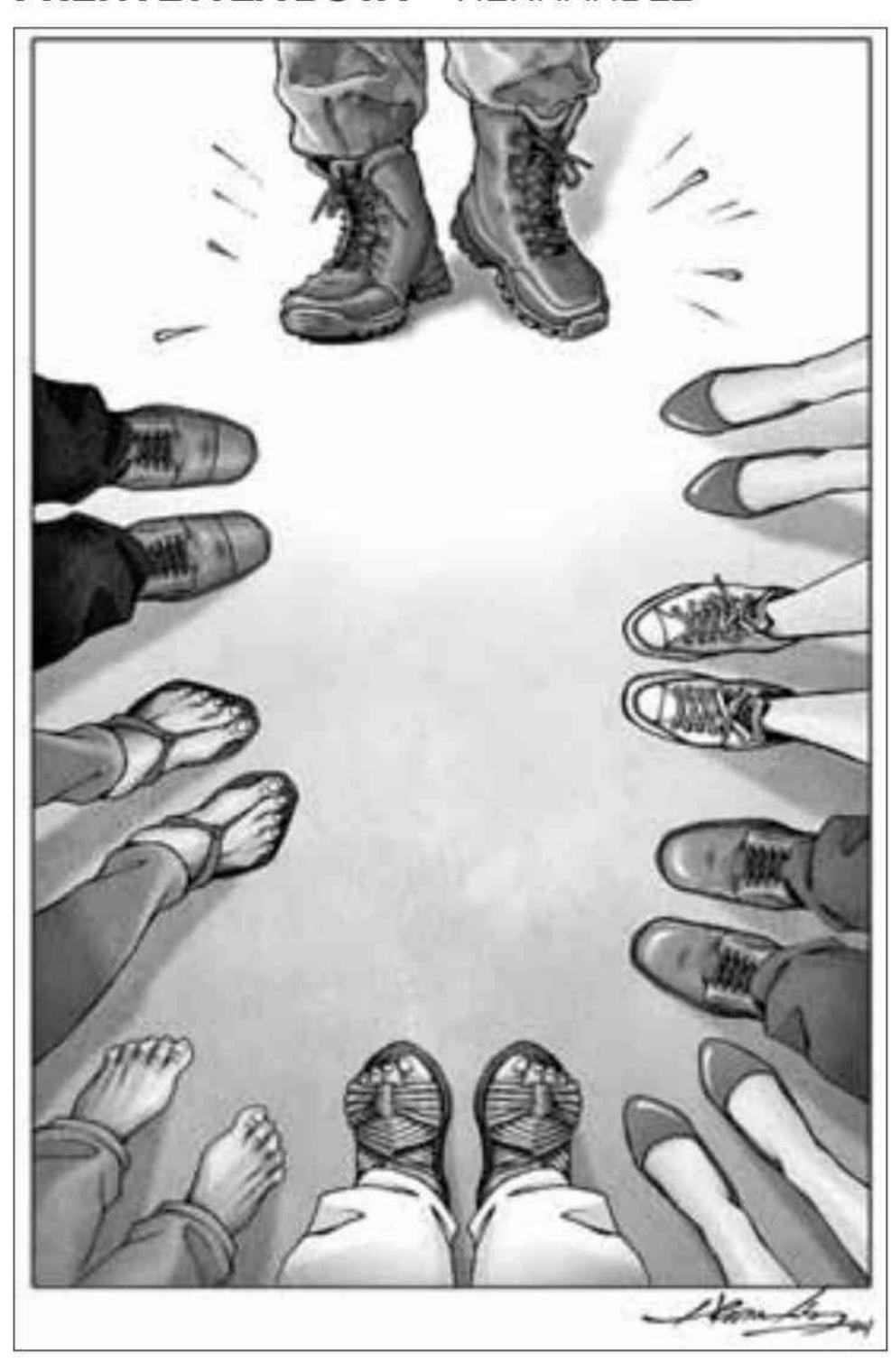

### Indaga Andorra a Collado y a sobrino de Carlos Salinas por nuevo caso de lavado

**ARMANDO G. TEJEDA** 

CORRESPONSAL

MADRID

Aumentan los problemas judiciales en Andorra para Juan Ramón Collado, el que fuera el abogado de confianza del ex presidente Enrique Peña Nieto y un supuesto operador financiero de decenas de empresarios y políticos mexicanos que buscaban blanquear dinero procedente de actividades ilícitas. Collado, actualmente en libertad después de haber estado cuatro años en la cárcel en México, está siendo investigado en otra causa sobre un presunto delito de lavado a través de la Banca Privada de Andorra (BPA) y en la que también estaría involucrado Juan José Salinas Pasalagua, sobrino del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Según reveló una investigación del diario español *El País*, la nueva indagatoria abierta contra Collado y el sobrino de Salinas de Gortari es llamada "Operación Monterrey" y está siendo dirigida por la jueza Canòlic Mingorance.

Según el periódico español, "la causa investiga un traspaso interno –un sistema de envío de fondos entre dos clientes de un banco que no deja rastro- de 450 mil dólares. Collado transfirió este dinero en noviembre de 2008 al familiar

de Salinas a través de las cuentas que ambos manejaron en la BPA.

"Para blindar el anonimato de la transacción, el ex letrado de Peña Nieto recurrió a la coraza de su sociedad instrumental (sin actividad) holandesa Turinga CV. Salinas Pasalagua, por su parte, cobró en su cuenta cifrada en la BPA, denominada "441984 Madrigal", que estaba gestionada por el entonces responsable de la entidad financiera andorrana en México, Joan March Masson". Según *El País*, "la jueza ya ha desgranado que el abogado de Peña nutrió su cuenta en la BPA de capital procedente de la entidad Pershing LLC Jersey City. Y que ésta, a su vez, recibió fondos de la delegación suiza de la firma de fideicomisos y gestión de grandes patrimonios Amicorp".

Collado justificó en 2008 que el dinero que envió a Salinas Pasalagua era fruto de una comisión por actuar como intermediario en la venta de una firma conectada al grupo de comunicación mexicano Radio Digital Siglo XXI. "Sin embargo, la policía de Andorra, que rastrea la operación, cuestiona este movimiento y concluye que el letrado de Peña Nieto no aportó suficiente documentación para demostrar la veracidad de la transacción y estima que "no se puede acreditar el origen de los fondos", según el rotativo español.



### **ASTILLERO**

AMLO a Noroña: sí, pero no // Acuerdo, sólo entre morenistas// Hoy, más nombramientos de CS // Ministra Piña arenga al PJF

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

OY, UNOS 15 minutos antes de la hora programada para que inicie la sesión del Consejo General del INE en la que participará, Gerardo Fernández Noroña fijará postura respecto a lo dicho un día antes por el presidente López Obrador, quien por primera vez le hizo un reconocimiento fraterno ("quiero mucho a Noroña, lo estimo mucho, es un dirigente de primera") y pronunció correctamente el segundo apellido de Gerardo Fernández, quien en otras ocasiones ha eludido el que se le haya llamado "Loroña" desde la tribuna mañanera, pretendiendo asumir que el tabasqueño tiene "problemas de dicción".

LOS ELOGIOS, EL afecto y la corrección prosódica no fueron suficientes para suavizar los ánimos despertados a partir de interpretaciones sobre los acuerdos repartidores de premios de compensación que se plantearon al inicio de la contienda interna de las presidencialmente llamadas *corcholatas*: el polémico diputado, en vías de ser senador, que ha caminado a nombre del PT, va quedando fuera de las asignaciones de cargos en el gabinete o de la coordinación del Senado.

**HOY, UNA HORA** después de que Fernández Noroña haya hecho declaraciones que probablemente se mantengan en el ámbito de no generar rupturas ni mayores problemas en la 4T (aunque el mencionado legislador aprovechará todo para impulsar su muy temprana campaña presidencial de 2030), Claudia Sheinbaum develará su segunda tanda de nombramientos.

LO MÁS COMPLICADO se dejará para otra ocasión, pues se adelantó que este jueves no se anunciarán las titularidades de las secretarías armadas, la de la Defensa Nacional y la de Marina (donde las camarillas pelean en busca de dos palomeos civiles), así como la de Seguridad y Participación Ciudadana (donde la presidenta entrante insiste en colocar a Omar García Harfuch); Gobernación es el otro nombramiento en reserva, con Rosa Icela Rodríguez Velázquez cada vez más en primer lugar de las quinielas.

APARTE, AYER, SE anunció que José Antonio Peña Merino (usualmente llamado José Merino) será en la administración federal entrante el titular de una Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones que, según lo adelantado por la virtual presidenta electa Sheinbaum, tendrá un papel relevante en cuanto a la recaudación de fondos para el gobierno (con acento en el SAT), una especie de remedio alterno a una reforma fiscal, según lo relatado por la citada VPE ante miembros del Consejo Coordinador Empresarial el pasado 19.

LA DOCTORA SHEINBAUM negó ante esa cúpula empresarial que esté pensando en una reforma fiscal para sustentar nuevos programas y servicios: "¿De dónde vamos a obtener recursos? De dos áreas: de la digitalización, hacia el interior del gobierno, mayor digitalización del SAT que creemos que nos va a dar un potencial de recaudación importante, y, al mismo tiempo, otras áreas muy importantes, como las aduanas". En ese optimista esquema de agilización de trámites para empresas descansa la expectativa de contar con más fondos para las necesidades gubernamentales.

EN TANTO, LA batalla por la reforma judicial entraba ayer en la fase de la resistencia activa de trabajadores y profesionistas de ese poder cuya principal figura, la ministra Norma Piña, presidenta de la Corte, puso en circulación un video con palabras de aliento a su gremio en estos "momentos llenos de incertidumbre" en los que, puntualizó, "es precisamente (...) cuando más debemos demostrar que trabajamos por México".

DIJO QUE ESTÁ trabajando "incansablemente, dialogando con todas las instancias posibles, para garantizar la defensa de sus derechos laborales". También se informó que los 11 ministros de la Corte y los siete integrantes del Consejo de la Judicatura Federal participarán en los foros sobre la reforma judicial que iniciarán el próximo lunes. No irán con una postura unificada.

Y, MIENTRAS SE esclarece lo sucedido en Bolivia, ¡hasta mañana!

### RECUERDA SHEINBAUM AL CARICATURISTA HELGUERA



▲ La virtual presidenta electa abraza a la periodista de esta casa editorial Alma E.

Muñoz, viuda de Antonio Helguera, al cumplirse tres años de su fallecimiento. Foto La Jornada

## Alerta la Cepal sobre bajo gasto en educación de primera infancia

**LAURA POY SOLANO** 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señala que, pese a la importancia de la educación inicial para el desarrollo educativo, cognitivo, de salud y nutricional de los niños, en América Latina y el Caribe el gasto destinado a esta tarea se mantiene particularmente bajo, con cifras aun inferiores a las reportadas antes de la pandemia de covid-19.

A ello se suma que tras dos décadas de progreso sostenido en la educación de la primera infancia, entre 2000 y 2020, las tasas de asistencia experimentaron una "caída sin precedentes".

El organismo de Naciones Unidas indica que en el caso de las niñas y niños de cinco años de edad, las tasas de asistencia se redujeron en siete puntos porcentuales entre 2019 y 2020 (de 94.4 a 87.4 por ciento), y casi ocho puntos entre 2019 y 2021 (a 86.7 por ciento).

Si se amplía el grupo de edad a aquellos entre 3 y 5 años, alerta, la reducción fue de 73.4 a 66.8 por ciento entre 2019 y 2020 (6.6 puntos porcentuales), recuperándose levemente a 67.7 por ciento en 2021.

En el informe "Enfrentar la desigualdad en la primera infancia. Las huellas de la pandemia de covid-19 en las nuevas generaciones de niñas y niños de América Latina y el

Caribe", destaca que la región se encuentra en una "encrucijada decisiva para el futuro de la educación".

Detalla que al analizar el gasto en educación per cápita por nivel educativo "se observa que la inversión en este rubro ha sido particularmente baja. Según datos de la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en 13 de los 19 países de la región la inversión en educación preprimaria ha sido inferior a la destinada a cualquier otro nivel educativo".

Las crisis desencadenadas por la pandemia de covid-19, tanto en salud y empleo como en nutrición, "podrían profundizar aún más la crisis educativa o representar un hito en un proceso de transformación que podría conducir a un futuro prometedor para la educación en los países latinoamericanos".

Subraya que la inversión formativa en los primeros años de vida, es decir, desde el nacimiento hasta el ingreso a la enseñanza primaria, "sienta las bases que favorecen el desarrollo de niñas y niños, y a su vez ayudarán a que tengan éxito en sus trayectorias educativas y desarrollo posterior".

Pese a ello, se mantiene una caída en el número de años de educación inicial que reciben los infantes en la región, pues para 2022 se reportó que sólo 73.9 por ciento de los menores lograron cubrir una asistencia de tres años en ocho países latinoamericanos.

### Embajador en Madrid me envió un reporte sobre fiesta a la que asistió Salinas de Gortari: AMLO

Ante la difusión de una fotografía en la que aparece el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, con el ex presidente Carlos Salinas, Andrés Manuel López Obrador aseveró que le tiene confianza al ex gobernador de Sinaloa. Y explicó: se trató de una fiesta convocada en Madrid por el empresario mexicano Juan Antonio Pérez Simón, un ex socio de Carlos Slim.

En su conferencia, interrogado sobre el tema, mencionó que Ordaz le envió un reporte sobre lo sucedido, como lo hacen, según dijo el mandatario, todos los diplomáticos sobre sus actividades. Calificó

al empresario como un hombre próspero, "para que se entienda, que tiene mucho dinero", a quien conoció hace años. En su tiempo él fue un buen amigo de Julio Scherer.

"Hizo una fiesta en su casa, en España. Invitó a sus amigos, creo que Salinas es su amigo; y Aznar, el que fue presidente de España, del Partido Popular, e invitó a Quirino, como embajador de México, y a otros empresarios y mecenas culturales. Y eso fue. No sé por qué no invitó al licenciado Peña y a Felipe Calderón, pero, digo, porque ahí en Madrid están, hay bastantes allá", comentó.

Alonso Urrutia y Emir Olivares



EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH Y JAVIER VALDEZ





#### **ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ**

La deuda de entidades públicas estatales y municipales con los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) se ubica en casi 78 mil millones de pesos, equivalente a un aumento 42 por ciento en tres años.

Ese dinero, con sus intereses, debería estar en las cuentas individuales para el retiro de los trabajadores. Hasta ahora, el instituto sólo ha logrado acuerdos con los gobiernos locales para el reconocimiento y pago de las aportaciones en su calidad de asegurador, es decir, en lo respectivo a salud, invalidez y vida, riesgos de trabajo y servicios sociales y culturales.

De acuerdo con un reporte oficial sobre el tema, a mayo pasado, 26 estados debían 10 millones 317 mil 754 mil 701 pesos. Sobre estos seguros, el Issste ha logrado algunos acuerdos con las autoridades locales con esquemas de pago para su liquidación en el mediano plazo.

Además, se hizo una reforma a la ley, por lo que la omisión en el pago de las aportaciones al instituto es una falta administrativa grave y la Secretaría de Hacienda puede retener a las entidades los recursos que correspondan a las cuotas en cada año fiscal.

En cuanto a los recursos no enterados a las cuentas individuales de los servidores públicos, nueve estados concentran la mayor parte del adeudo, en particular, en las se-

### Marinos darán "todo el apoyo" al futuro titular

**GUSTAVO CASTILLO** 

Durante un encuentro con representantes de medios de comunicación, altos mandos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron que están "listos para el cambio de administración". Interrogados respecto a que en las últimas semanas han trascendido en el ámbito naval nombres de quienes aspiran a dirigir esta institución en el gobierno de Claudia Sheinbaum, coincidieron en que "contará con todo el apoyo" quien sea designado.

Lo anterior, durante un desayuno encabezado por el titular de la Semar, José Rafael Ojeda Durán, al cual asistieron los integrantes del alto mando naval, entre ellos el subsecretario, Julio César Pescina, y el oficial mayor, César Carlos Preciado.

De acuerdo con información de mandos navales, entre los aspirantes al cargo se encuentran el jefe de Estado Mayor, Alfredo Hernández Suárez; Manuel Roberto Farías Laguna, quien está al mando de la 12 Zona Naval y es sobrino de la esposa de Ojeda. Por lo que hace a Pescina, quien también se convierte en posible sucesor Ojeda, es originario de Veracruz e ingresó a la Heroica Escuela Naval Militar en 1975.

## Adeudan estados 78 mil mdp al Issste de cuotas para retiro de trabajadores

cretarías e institutos de educación. De los casi 78 mil millones de pesos pendientes, Guerrero debe más de 15 mil, de los cuales, 12 mil corresponden a la Secretaría de Educación, que no se han cubierto desde 2008. Otro gran deudor es Veracruz, con 19 mil 138 millones 465 mil 52 pesos. De esta cantidad, la Secretaría de Educación acumuló 18 mil 353 millones 972 mil 87 de 2008 a 2014.

En enero de 2021 se informó que las cuentas individuales de los tra-

bajadores en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) habían dejado de recibir 55 mil millones de pesos. A mayo pasado, el monto ascendía a 77 mil 996 millones 787 mil 947.

Baja California Sur debe poco más de 4 mil millones de pesos, de los cuales, la cuarta parte corresponde a la Secretaría de Educación (mil 367 millones). Otros mil millones los ha acumulado desde 1996 el municipio de La Paz.

Chiapas adeuda al Instituto de Salud de Tuxtla Gutiérrez 3 mil 796 millones, la mayor parte (2 mil 457.8 millones) corresponde al periodo 2014-2018.

El reporte incluye a la Ciudad de México, con 8 mil 132.7 millones de pesos, de los que dos terceras partes corresponden al Fondo de Aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo. A su vez, toda la deuda de Hidalgo (5 mil 343.8 millones) es del Instituto de

Educación. Michoacán debe 7 mil 95 millones, de los que 7 mil 33 millones se acumularon de 2010 a 2014 en la Secretaría de Educación. En el caso de Oaxaca, los pasivos con los fondos para el retiro asciende a 6 mil 134.5 millones de pesos, y una tercera parte es del Instituto Estatal de Educación Pública. San Luis Potosí adeuda 2 mil 552 millones 597 mil 596 pesos, y casi la totalidad es de la Secretaría de Educación.





Utiliza casco y calzado cerrado Nunca más de 2 personas ni menores de 12 años

## CUMPLE TODAS LAS MEDIDA









## AS Y VIAJA CON SEGURIDAD







## Reducción "significativa" del abandono escolar por las becas en este gobierno

**EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA** 

De acuerdo con datos presentados ayer por el gobierno federal, en lo que va del sexenio se ha logrado una significativa reducción del abandono escolar en todos los niveles académicos, en particular en la educación media superior, donde desde hace años más deserción se ha registrado.

El coordinador nacional del Programa Becas para el Bienestar Benito Juárez, Abraham Vázquez Piceno, señaló que en los cinco años de la actual administración se han otorgado 23.7 millones de becas desde educación básica hasta posgrado, con una inversión de más de 404 mil millones de pesos, cifra que "nunca antes" se había destinado a ese fin, subrayó.

En la mañanera de Palacio Nacional, el funcionario aseguró que para el ciclo escolar 2018-2019 -cuando empezó el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador-, la deserción de las aulas fue de 14.5 por ciento, y para el

periodo 2022-2023 bajó a 9.

En primaria, agregó, entre los mismos periodos escolares la deserción pasó de 0.7 a 0.3 por ciento, en tanto que en licenciatura fue de 7.9 en 2018-2019, y se pasó a 6 por ciento en el último ciclo.

"Con ello, podemos verificar y evidenciar que todos los programas que apoyan el sistema educativo están dando resultados y se ven reflejados en disminución del abandono escolar", apuntó Vázquez Piceno frente al mandatario.

Respecto a las becas, sostuvo que "nunca antes en la historia se habían otorgado tantos apoyos educativos en el país".

En nivel básico, destacó, se benefició a 10.8 millones de alumnos, con una inversión de 173 mil millones de pesos en lo que va de la actual administración.

En el nivel medio superior, las cifras son: 11.4 millones de becas, con una inversión de 179 mil millones de pesos. En los dos casos se destinan 920 pesos mensuales por alumno, hasta por 10 meses del ciclo escolar correspondiente.

En licenciatura se otorgan 2 mil

800 pesos mensuales, hasta por 10 meses, a alumnos de "escuelas prioritarias". En lo que va del mandato de López Obrador se ha apoyado a un millón de jóvenes con una inversión de poco más de 51 mil millones, comentó.

En posgrado, las subvenciones las ofrece el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, y se han otorgado 523 mil pagos a cerca de 180 mil estudiantes, con una inversión de poco más de 67 mil millones de pesos.

De su lado, la directora de La Escuela es Nuestra, Pamela López Ruiz, señaló que en México existen 174 mil 628 planteles públicos de educación básica, de los cuales, dijo, en los cinco años de este gobierno se ha respaldado a 99 por ciento de alumnos, con "una inversión histórica" de más de 84 mil millones de pesos.

En tanto, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, aseguró que en esta administración se logró basificar a 960 mil docentes, quienes ya tienen certeza en el trabajo y justicia laboral.

## Lucha de la CNTE rescató la educación pública, dice AMLO

**EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA** 

La lucha que en los momentos de mayor apogeo neoliberal dio la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) permitió el rescate de la educación pública, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la mañanera de ayer, mientras el mandatario se refería a los trabajos en materia educativa realizados en su administración, destacó la labor del magis-

Califica el Presidente de vanguardia a la coordinadora; dieron la cara

terio disidente: "Ellos dieron la сага".

Desde su perspectiva, en su gobierno se han "entregado muy buenas cuentas en materia educativa", y se tiene muy buena relación tanto con el oficialismo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como con los mentores agrupados en la CNTE, a la cual calificó de "vanguardia" en la defensa de la instrucción pública en los momentos más intensos del neoliberalismo.

"Muy buenas relaciones con los maestros, con la CNTE, con el SNTE. Agradecerles mucho a los dirigentes, porque han sido muy respetuosos.

"Y también reconocer el trabajo, la lucha de los integrantes de la coordinadora, porque es una vanguardia que ha permitido defender la educación pública. En los momentos de más apogeo neoliberal, ellos dieron la cara y sufrieron mucho porque fueron reprimidos."

Subrayó que gracias a la lucha del magisterio disidente "se salvó, se rescató la educación pública, que es importantísima para el desarrollo con justicia en nuestro país".





## Fueron víctimas de trata mil 466 menores entre 2018 y 2023: ONG

### En riesgo de reclutamiento, 250 mil niños, niñas y adolescentes

#### CAROLINA GÓMEZ MENA

De 2018 a 2023, mil 466 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de trata en el país, y se calcula que entre 145 mil y 250 mil menores están en riesgo de reclutamiento, señaló Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Al presentar el proyecto Niñez

primero: acciones para la incidencia y atención ante la trata y reclutamiento de menores en México, el embajador de la Unión Europea en México, Gautier Mignot, informó que el proyecto durará 42 meses.

Precisó que la colaboración entre Redim, la UE y el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos cuenta con un presupuesto de 837 mil euros (16 millones 388 mil pesos), de los cuales la UE aporta 700 mil; el objetivo es promover la erradicación de la trata y el reclutamiento con enfoque de derechos de infancia y perspectiva de género. "En la UE queremos continuar trabajando esos temas con la nueva administración federal y con organizaciones civiles", agregó.

Ramírez indicó que el proyecto operará en la Ciudad de México, Michoacán y Veracruz con estrategias de prevención, atención y erradicación del problema, e insistió en la urgencia de tipificar el enrolamiento, el cual "está contemplado dentro del delito de trata".

En México, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata "es muy amplia", pero presenta algunos desafíos: ahora tenemos el enganchamiento como una de las prácticas en esta norma, y necesitamos avanzar sobre su tipificación".

Sostuvo que dicha ley se puede mejorar, e insistió en que debe haber un "reconocimiento de la tipificación del reclutamiento" y cómo éste se relaciona con la trata, "y también enfrentar el hecho de que falta una homologación que respete los estándares internacionales y dé pie a una prevención efectiva, la cual considere siempre que niños y adolescentes son víctimas, incluso cuando puedan llegar a cometer una falta o delito."

Brenda Flores, subdirectora de Análisis Legislativo Nacional e Internacional en materia de Trata de Personas de la Comisión Intersecretarial contra ese ilícito, detalló que a escala nacional, el tercer *In*forme sobre trata de personas del Consejo Ciudadano refiere que 49.7 por ciento del total de afectados son menores de 18 años, y cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, divulgadas en mayo pasado, "registran a 151 posibles víctimas: 26 niños y adolescentes (17.2 por ciento) y 125 niñas y adolescentes (82.88).

El enganche ocurre por medio de redes sociales, videojuegos, invitaciones directas a participar en actividades delictivas, amenazas directas, falsa promesa de obtención de ingresos y de oportunidades de trabajo, retención de documentos de migrantes y privación de la libertad, para luego ser forzados a realizar actividades criminales.



### Inaugura Sedena quinto congreso internacional de seguridad aérea

### CÉSAR ARELLANO GARCÍA

La Sedena inauguró ayer el quinto Congreso Internacional de Seguridad Aérea en la Base Militar número uno de Santa Lucía, estado de México, que tiene como tema central reforzar la seguridad operacional y disminuir la incidencia de accidentes.

En los tres días que durará el acto, participarán especialistas de Alemania, Brasil, Canadá, China, Colombia, El Salvador, Rusia, Guatemala, República Dominicana y Venezuela. Se impartirán cinco conferencias magistrales, siete paneles de expertos y 10 talleres, sumando un total de 36 ponencias y tres moderadores.

"La aviación es indispensable en el mundo moderno. No se puede hablar de desarrollo y evolución de la humanidad sin que esté presente la actividad aeronáutica. Sin embargo, esta aportación demanda una serie de esfuerzos coordinados de los integrantes de la comunidad

aeronáutica para lograr cada día mayores márgenes de seguridad", afirmó Bertín Hernández Mercado, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

Recordó que dicho congreso data de 2015, siendo 2017 el primero a escala internacional; desde entonces, dijo, la Sedena y la Secretaría de Marina llevan a cabo el Congreso Internacional de Seguridad Aérea de manera alternada.

"En 2024, a la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de la comandancia de la FAM le corresponde el desarrollo y conducción del quinto congreso, el cual, además de contribuir con el fortalecimiento de la gestión de la seguridad operacional, busca coadyuvar al cumplimiento a las metas institucionales establecidas en el programa sectorial de la Sedena."

Apuntó que esas metas son para mejorar las capacidades de la Fuerza Aérea Mexicana, que permitan responder y atender las misiones encomendadas, así como la acción puntual de dismi-

Expertos de varios países participarán durante tres días del encuentro realizado en Santa Lucíaπ. Foto Luis Castillo

nuir la incidencia de accidentes e incidentes aéreos.

"La seguridad es un estilo de vida, franja con la que se identifica el quinto congreso, que tiene como objetivo motivar la consciencia de la comunidad internacional aeronáutica, en el sentido de que la seguridad debe ser parte de nuestras vidas desde la manera más sencilla hasta los grandes procesos."

César Tapia Jiménez, presidente del comité organizador del congreso, señaló que el objetivo general es "generar un espacio para que las mujeres y hombres responsables de la seguridad aérea expresen sus inquietudes, por lo que se dieron a conocer la situación nacional e internacional, así como las experiencias de los usuarios, promoviendo la implementación de la cultura de seguridad operacional".

### Mujeres, con menor acceso a tratamiento por uso de drogas: ONU

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

México es uno de los países donde se producen drogas sintéticas a gran escala en el mundo, de acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas 2024 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El reporte presentado ayer ubica a México como el mayor fabricante de metanfetaminas del continente americano y lo pone en el grupo de otros grandes productores de enervantes sintéticos, como Myanmar, Afganistán y Siria, "en los que el estado de derecho es débil".

"Aunque la metanfetamina puede fabricarse en muchos países, la producción a gran escala sigue concentrada en unos pocos focos geográficamente limitados en los que el estado de derecho es débil, principalmente en Myanmar y naciones vecinas, así como en México, donde cantidades significativas de la metanfetamina son suministradas a los dos mayores mercados de Asia oriental y sudoriental, y a Améric", señala el informe.

Destaca que en la última década se ha registrado un significativo incremento en el número de personas en tratamiento por trastornos debido al consumo de esa droga en América del Norte, incluido México.

El reporte advierte que la acción de los cárteles mexicanos ha incidido en el aumento de la violencia en otras regiones del mundo, como Ecuador, "que ha sufrido una oleada de violencia letal en los últimos años relacionada con grupos delictivos locales y trasnacionales, sobre todo de México y los Balcanes".

Apunta que el surgimiento de nuevos opioides sintéticos y de una oferta y demanda sin precedente de otros enervantes ha agravado las repercusiones del problema mundial de las drogas, provocando un aumento de los trastornos por consumo y de los daños ambientales.

Indica que el número de personas que usan drogas en el mundo se elevó a 292 millones en 2022, lo que representa un aumento de 20 por ciento en 10 años. La cannabis sigue siendo la de mayor consumo en todo el mundo (228 millones de usuarios), seguido por opioides (60 millones), anfetaminas (30 millones), cocaína (23 millones) y éxtasis (20 millones).

Los nitazenos, opioides sintéticos que pueden ser incluso más potentes que el fentanilo, han surgido recientemente en varias naciones de renta alta, lo que ha provocado un aumento en las muertes por sobredosis.

Si bien alrededor de 64 millones de personas en el mundo sufren trastornos por el consumo de esos enervantes, sólo una de cada 11 recibe tratamiento. Las mujeres tienen menos acceso al tratamiento que los hombres: solo una de cada 18 con trastornos por el uso de enervantes recibe apoyo en comparación con uno de cada siete hombres.

En 2022, se estima que 7 millones de personas tuvieron algún contacto formal con la policía (arrestos, amonestaciones, apercibimientos) por delitos relacionados con las drogas, de los cuales cerca de dos tercios se debieron al uso o a la posesión para su consumo. Además, se procesó a 2.7 millones por delitos relacionados con ese delito y más de 1.6 millones tuvieron una sentencia en todo el mundo en 2022, aunque hay diferencias significativas entre regiones en cuanto a la respuesta de la justicia penal ante el problema.



## Prevén crezca 100% la importación de maíz por sequía y menor siembra

En marzo se perdieron 239 mil hectáreas // Hay abasto para 60 días

#### ANGÉLICA ENCISO L.

Con la pérdida –a finales de marzo- de la cosecha de frijol en 329 mil hectáreas, de las 868 mil que se sembraron, debido a la sequía y una producción en el periodo 2023-2024 estimada en 688 mil toneladas, 22.9 por ciento menos que el año comercial previo, se prevé que las importaciones serán casi cien por ciento más altas que en el ciclo 2022-2023, indica el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Señala que hay abasto para menos de dos meses, por lo que ubica este grano básico en semáforo rojo; indica que sólo en el primer bimestre del año las compras crecieron 177.6 por ciento respecto al lapso similar de 2023.

Detalla que al 31 de marzo, en el cierre preliminar del ciclo primavera-verano 2023, se recolectaron 417 mil 933 toneladas de frijol, de las cuales Guanajuato generó 49.6 por ciento; Zacatecas, 38.6; Chihuahua, 10.1, y Chiapas, 9.8, entre otras entidades.



Agrega que para el ciclo otoñoinvierno 2023-2024 se sembraron 256 mil 389 hectáreas, de las cuales se siniestraron 4 mil 678 y se cosecharon 161 mil 822, con una producción de 222 mil 879 toneladas. Hasta el momento, Sinaloa ha cosechado 127 mil 805 toneladas, con 57.3 por ciento del total, seguido por Nayarit y Chiapas, con 19.8 y 9.2 por ciento, respectivamente.

Para el año de mercado 2023-2024, las importaciones se estiman en 393 mil toneladas, mientras las exportaciones llegarían 13 mil toneladas, 43.5 por ciento menos respecto del año anterior;

toneladas y las existencias finales en 184 mil.

En tanto, en marzo pasado los precios en el medio rural de frijol pinto fue de 20.64 pesos por kilogramo, 3.3 por ciento menos que el pagado el mes anterior y 16.1 superior al del mismo mes de 2023. El referente de frijol al mayoreo fue de 35.13 pesos por kilogramo, 6.4 por ciento mayor al registrado en el mes anterior y 22.1 arriba de marzo de 2023. En tanto, el precio pagado por el consumidor quedó en 51.34 pesos por kilo, ligeramente más alto que el de febrero, y 23.3 mayor en un año.

El frijol negro tuvo un precio meel consumo se prevé en 939 mil dio rural de 17.39 pesos por kilo, 6.4 más que el mismo mes de 2023.

▲ En el primer bimestre las compras del grano crecieron 177.6 por ciento respecto a 2023, reporta el SIAP. La imagen, en el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Foto La Jornada

por ciento menos comparado con el mes anterior y 8.4 inferior respecto al mismo periodo de 2023. El precio al mayoreo fue de 35.67 pesos por kilo, 0.9 por ciento por debajo del pagado en febrero y 34.1 mayor en comparativo anual. El precio liquidado por el consumidor fue de 51.40 pesos por kilogramo, 34.2 por ciento

### Avance de 75.84% en entrega de fertilizantes

Al cierre del primer semestre del año habrá un avance de 75.84 por ciento en la entrega de insumos del programa Fertilizantes para el Bienestar a un millón 688 mil beneficiarios en 31 entidades, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

En un comunicado, recordó que la distribución del producto comenzó el 15 de enero, se hizo una pausa durante el proceso electoral y después se reanudó la entrega directa de fertilizantes para los cultivos del ciclo primavera-verano, con apoyo de cerca de mil Centros de Distribución Agricultura-Segalmex.

Indicó que la intención de este programa es impulsar la producción del campo para avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria y garantizar mejor bienestar social y económico a los campesinos, sobre todo a los de pequeña y mediana escalas, y sus familias.

La meta de este año, dijo, es atender a 400 mil jornaleros más, para un total de 2 millones, tanto de pequeña como de mediana escala, hacia el cierre del sexenio.

Precisó que en los 31 estados se han entregado 776 mil 117 toneladas, lo que ha permitido atender una superficie de 2 millones 679 mil hectáreas de cultivos estratégicos, como maíz, frijol, arroz, caña de azúcar y café. El propósito es repartir un millón 55 mil 765 toneladas para 3.5 millones de hectáreas.

De la Redacción

## Dignidad y justicia para Pasta de Conchos

### NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA

l 19 de febrero de 2006 es una fecha que quedó marcada indeleblemente en la memoria de México. Ese día, una tragedia más golpeó el corazón de la industria minera, cuando un derrumbe en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, sepultó a 65 valientes mineros bajo toneladas de roca y escombros. Desde entonces, sólo dos cuerpos fueron recuperados, y los demás quedaron atrapados en una tumba de olvido y desidia.

Durante 18 largos años, las familias de estos mineros han vivido con la angustia y el dolor de no poder dar un entierro digno a sus seres queridos. A pesar de los numerosos obstáculos y la indiferencia de las administraciones pasadas, la lucha por el rescate de estos hombres nunca cesó. Esta lucha fue sostenida por el Sindicato Nacional de Mineros, que me honro en presidir, las viudas y familiares, así como los propios trabajadores, quienes con valentía y determinación mantuvieron viva la esperanza y exigieron justicia.

En 2018 empezó un nuevo capítulo en la lucha por la justicia en Pasta de Conchos. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió públicamente a no abandonar la causa de las familias afectadas y a garantizar la recuperación de los cuerpos de los mineros atrapados. Cumpliendo con su promesa, hace cuatro años anunció que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se haría cargo de las labores de rescate. A pesar de los numerosos desafíos y las barreras políticas que algunos intentaron imponer durante su gobierno, hace unos días se lograron los primeros hallazgos de los cuerpos en la mina.

Este avance no sólo es un hito significativo en la recuperación de los restos de los mineros, sino que también representa un acto de profunda justicia y humanidad. Es un momento que honra la memoria de aquellos que perdieron la vida en esa tragedia y da consuelo a las familias que han soportado tanto sufrimiento. Sin embargo, no podemos ni debemos pensar que la justicia está completamente restaurada. Es crucial recordar que este siniestro no fue un simple accidente, sino un "homicidio industrial". La tragedia de Pasta de

Conchos fue producto de la negligencia, la arrogancia, la estupidez y el incumplimiento de normas de seguridad e higiene por parte de los responsables de la mina, propiedad de Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México. Esta negligencia costó la vida de 65 trabajadores y dejó un legado de dolor e injusticia.

Por tanto, las labores de rescate son sólo el primer paso. Ahora, la verdadera justicia debe seguir su curso. Germán Larrea y los responsables de la empresa deben ser llevados ante la ley y rendir cuentas por sus acciones. No podemos permitir que la riqueza y el poder compren impunidad. La muerte de estos mineros no debe quedar sin castigo, y aquellos que permitieron que sucediera tienen que enfrentar las consecuencias.

Es igualmente lamentable que durante todo este proceso, los expertos en rescate del Sindicato Nacional de Mineros hayan sido ignorados y marginados. Fueron ellos quienes, en unidad, mantuvieron viva la causa y apoyaron a las familias en sus momentos más oscuros, mientras las administraciones anteriores los dejaron abandonados. Su experiencia y compromiso deberían haber sido fundamentales en este proceso, y su exclusión es una injusticia que también debe ser rectificada.

Con Claudia Sheinbaum, recientemente electa para continuar la Cuarta Transformación, es imperativo que esta nueva administración siga los caminos de la justicia en este y en todos los demás casos de injusticia laboral. La herida social producida por la tragedia de Pasta de Conchos es profunda y duradera. Las vidas perdidas son invaluables y no pueden ser devueltas, pero la justicia puede ofrecer un camino hacia la paz y la sanación.

El compromiso con la justicia y la dignidad de los trabajadores debe ser una prioridad en esta nueva era. La promesa de López Obrador de rescatar a los mineros de Pasta de Conchos fue un paso significativo hacia esa justicia. Ahora, es nuestra responsabilidad colectiva asegurar que esta promesa se cumpla en su totalidad y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos. Solo así podremos empezar a sanar las heridas abiertas por esta terrible tragedia y honrar verdaderamente la memoria de los valientes mineros de Pasta de Conchos.



## Entrega comisión de la verdad primera parte del informe de la guerra sucia

Incluye más de 200 testimonios novedosos, dijo David Fernández, integrante del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico

#### **JESSICA XANTOMILA** Y JARED LAURELES

El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para el Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia entregó el martes pasado a Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la primera parte de su informe final sobre desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, entre otras violaciones graves a derechos humanos, cometidos de 1965 a 1990 por agentes del Estado.

El informe de nueve tomos titulado Fue el Estado fue elaborado por los comisionados David Fernández Dávalos, Abel Barrera y Carlos Pérez Ricart. La otra parte de la investigación está a cargo de la historiadora Eugenia Allier, quien próximamente la entregará.

En entrevista, Fernández Dávalos afirmó que la mayor contribución de este trabajo (que duró más de dos años) es que se presenta una nueva narrativa de lo sucedido, en que las víctimas "no sólo fueron los organismos socialistas, político-militares o políticos, sino fue todo tipo de disidencia o de oposición".

Destacó que los documentos contienen mil 200 testimonios, la gran mayoría "novedosos", de víctimas que no han sido visibilizadas, como sobrevivientes de matanzas no documentadas en la Huasteca y violencias contra integrantes de colectivos de disidencias sexogenéricas.

"Estamos presentando víctimas con nombre y apellido que no habían sido registradas en ningún informe previo", que van desde desaparición forzada, tortura (incluida la sexual), ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado hasta comunidades que fueron "arrasadas" por la violencia, aseguró.

Fernández Dávalos detalló que para la investigación consultaron 97 archivos, y "abrimos y descubrimos algunos". Recordó que la Secretaría de la Defensa Nacional obstaculizó las tareas de consulta de documentación histórica.

Estas situaciones, dijo, causaron que no puedan conocerse las cadenas de mando. No obstante, señaló, se presenta "un volumen completo, muy amplio, sobre los perpetradores, tanto instituciones como personas".

Otro asunto que faltó por conocer a profundidad, reconoció, fue "encontrar la doctrina y las prácticas institucionales" que dieron origen a estos actos violatorios de los derechos humanos.

Los tomos también fueron entregados al titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Froylán Enciso, quien lo revisará junto con Medina, y una vez que reciban la parte de la comisionada Allier se acordará la ruta a seguir para hacerlos llegar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los colectivos de víctimas y familiares.

Pérez Ricart resaltó que los documentos ofrecen "una nueva interpretación del periodo, en el cual la fuerza del Estado no solamente se trató de lo que hacía la Dirección Federal de Seguridad o el Ejército, sino en realidad policías municipales, fiscalías, en ese entonces Ministerios Públicos, y el Estado Mayor Presidencial".



### "Fracasó" el gobierno en su compromiso de hallar a los 43, reprochan los padres

**JARED LAURELES, JESSICA** XANTOMILA Y SERGIO OCAMPO

REPORTEROS Y CORRESPONSAL

A una semana de la próxima reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos acusaron que el gobierno federal "fracasó" en su compromiso de esclarecer el paradero de los jóvenes, por lo que "no esperamos nuevos resultados" en el encuentro en Palacio Nacional.

Lo que resta al gobierno "es seguir insistiendo en una narrativa que ya viene construyendo desde hace algunos meses, que será una salida y una justificación a ese rotundo fracaso": que "los abogados enmarañamos todo el asunto", aseveró Vidulfo Rosales, representante legal de las familias.

Esa justificación se basa en "una famosa sentencia del primer tribunal colegiado de Reynosa, Tamaulipas", que permitió la liberación de involucrados, pero al mismo tiempo "echó abajo la *verdad his*- tórica y por eso la saludamos", explicó el abogado.

En la marcha por los 117 meses de la desaparición de los jóvenes, los padres insistieron en la participación del Ejército, luego de que el Presidente expuso el lunes pasado que no tenía prueba de ello. Reiteraron que los militares tienen 800 folios que consideran fundamentales para la investigación y que no ha dado a conocer.

"Recordemos que hackeó una plática entre el comandante de la policía de Iguala y un miembro de Guerreros Unidos, diciendo que se llevaban a 17 muchachos al Paso del Coyote", aseveró Mario González, padre de César Manuel.

Rosales refirió que un testigo declaró "que 25 jóvenes fueron ingresados al 27 Batallón de Infantería, torturados y asesinados. ¿Qué avances tenemos de esa línea de investigación?"

En tanto, en Chilpancingo, Guerrero, normalistas de Ayotzinapa exigieron ayer al presidente López Obrador que antes de que concluya su mandato logre la ex-

Organizaciones solidarias, normalistas de Ayotzinapa y padres de los desaparecidos marcharon ayer del Angel hasta el antimonumento +43, donde realizaron un mitin. Foto Víctor Camacho

tradición de Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal refugiado en Israel, y de José Ulises Bernabé García, quien era juez de barandilla en Iguala cuando desaparecieron sus 43 compañeros y que se refugió en Estados

En un mitin en el *antimonumen*to a los 43, los alumnos reprocharon que el jefe del Ejecutivo federal no cumpliera su promesa de dar con el paradero de los normalistas ausentes, por lo que, dijeron, continuarán con su lucha.

Demandaron que la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, haga un compromiso con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos para dar continuidad a la investigación.

### Apremia ONU-DH a autoridades electas a adoptar agenda contra la tortura

### **DE LA REDACCIÓN**

En el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, que se conmemoró ayer, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó a las autoridades electas de los tres niveles de gobierno a adoptar una agenda para cumplir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Lamenta que a siete años de la adopción de esta norma aún hay pendientes importantes, como contar con un programa nacional para

prevenir y sancionar estos delitos. Las víctimas, subrayó, "demandan acciones puntuales y éstas no pueden posponerse".

Indicó que la Estrategia Nacional contra la Tortura, emitida por la Secretaría de Gobernación en 2023, pese a que es "un esfuerzo loable, no suple la obligación de adoptar una política pública" que siente las bases para combatir ese flagelo a escala nacional.

de las víctimas a la justicia, ya que muy pocas personas han sido sancionadas por cometer esos actos, así como a consolidar el Registro Nacional del Delito de Tortura y actualizar el protocolo homologado de investigación. "Además, es necesario que las fiscalías del país adopten planes de persecución penal", indicó.

La ONU-DH recordó que persiste una deuda en la atención y reparación a las víctimas. Señaló que ni la federación ni los estados han adoptado programas de rehabilitación, a pesar de que la citada ley general así lo demanda.

En un documento aparte, el Cen-Apremió a avanzar en el acceso tro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad y la Organización Mundial contra la Tortura, entre otros, llamaron al gobierno federal electo a retomar los desafíos y compromisos pendientes para combatir este flagelo y la atención integral a los sobrevivientes y sus familias.

El titular de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Prevenir y Sancionar la Tortura, Jesús Peña, afirmó que la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) debe considerar premisas obligatorias como "el respeto a la autonomía judicial, el derecho a un juicio justo, a la defensa adecuada, a la presunción de inocencia y a la libertad personal", y se manifestó en favor de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo.

En un foro en el que el Instituto Federal de Defensoría Pública presentó herramientas para combatir actos de tortura y tratos crueles, el

representante de la ONU aseveró que la reforma judicial "debe partir del reconocimiento al destacado rol que ha tenido el PJF en la lucha contra la tortura" y los criterios que desde hace al menos 10 años se han dictado.

Señaló que "la discusión sobre una eventual reforma al PJF debe expandirse al sistema de justicia en su conjunto y responder efectivamente a los temas de preocupación de la ciudadanía, ya que una reforma de esta naturaleza debe partir de un diagnóstico claro, basado en evidencias, surgido de un diálogo claro, honesto, plural y debe orientarse a materializar resultados tangibles, sujetos a plazos verificables".

## Reformas prioritarias: luces y sombras

#### MARIO PATRÓN

ras el contundente triunfo de Claudia Sheinbaum en la contienda para la Presidencia de la República y, sobre todo, luego de la inminente confirmación de la mayoría calificada de que dispondrá el partido Morena al menos en la Cámara de Diputados, la agenda mediática ha estado ocupada preponderantemente por la conversación sobre las implicaciones del denominado *plan* C que presentó el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero, cuyas reformas constitucionales podrían ser aprobadas en la próxima legislatura, ya sin el contrapeso de los grupos de oposición.

De manera particular, la reforma al Poder Judicial es la que más ha encendido las alarmas por los riesgos que plantea para el acceso a la justicia y para la salvaguarda de la autonomía e independencia de este poder respecto del Ejecutivo. Si bien nos parecen muy pertinentes los análisis y señalamientos críticos que numerosos especialistas han expresado respecto de la reforma judicial, consideramos pertinente poner el foco también en el resto de las reformas anunciadas como prioritarias por Sheinbaum, que presumiblemente se discutirán en las cámaras este año.

Para tratar de comenzar este ejercicio con buen pie es necesario tratar de poner un poco de orden entre la sobreinformación que ha prevalecido sobre este tema. El 5 de febrero el Presidente anunció el *plan C*, que contiene 18 reformas constitucionales y dos reformas a la legislación secundaria. El 18 de junio, Sheinbaum se reunió por primera vez con diputados y senadores electos de Morena, donde anunció seis reformas prioritarias. De estas reformas prioritarias, sólo dos provienen directamente del *plan C*: la reforma al Poder Judicial, que implica la modificación de 16 artículos constitucionales, y el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho.

Esta reforma para el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos supone transformar su actual condición como entidades de interés público a sujetos de derecho. De acuerdo al documento de iniciativa presentado en el Congreso, esta reforma implica reconocer los sistemas normativos de los pueblos, la consulta libre, previa e informada para cualquier medida legislativa o administrativa que les afecte, la promoción y preservación de su patrimonio cultural, el reconocimiento de las prácticas de medicina tradicional y el reconocimiento de sus medios de comunicación y trabajo comunitario, entre otros. Hasta aquí todo bien, pero se advierte en lo que hasta ahora se sabe sobre esta propuesta de reforma que no plantea con claridad la reivindicación de los derechos territoriales de los pue-

blos, lo que podría ser eventualmente una alerta.

Además de estas dos reformas que provienen del *plan C*, tres reformas declaradas como prioritarias se desprenden de las propuestas de gobierno presentadas por Sheinbaum en campaña. Se trata de los apoyos a mujeres de 60 a 64 años, que tendrán derecho a la mitad de la pensión de adultos mayores, es decir, mil 500 pesos mensuales; la ampliación de la Beca Benito Juárez de educación básica a por lo menos 3 millones de personas adicionales en el nivel secundaria y la eliminación de la relección de diputaciones, senadurías y presidencias municipales. Los apoyos a mujeres y la ampliación de las becas implican una reforma al artículo 4 constitucional, y se ha dicho que se promoverían desde antes del inicio de la próxima administración, mientras la eliminación de la relección implica reformar los artículos 115 y 116 constitucionales.

La última reforma prioritaria anunciada es la de la Ley del Issste para las pensiones de los trabajadores del Estado, cuyo contenido se desprende parcialmente del *plan C*, y que establece el derecho a la jubilación con 100 por ciento del último sueldo para trabajadores con 30 años de servicio y trabajadoras con 28 años de servicio independientemente de su edad. No obstante, el pasado domingo Sheinbaum implícitamente sumó al corpus de reformas prioritarias otra, de enormes implicaciones, que merecería un espacio aparte, al refrendar públicamente su compromiso por promover la reforma a la Guardia Nacional derivada también del *plan C*, que propone la adscripción de la misma a la Sedena.

Con este gran marco de reformas prioritarias anunciadas en las semanas recientes por la virtual presidenta electa, refrendamos nuestro planteamiento de que pueden ser una gran oportunidad para afianzar y fortalecer la agenda de derechos sociales y económicos que la actual administración ha consolidado. Saludamos los esfuerzos que promuevan la redistribución de los recursos y la reducción de la desigualdad y la accesibilidad a derechos como la educación. Asimismo, creemos que ello abre la puerta para la inclusión de otras agendas pendientes como la ambiental y la cultural. Sin embargo, en ningún sentido estas reformas positivas pueden ser tomadas como moneda de cambio para aceptar el sentido regresivo de otras reformas como la del Poder Judicial o la de la Guardia Nacional, así como otras reformas pendientes incluidas en el *plan* C que impactarían a los organismos constitucionales autónomos, o que reivindican la prisión preventiva oficiosa.

Como solemos subrayar, a la ciudadanía corresponde permanecer muy atenta a lo que ocurra las próximas semanas y meses, recordando que el principio máximo de la soberanía popular no se agota en los procesos electorales. Con el anuncio de los primeros integrantes del gabinete del Poder Ejecutivo, así como en el comportamiento público de Sheinbaum ya como virtual presidenta, se han advertido señales de prudencia, apertura al diálogo y disposición a la mediación. Pese a ello, no existen garantías ni certezas respecto de lo que ocurrirá los próximos meses. Bienvenidas sean las reformas para afianzar los derechos humanos en las dimensiones social y económica, pero debemos permanecer en actitud crítica y de parlamento abierto frente a aquellas reformas que pueden significar la vulneración del estado de derecho y el debilitamiento de nuestra democracia.

## Chihuahua: estampas de la crisis climática

**VÍCTOR M. QUINTANA S.** 

as ligeras lluvias que están cayendo en Chihuahua no van a resolver la crisis climática que se manifiesta de diversas maneras por todo el estado. Hace dos semanas, en la laguna de Bustillos, uno de los cuerpos naturales de agua más extensos del estado, empezaron a flotar en los charcos que quedan miles de peces muertos, con los cuerpos hinchados. Las orillas de ese gran humedal se llenaron de carpas a reventar, despidiendo un fétido olor que inundaba las poblaciones ribereñas. Hubo que ocupar decenas de trabajadores municipales y voluntarios equipados con ropa y calzado sanitarios y trascabos para echar cal, recoger y enterrar los miles de peces muertos.

Las voces de alarma se venían haciendo oír desde que las plantas de Celulosa de Chihuahua, primero, y luego de Papelera Industrial empezaron a depositar sus aguas de desecho en la laguna. Aguas con sustancias químicas tóxicas que, si bien reciben un primer tratamiento, no han dejado de contaminar el caudal y el fondo de este humedal, uno de los más grandes del estado.Se alertó de los agroquímicos empleados en los miles de hectáreas de siembra de maíz amarillo en la cuenca de la laguna, arrastrados por los arroyos que desembocan en ella. No se ha dejado de advertir que la perforación de cientos de pozos agrícolas en la cuenca ha ido segando manantiales y reduciendo dramáticamente el aporte a este agonizante cuerpo de agua.

La laguna de Bustillos, de una superficie de 2 mil 298 kilómetros cuadrados. forma parte de una cuenca cerrada, a un promedio de 2 mil metros de altitud, juega un papel muy importante en el clima de la microrregión del municipio de Cuauhtémoc, proporcionando algo de humedad y suavizando un tanto el clima. Sin embargo, la crisis climática la ha desecado casi completamente y se ha convertido en un surtidor de tolvaneras -de polvo contaminado, por cierto- que afecta a toda la región.

Lo mismo sucede con otra de los grandes humedales del estado, la laguna de Encinillas, al norte de la capital del estado, que tiene una cuenca de más de 3 mil kilómetros cuadrados. Como ahora, sólo se ha secado totalmente 10 veces, pero con mayor frecuencia las últimas décadas. Las causas son las mismas: sequía en las montañas que la limitan y sobrextracción de aguas subterráneas del acuífero El Sauz Encinillas que además de ser la principal fuente de suministro para la ciudad de Chihuahua, crecientemente es utilizado para la incontrolada expansión de las huertas nogaleras de políticos y magnates.

Otro de los rostros de la crisis climática en Chihuahua son los incendios forestales, sobre todo en la Sierra Tarahumara. En lo que va del año y hasta el 20 de junio, la Conafor reporta 242 incendios forestales en el estado, en una superficie de 33 mil 202 hectáreas. Los

municipios más afectados son Bocoyna, Urique, Guachochi, Guadalupe y Calvo. Varias comunidades rarámuris, como San Elías y Arroyo de la Cabeza, además de sus bosques, han sido afectadas en sus viviendas, instalaciones y ganado. Ha agravado la situación la falta de agua para combatir los incendios y el que buena parte de la mano de obra de las comunidades se ha tenido que trasladar a las ciudades cercanas para buscar la subsistencia.

Pero la sequía no es la sola causa de los incendios forestales. Es también el saqueo: desde hace varios años la tala clandestina de los bosques es pan de todos los días en la Sierra Tarahumara. Múltiples veces las comunidades y organizaciones de la sociedad civil han denunciado las exacciones del crimen organizado, la apropiación ilegal de los bosques, la tala sin control, la ineficacia de las autoridades para detener el ecocidio, pero el círculo vicioso continúa: más tala, menos agua, más incendios, más muerte en una zona donde debía florecer la vida en toda su diversidad.



### La Conafor reporta 242 incendios forestales en el estado

No sólo es en el campo, en la sierra, en las zonas alejadas de las ciudades donde la naturaleza está cobrando por la depredación de la que es continuamente víctima: el domingo 2 de junio estalló un incendio en el Cerro del Caballo, en el oeste de la ciudad de Chihuahua, que arrasó con flora y fauna. Es una de las montañas donde nace el agua para la capital del estado, hábitat de numerosas especies vegetales y animales de la parte alta del desierto chihuahuense. Desde hace varios meses, el movimiento Salvemos los Cerros de Chihuahua ha venido denunciando la devastación por la expansión sin fin de fraccionamientos hasta la parte alta de las montañas. Ha demandado, con gran apoyo de la sociedad civil, la declaración del Cerro del Caballo como área natural protegida, a pesar de la oposición del presidente municipal del PAN y grupos de extrema derecha.

Sobrexplotación de acuíferos; contaminación de espejos de agua por la industria; tala clandestina e inmoderada, extractivismo forestal y minero, desmonte para el paso de gasoductos, destrucción de hábitats y fuentes de agua por fraccionadores. La crisis climática que atormenta a Chihuahua no viene del cielo, tiene un factor y común denominador: la codicia sin fin de unos cuantos beneficiarios del capitalismo demencial. Como en todo el planeta.

## Entre la tortura y la represión

#### **ABRAHAM NUNCIO**

a muerte de Elías Orozco Salazar hace unos días y una lectura coincidieron con una noticia que nos agravia profundamente y pone el dedo en la llaga de una historia cuyos tejidos se muestran reacios a sanar.

Elías fue compañero mío en las aulas del Ateneo Fuente (entonces vivía yo en Saltillo). Originario de Tamaulipas, él era el más pobre de la clase. Más bien callado, en su expresión había un gesto sutil de alegre ironía. Es el gesto con que lo recuerdo al despedirnos, luego de la visita periódica que yo hacía, muchos años después, cuando decidí entrevistar a un grupo de guerrilleros presos en el penal de Topo Chico (en Monterrey, por ese tiempo mi reciente lugar de residencia). La entrevista se publicó integrada a un texto (Héroes y fantasmas: la guerrilla mexicana de los años 70) escrito por Benjamín Palacios Hernández, un muy puntual historiador, dueño de una pulida prosa y entonces el más joven de los entrevistados.

Más bien restringido, el grupo se hacía llamar –tal una banda de música norteña–*Los* Siete de Topo Chico. Se mantenía vigoroso e inmerso en el estudio y discusión de textos marxistas. Su conductor era Gustavo Hirales. De ellos, jóvenes en su mayoría, me impresionaban los relatos sobre sus acciones armadas, alejado como estuve, salvo por la magra información pública disponible, a lo que fue la gestación, surgimiento y meandros de la guerrilla urbana que desembocó en la Liga Comunista 23 de Septiembre. Pero un temblor anímico, casi físico, me asaltaba cuando describían, con toques minuciosos, las torturas a las que habían sido sometidos por los verdugos de la Dirección Federal de Seguridad bajo la mirada pornográfica

de Miguel Nazar Haro, su artífice, y la visión de la pax de los gobiernos represivos del PRI colgada de ese monumento vivo al cinismo que fue Fernando Gutiérrez Barrios.

Un amigo me obsequió la novela de Fabrizio Mejía Madrid, Un hombre de confianza, de reciente publicación. Lo menos que pude pensar por su título fue que al leerla volvería a sentir el mismo redoble corporal que me cimbraba en silencio al escuchar a los guerrilleros de Topo Chico. Mejía Madrid recoge el testimonio que una guerrillera relató a Laura Castellanos: "Y siguieron los toques eléctricos en mis senos, en mi vagina, las nalgas. Yo escuchaba voces sudamericanas (¿chilenas?) que les decían a ellos dónde ir aplicando los toques y golpearme donde doliera más. [...] Luego me introdujeron un tubo y sentí cómo un animal vivo (una rata) entró en mi cuerpo. Finalmente me desmayé".

¿Hace cuánto que en México se intentó abolir la tortura como método de confesión de los presuntos delincuentes? Si no yerro, fue en el documento de Morelos titulado Sentimientos de la nación. En su punto 18 se lee: "Que en la nueva legislación no se admita la tortura". No de manera expresa, este propósito así lo tradujeron los constituyentes de 1814 en el artículo 23: "La ley sólo debe decretar penas muy necesarias, proporcionadas a los delitos y útiles a la sociedad". Morelos bien sabía lo que era la Inquisición -suprimida en nuestro país hasta 1820- y sus métodos crudelísimos para arrancar declaraciones a los sospechados, aunque estas nada tuvieran que ver con la verdad.

Los gobiernos del México independiente acudieron menos a técnicas de investigación criminal para obtener información fidedigna en la persecución de los delitos que a la tortura de las mentes vesánicas inspiradas en la Inquisición.



¿Quiénes son usualmente los reprimidos? Los individuos de la clase subordinada. Nadie ha sabido de una masacre de industriales o banqueros

Y un componente gemelo: la represión, que ha ido desde censura, despidos laborales, campañas de desprestigio y aparentes robos, hasta persecución política, desaparición forzada, amenazas trascendentes y muerte. Esta sigue siendo en los cuerpos de seguridad una execrable práctica cuyos agentes, por lo demás, resultan casi siempre impunes. Cañeros, ferrocarrileros, maestros, estudiantes y miembros de otros sectores la han sufrido. Tlatelolco, San Cosme, la guerra sucia, Aguas Blancas, Atenco. Y no cesa: Ayotzinapa, y en estos días Totalco (Perote, Veracruz).

¿Quiénes son usualmente los reprimidos? Los individuos de la clase subordinada. Nadie ha sabido de una masacre de industriales o banqueros. Como a otras, la comunidad campesina de Totalco es saqueada de su agua por grandes empresas nacionales y extranjeras ante la complacencia de los gobiernos local y federal (Conagua). Sus pobladores se manifestaron pacíficamente exigiendo la solución a un problema de supervivencia. La policía, a menudo al servicio de los empresarios, persiguió y mató a dos de los manifestantes.

"Valiéndose de la intimidación –dice Ángel Rodolfo Reynoso-, las clases dominantes se olvidan que causaron más indignación, más odios, más sed de protesta que temor verdadero." (https://www.saree.com.mx/unam/ sites/default/files/REYNOSO\_B2.pdf).

Pienso en los motivos que pudieron tener Elías y muchos jóvenes como él para incorporarse a la guerrilla de los años 70. En su mayoría eran estudiantes de las universidades públicas, pero no sólo. Ignacio Salas Obregón, por breve tiempo uno de los principales dirigentes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, era un alumno del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

# batallas políticas por venir

### ÁLVARO ARREOLA AYALA\*

os procesos comiciales federales y estatales verificados el pasado 2 de junio, serán recordados por diferentes e importantes efectos que impactarán en la ya renovada y moderna lucha democrática por el poder en México.

En primer lugar, el dictamen final de la calificación de las elecciones que el órgano jurisdiccional se prepara a elaborar debiese ser el documento relativo al cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, más expedito de las cinco elecciones presidenciales ocurridas en el siglo XXI. La validez de esta elección es un asunto casi sólo de trámite, pues la histórica y

contundente victoria de Claudia Sheinbaum es tan inobjetable como libres y equitativas fueron estas elecciones. Así lo redactarán, seguramente, los cinco magistrados electorales (quienes tienen la experiencia de haber elaborado el dictamen de la elección presidencial de 2018) cuando lo emitan a través de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Los comicios ocurridos en el sexenio que termina son el mejor testimonio de la verdadera competencia electoral. En un breve lapso se ha roto con una de las peores tradiciones en la materia: la intervención parcial del gobierno nacional en turno para orientar candidaturas partidistas, comprar conciencias, y trasladar recursos humanos y financieros de la administración pública a las campañas y candidatos preferidos. Por voluntad del titular del Ejecutivo federal, culminó la histórica impunidad gubernamental para apoyar con todos los recursos del Estado a un partido político.

Por otra parte, el subsistema partidista apoyado en un imaginario pluralismo (transición, democrática, la llamaron) inventado desde 1989 por algunos "expertos" ligados a las élites dirigentes de PRI, PAN y PRD recibió un golpe político extraordinario. La coalición partidaria de derecha, integrada por esos partidos, demostró,



La decisión de muchos, sin mayores concesiones, fortalece nuestra renovada democracia

en su predecible y apabullante derrota, que esos tres organismos le mintieron a la sociedad mexicana durante los últimos 12 años. Se confirmó que no eran organizaciones independientes; son doctrinalmente vacías y estructuralmente debilitadas. La propaganda que difundieron durante años de que eran adversarios ideológicos, y a ellos se debía la democrática figura de la alternancia, se demolió por su falsedad.

Como se dijo desde entonces, la alternancia política de 2000 y 2012, fue más una simulación que un avance real en la competencia. Los resultados de 2018 y 2024 son la evidencia empírica del rechazo ciudadano a las certidumbres electorales prefabricadas durante años cuando esos partidos gobernaron.

A millones de mexicanos les ha quedado muy claro que los vicios, corruptelas y fraudes deberán definitivamente desaparecer. Al haberse alcanzado la mayoría legislativa en el Congreso, éste va a tener un efecto mayúsculo en el funcionamiento de las instituciones, dándole al nuevo gobierno una seguridad casi total en lo que hace a sus relaciones con el Poder Legislativo y un deseado y renovado Poder Judicial: lo protege contra la misoginia y la mentira. Le permite proponer nuevas leyes y presupuestos públicos con concesiones mínimas. Pues es mínima la fuerza de la oposición.

No basta con festejar la libertad que tuvimos los mexicanos a la hora de votar: tenemos que poner sobre la mesa soluciones concretas y exactas para detener las campañas de odio y mentiras que, bajo el argumento de la libertad de expresión, medios de comunicación, seudoempresarios y organizaciones fascistoides, difundieron en toda la operación electoral. Se requiere una reforma legal que altere el modelo de competencia para afianzar un país que repose realmente en la confrontación permanente de ideas; un nuevo impulso al subsistema partidario que espera renacer a escala nacional y/o estatal.

Urge un cambio profundo que permita adecuar los poderes sustantivos del Estado mexicano a la nueva geografía política de todos los territorios de la nación: novedosas instituciones, diferentes reglas que acompañen al proceso de reformas sociales, infraestructuras públicas, educativas y de salud promovidas por el gobierno nacional en todas las regiones del país.

La decisión de muchos, sin mayores concesiones, fortalece nuestra renovada democracia. Los verdaderos cimientos y originalidad de la nueva mayoría se encuentran en la radicalidad de sus decisiones para eliminar la desigualdad y la injusticia existente todavía en muchas regiones del país. \*Sociólogo e historiador.

Investigador titular del Iisunam



## BECONOMÍA



| Tipo de cambio (pesos) | Compra | Venta |
|------------------------|--------|-------|
| Dólar                  | 17.81  | 18.81 |
| Euro                   | 19.58  | 19.59 |

| Tasas de interés |        |
|------------------|--------|
| Cetes 28 días    | 10.88% |
| Cetes 91 días    | 11.12% |
| TIIE 28 días     | 11.24% |

| 1º quincena de junio 0.21% | anual | 4.87% |
|----------------------------|-------|-------|
| De mayo 2023 a mayo 2024   | 4.69% |       |
| Reservas internacionales   |       |       |

| Petróleo (dólares) | Precio | Var   |
|--------------------|--------|-------|
| WTI                | 80.90  | +0.07 |
| Brent              | 85.25  | +0.24 |
| Mezcla mexicana    | 75.73  | -0.26 |

|                      | IPC (Indice de<br>EXICANA DE \ | precios y cotizaciones)<br>/ALORES |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Cierre               | 52 mil 468.01 unidades         |                                    |
| Variación puntos     |                                | -136.04                            |
| Variación por ciento |                                | -0.26                              |

STEPHEN COTTON, SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE LOS TRABAJAD

## México tiene un entorno político "refrescante" para impulsar cambios

La población respaldó un movimiento que tiene como eje a las personas, destaca

#### **DORA VILLANUEVA**

México cuenta con un entorno político "refrescante" para impulsar la agenda de derechos de los trabajadores, destacó Stephen Cotton, secretario general de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés). El que en las elecciones pasadas la mayoría de la población haya respaldado un "movimiento político que tiene como eje a las personas" permite avanzar en una agenda de derechos para la fuerza laboral, consideró.

Cotton, quien asistió a México para atender el simposio Transporte por carretera: nuevos retos y oportunidades, organizado por la ITF y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), destacó que como parte de las tareas que se han desarrollado entre ambas instituciones, se cuenta el mejorar el perfil laboral de un sector que, además de problemas históricos -como los salarios, la atención médica, las pensiones y la compensación por lesiones-, se enfrenta a los problemas de seguridad en carreteras.

En entrevista con La Jornada, el líder sindical explicó que parte del memorando de entendimiento que se tiene con la SICT consiste en es-



tablecer un acuerdo común ante los desafíos del transporte por carretera y de pasajeros en México. Con ese objetivo, se está desarrollando un grupo de trabajo para los próximos seis meses que ahonde sobre los temas, independientemente del cambio de gobierno, pero con una proyección a cuatro años para establecer metas concretas.

Actualmente hay alrededor de 20 mil trabajadores asociados a la ITF en el país, pero se busca atraer a otros sindicatos de transporte, entre ellos los de la aviación civil, incluso apuntar hacia la industria

automotriz, como parte de la cadena de suministro. "Sí, tenemos un problema de transporte por carretera y está conectado a un problema de almacenamiento que está conectado a un desafío minorista (...) nuestra aspiración es que todos en esa cadena de suministro tengan buenos sindicatos".

Si bien Cotton reconoció que "el gobierno está haciendo un trabajo de planificación y comprensión alrededor del sector (...) nuestros sindicatos no tienen una voz fuerte cuando se trata de incorporar un elemento humano a la conversación".

Entre los problemas que el sector enfrenta está el acoso hacia operadoras de todo tipo de vehículos y el tema de seguridad para los trabajadores de transporte carretero, expresado en los robos y la violencia asociada. En este punto dijo que debe verse la responsabilidad a la luz de lo que le toca a cada actor, desde los elementos de seguridad pública hasta las empresas, que a veces desdibujan una responsabilidad a través de la subcontratación.

Entre las tareas que ha asumido la ITF como parte del memorando

Hay condiciones para avanzar en una agenda de derechos laborales, aseguró Stephen Cotton.

Foto Marco Peláez

con la SICT se encuentra abordar las cuestiones de seguridad en la industria del transporte por carretera, incluidas la seguridad y la salud ocupacional; establecer un sistema de registro nacional para camiones y vehículos de reparto para hacer más eficiente la rendición de cuentas; explorar estrategias para mejorar la imagen de los conductores de camiones y de la industria en su conjunto.

También se busca renovar la imagen en la industria del transporte por carretera. "Es necesario atraer a más personas a la profesión del transporte y educarlas sobre la cadena de suministro en su conjunto".

En ese punto, el objetivo es modernizar la capacitación de los conductores, sobre todo porque los camiones cuentan con más tecnología. Pero además de un tipo de formación técnica, el objetivo es reforzar la educación vial y sanitaria, como el respeto a los límite de velocidad y a las horas de descanso.

"Hay una conversación sobre cómo podemos desarrollar un concepto de profesional del transporte y tratar de atraer a más personas", sobre todo porque en el contexto mexicano se habla de una falta de conductores, "no sólo por el tema del salario, sino también por el de la atención médica, las pensiones y las compensaciones por lesiones", explicó.

### Precios agroalimentarios seguirán elevados hasta 2025

Coface, empresa francesa, destaca riesgos por La Niña

### **CLARA ZEPEDA**

Los precios de los productos agroalimentarios para el consumidor seguirán altos hasta el primer semestre de 2025, afectando la desaceleración y la variación de la inflación, estimó la aseguradora francesa de riesgo crediticio Coface.

Durante el webinar sobre el sector agroalimentario "Estrate-

gias para un agronegocio seguro y rentable", Simón Lacoume, economista especialista en el sector del campo de Coface, explicó que la reunión de los fenómenos naturales de El Niño y La Niña, de los riesgos geopolíticos en Rusia y Ucrania que se mantienen, así como un estrés en el transporte marítimo, son eventos que explican que algunos precios del ámbito agrario estén muy cerca de niveles de pandemia.

En tanto, tan sólo al cierre de mayo, 88 por ciento de los municipios del país fueron golpeados por la sequía, por lo que el calor extremo que ha azotado a México recientemente, producto de *El Niño*, podría dar un giro con la llegada de La *Niña*, pero este fenómeno puede traer lluvias intensas e importantes alteraciones en el clima del país. Las lluvias extremas podrían crear condiciones para una temporada de huracanes más activa.

La llegada del fenómeno de *La Niña* traerá importantes lluvias en América Latina, principalmente en México, lo que tendrá un impacto en la producción y el comercio agroalimentario de la región.

Lacoume destacó que la producción industrial de alimentos en México reportó una caída de 0.8 por ciento interanual de enero a abril, mientras bebidas y tabaco subieron 0.6 por ciento en el periodo de referencia.

El especialista de la firma señaló que los puntos de atención en México están en que los pequeños agricultores carecen de acceso a financiamiento y a la disputa por maíz transgénico entre México y Estados Unidos.

Por su parte, Patricia Krause, economista para América Latina de Coface, afirmó que "el fenómeno de El Niño, que se presentó el año pasado, ha terminado, pero llegó La Niña, lo cual genera una inusual transición rápida".

Resaltó que en el caso de México, la ola de calor afectó la primera mitad del año a la mayor parte del país, lo que implicó una menor producción de alimentos; sin embargo, en el segundo semestre se esperan lluvias abundantes, lo que puede traducirse en la formación de huracanes.

### Auge de exportaciones

De enero a abril, las exportaciones agroalimentarias alcanzaron un valor de 19 mil 200 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 9 por ciento en relación con el mismo periodo de 2023.

La inflación en México tendrá una mejoría, pero todavía con niveles por encima de 4 por ciento, ante la volatilidad en los precios agropecuarios y una resistencia de los servicios a un descenso claro.

## La Ornada Jueves 27 de junio de 2024

# DE ENMEDIO

DEPORTES CIENCIAS CULTURA ESPECTÁCULOS



EL PRIMER ESTUDIO de observación aérea de la fauna silvestre en Sudán del Sur detectó unos 6 millones de antílopes. La investigación se llevó a cabo en dos parques nacionales y zonas cercanas, donde se tomaron casi 60 mil fotos aéreas para dar seguimiento de más de un centenar de ejemplares marcados con collares en unos 120 mil kilómetros cuadrados. Especialistas advirtieron que los animales se enfrentan a una

creciente amenaza de la caza furtiva comercial en una nación plagada de armas y con una débil aplicación de la ley. "Salvar la última gran migración de fauna silvestre del planeta es algo increíblemente importante", alertó Mike Fay, científico conservacionista que dirigió el estudio. En imagen, antílopes en su hábitat. Foto Ap

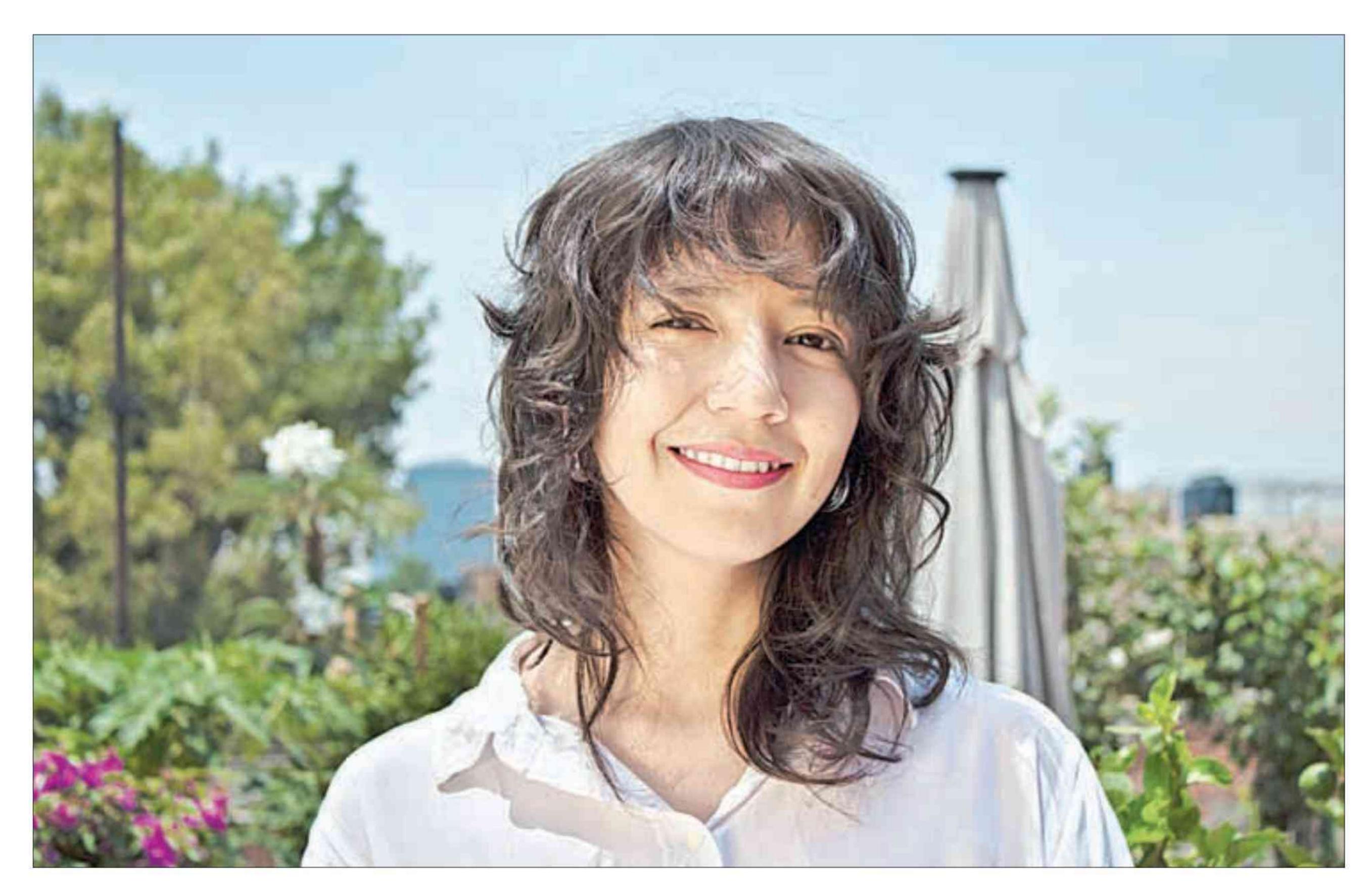

## Olivia Teroba explora la relación entre dinero y creación literaria

La ensayista cuestiona el sacrificio del tiempo, la salud mental o el cuerpo en aras de crear una obra

### **REYES MARTÍNEZ TORRIJOS**

El libro de ensayos *Dinero y escri*tura (Sexto Piso), de Olivia Teroba, explora la relación existente y la que se desearía entre estos dos elementos, así como la problemática que surge cuando la creación literaria se vuelve una mercancía.

En entrevista con La Jornada sobre el título que aborda la economía personal, los premios y la presencia del cuerpo y las herencias familiares en la literatura, la autora habló del cuidado de quien escribe, el deber ser y la valorización de la escritura, el descanso necesario y la realidad del trabajo literario.

Teroba (Tlaxcala, 1988) comentó que el dinero tiene que ver "con qué tanto una puede construirse un espacio para escribir y dedicarse a esto en una sociedad donde la escritura no se valora económicamente y siempre hay que buscar otras maneras de mantenerse.

"El dinero es como un mal necesario en esta sociedad, porque así funciona; dentro de esos límites es un símbolo de estatus, pero también hay sensaciones que tienen que ver con tener o no tenerlo, como la seguridad en el futuro, la confianza y determinadas certezas."

La narradora añadió que se debe pensar en escritores y artistas que recibían cuidados de sus familiares y en que algunos murieron en la miseria. "Un mito alrededor de la escritura, que me interesa replantear o considerar ilógico en la actualidad, es que el sacrificio puede valer la pena; es decir, que se pueda sacrificar la salud mental, el tiempo o el cuerpo por la obra, pensando que quizá será algo trascendente".

En su caso, comentó que a veces pregunta a los alumnos de sus talleres cómo quieren que sea su escritura, algo que ella misma se cuestionó: "Qué quiero escribir, qué quiero decirle al mundo, cómo se lo voy a decir, cuáles son mis capacidades y hasta dónde llegar para seguir expresándome.

"Es saber el tipo el literatura que hago, la idea que tengo de quién puede querer leerme e ir desmontando mitos como el del éxito, que a veces relacionamos con los números de cuánto se ha ganado en un libro y que no necesariamente implica que haya un trabajo literario.

"Es entender que así es y que cada quien va a escribir para donde quiera apuntar, pero en mi escritura intento que ésta dialogue con la literatura. Estar consciente de ello es una de mis herramientas para lidiar con lo que sigue después de escribir."

La ensayista refirió que su literatura está vinculada con su cuerpo, lo cual responde a las herramientas que utiliza para escribir e investigar. "Es el *corpus* del que yo me alimento, lo que más me nace escribir y más se me facilita porque llevo tiempo explorándolo. En un mundo ideal los libros podrían existir independientemente de sus autores".

Sobre el deber ser de la literatura, comentó que sería ideal "tener una retribución justa por el trabajo que implica hacer un texto, para lo que el mercado mexicano no está listo del todo", en un oficio que se

recarga en "la obligación de hacer relaciones, de estar presente en las discusiones, de hablar de ciertos temas y no de otros".

Contrastó que la "literatura es un acto de libertad y la idea de escribir fuera de esto también debería estar permitida. Yo escribo en una relación muy cercana a mi contexto y a mi cuerpo, pero creo que hay quienes podrían no hacerlo y de todas formas están construyendo una suerte de diálogo dentro de su propio tema y características".

Reconoció que se plantea que es un recordatorio de que "somos cuerpos que escriben y necesitamos cuidado y una parte de éste es el descanso. Volvemos a la idea de lo que debe ser un artista: una figura de sacrificio. Creo que se puede pensar de otra manera, que como todos los trabajos consideremos para nosotros mismos hora de entrada y de salida y el pago de horas extras".

Teroba reconoció "que la escritura permea a todos los aspectos de mi vida, pero mi propuesta es estar consciente de en qué momento es desgaste y permitir al cuerpo desconectarse, más bien pensar contra la idea de la productividad constante o del mérito.

"Creo que eso puede ser todo una poética, pero la pregunta sería

▲ La escritora Olivia Teroba presentará su libro Dinero y escritura, junto con la narradora Dahlia de la Cerda, en La Increíble Librería el próximo martes. Foto cortesía de Natalia del Carmen

hasta qué punto es una intención de

decir algo o simplemente es satisfa-

cer una necesidad del mercado. Es-

tas reflexiones las pongo aquí para

que cada quien las medite, o sea, yo

tengo mis respuestas pero la idea es cómo abrir el diálogo". En torno a la idea del escritor referente y reverenciado, la autora de Respirar bajo el agua mencionó: "Me parece algo tan mítico como un cuento, algo que en algún punto existió, pero que por sí sólo es insostenible. Habría que preguntar

quién limpia la casa del escritor

mítico y se encarga de las labores de cuidado.

"Por ejemplo, en el caso de Tomás Segovia e Inés Arredondo, donde ella se encargaba de los hijos, podemos notar en el volumen de la obra quién tenía más tiempo para escribir. Tiene que ver el género. La figura de un autor que se pueda sostener por sí mismo y tenga la genialidad podría existir, pero habría que preguntarse a costo de qué o de quién escribe", concluyó Olivia Teroba.

El libro de ensayos *Dinero y escri*tura será presentado por su autora y la narradora Dahlia de la Cerda, el martes 2 de julio, a las 19 horas, en La Increíble Librería (Juan de la Barrera número 112, colonia Condesa).

## Será restaurado Mural escultórico, de Federico Silva

La obra del artista fallecido en 2022 es parte del Patrimonio Cultural Artístico declarado por la Unesco

#### **EIRINET GÓMEZ**

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México comenzó los trabajos de investigación para restaurar el Mural escultórico (1982), de Federico Silva (1923-2022), que se encuentra sobre la pared sur del auditorio Javier Barros Sierra, en el edificio principal de esta facultad.

Autoridades de esta institución detallaron que la Dirección General de Patrimonio de la UNAM, en colaboración con la Dirección General de Obras y Conservación, empezaron los trabajos para recolectar y analizar la información necesaria a fin de elaborar las propuestas técnico-económicas y dar paso al proceso de licitación.

Este mural es parte del Patrimonio Cultural Artístico declarado por la Unesco en conjunto con el

campus y se estima que el tiempo de restauración requerido será de 10 a 12 meses.

La escultura monumental, de color gris, con salientes en formas cuadradas, rectangulares y triangulares, que conforman una fusión visual donde se resaltan la arquitectura y la geometría, se erige sobre el circuito interior de Ciudad Universitaria.

La obra pertenece a lo que se conoce como integración plástica –un concepto que describe la conexión entre los espacios arquitectónicos y las artes plásticas–, por lo cual dialoga con otro mural del mismo autor: Historia de un espacio matemático (1980), que se encuentra en el interior del edificio principal, y se extiende por tres paredes.

"Las figuraciones, la abstracción, marchan juntas, lo mismo en la pintura, mucho más en la escultura. La escultura reclama formas muy precisas, muy concretas. La figuración



es lo que la sostiene, físicamente son la misma cosa.

"Yo me preocupaba mucho por la tercera dimensión, y el sitio favorecía ese discurso. Era como el ejemplo directo de lo que se podía decir del movimiento de la gente, subiendo y pasando al azar", dijo Federico Silva sobre estas dos obras durante una entrevista realizada por Tv UNAM, dos meses antes de su muerte en noviembre de 2022.

Durante un recorrido realizado por este diario, se advirtió que aunque Mural escultórico conserva su dinamismo, a través de las líneas y los ángulos de los salientes, el paso del tiempo le ha causado un sensible deterioro.

Lo primero que se observa es el desprendimiento de la pintura, además de erosiones, grietas y fisuras atribuibles a la exposición a la luz, la humedad y los cambios de temperatura.

También hay acumulación de polvo, huellas de letreros de papel pegados sobre su superficie e incluso ya no está la placa con su descripción.

Silva, también pintor y académico mexicano, es autor de una de las colecciones artísticas más importantes de México, de la cual una gran parte se encuentra en Ciudad Universitaria. Entre sus obras más icónicas están Ocho conejo (1980) y Las serpientes del Pedregal (1986), ambas esculturas elaboradas con piedra volcánica, ubicadas en el Paseo de las Esculturas, así como La muerte presente (1988), hecha con concreto armado y localizada en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo.

Fachada de la escultura monumental en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Foto Sergio Hernández Vega

Parte de la creación artística del escultor se reunió en la muestra Federico Silva, por un arte universitario, que se exhibe en el museo UNAM Hoy y estará abierta hasta el 28 de septiembre.

Para Federico Silva, quien tuvo el ingenio de transformar una roca del Pedregal en serpientes, llevó las matemáticas a la pintura y convirtió un poema en rocas, "si una obra no tiene un contenido filosófico que sostenga a la forma, la forma por sí misma no es nada", diría en la entrevista a la televisora universitaria.

## Milenio, nuevo habitante del Jardín Escultórico del MAM

La pieza cuenta con elementos de la simbología prehispánica

### **MERRY MACMASTERS**

El Jardín Escultórico del Museo de Arte Moderno (MAM) cuenta con un nuevo habitante. Se trata de Milenio, escultura de Federico Silva (1923-2022), instalada en diciembre del año pasado. De acuerdo con Brenda Caro, curadora en jefe del MAM, la pieza recibida en comodato directamente de la familia del artista era "uno de los grandes faltantes de la colección del museo". Es decir, "no teníamos ninguna obra del maestro en el acervo ni escultura, ni pintura, ni arte cinético, nada". Eso, a pesar de que Silva exhibió allí en varias ocasiones a partir de los años 70.

Tallada en piedra de Tlalmimilolpan, Tlaxcala, lugar del taller de Silva, *Milenio* es parte de una exploración de su trabajo con base en la simbología prehispánica. Ya que se produjo en los albores del nuevo milenio, en la obra se mezcla "el pasado, el presente y el futuro". Para

Caro, llama la atención "el juego geométrico y el contraste de la solidez de la piedra. El que una de sus formas apunte hacia arriba da una sensación de movimiento".

Al momento de fallecer el artista, el 30 de noviembre de 2022, el Jardín Escultórico del MAM se encontraba en rehabilitación. "La propia secretaria de Cultura dijo que querían una escultura suya para el jardín. Quise elegir una obra muy buena. Me gusta el hecho de que es posible verla desde Paseo de la Reforma", apunta María Esther González Tovar, viuda del artista.

Milenio consta de tres piezas. Es una talla directa cuyas medidas son 3.30 por 2.76 por 1.44 metros. La primera vez que Silva mostró su trabajo realizado en esta forma, y ligada a los nahuales, un tema predilecto en su producción, fue en el MAM, en 1986, indica González Tovar. La exposición se llamó Continuidad, un acto ritual, la cual incluyó la escultura que nombraron Exorcismus in Satanam, que es una frase tomada de un libro que Alicia Urreta tenía de misas negras.

Para su primera exposición en el MAM, en 1970, Silva expuso el resultado de su incursión en el arte cinético, una disciplina perteneciente a un terreno casi virgen o virgen en México, como escribió en su

momento Luis Cardoza y Aragón.

La escultura Milenio tiene "una especie de hermana", de nombre La serpiente universitaria, que es la pieza central de la exposición que el 2 de abril fue abierta en el museo UNAM Hoy, ubicado en Moneda 2, Centro Histórico, dentro de los festejos por el centenario natal del artista. Titulada Federico Silva: Por un arte universitario, la muestra está enfocada en su paso por la Universidad Nacional Autónoma de México, primero como estudiante y después como investigador a partir de los años 70.

En fechas recientes la escultura Del maíz fue colocada en frente del Museo Cencalli, Casa del maíz y la cultura alimentaria, en el Complejo Cultural Los Pinos.

En tanto, el Museo Federico Silva Escultura Contemporánea, fundado en 2003 en la capital de San Luis Potosí, también organizó el año pasado una exhibición con motivo de los 100 años de su benefactor. Ahora cuenta con su respectivo catálogo: Federico Silva, un creador combativo.

El próximo 15 de julio la escultura monumental Ave, de 21 metros de altura, será inaugurada en el centro de Guadalajara. Es un proyecto que nació hace 15 años, de acuerdo con González Tovar.

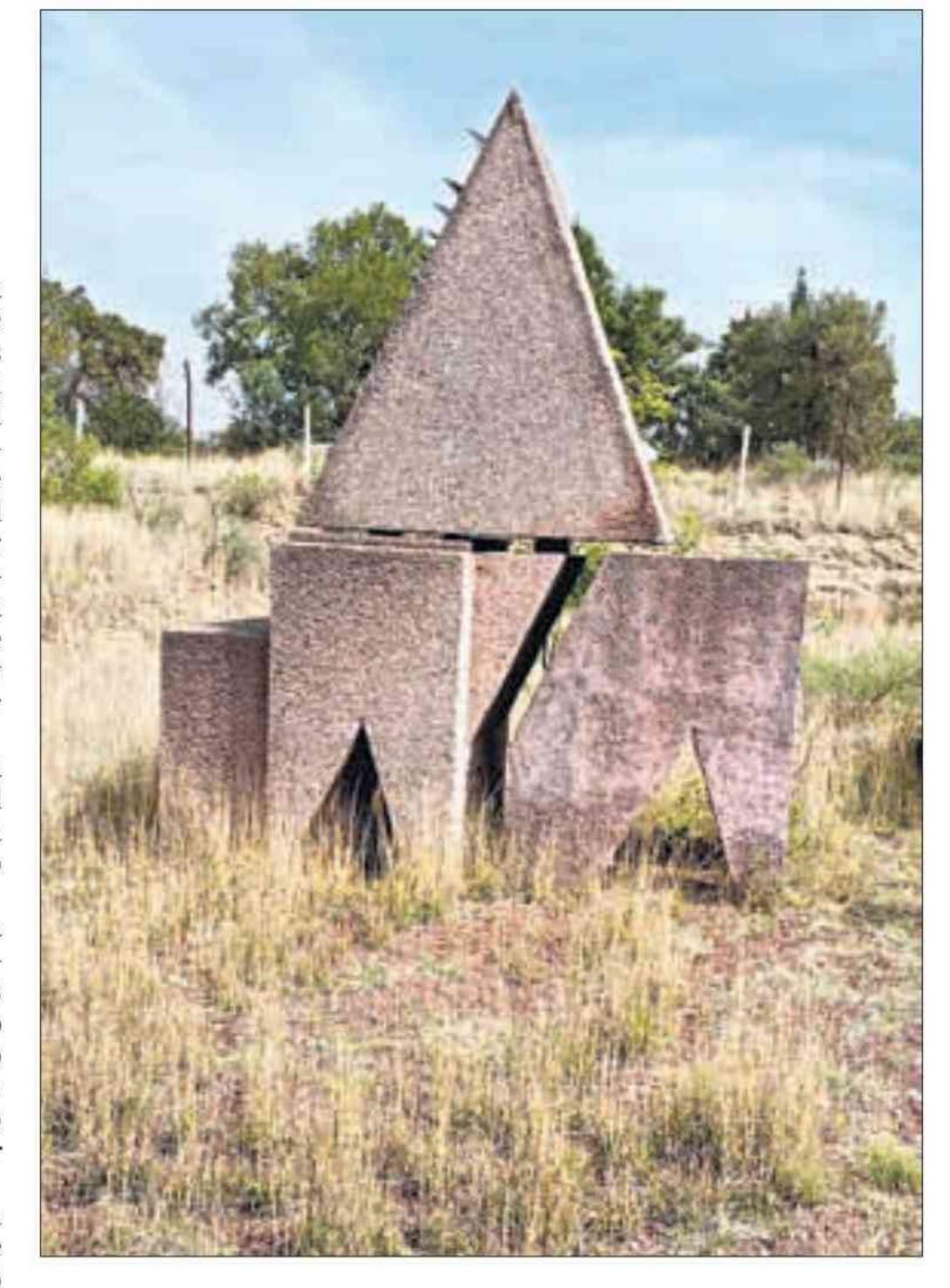

▲ La escultura Milenio en las inmediaciones del taller de Federico Silva, en Tlalmimilolpan, Tlaxcala. Foto cortesía de María Esther González Tovar

### LA JORNADA DE ENMEDIO Jueves 27 de junio de 2024

## Conmemoran en Huapalcalco primer aniversario de declaratoria de zona arqueológica

RICARDO MONTOYA CORRESPONSAL TULANCINGO, HGO.

Con el fin de conmemorar el primer aniversario de la declaratoria que hizo el gobierno federal como zona de monumentos arqueológicos al polígono donde hay un conjunto de construcciones prehispánicas en el poblado de Huapalcalco, municipio de Tulancingo, fue inaugurado un mural de 240 metros cuadrados.

La obra se denomina Ya cruzamos el puente de Huapalcalco y representa un antiguo mito local sobre la apertura de un portal mágico y misterioso que tiene como sede Huapalcalco, el cual, de acuerdo con los arqueólogos, fue la antigua capital de los toltecas antes de la fundación de Tula.

También es considerado el primer lugar que fue habitado y donde se desarrolló una cultura en el estado de Hidalgo.

En el conjunto pictórico se plasmó la imagen de un xoloitzcuintle, el mítico perro mexica, así como un puente que une a los cerros en cuyas faldas se construyó la vieja ciudad prehispánica.

La pintura monumental se plasmó en los muros exteriores de la escuela primaría Miguel Hidalgo, ubicada en el centro histórico de Tulancingo, cerca de la catedral.

En la realización de la obra participaron los artistas Manuel Alejandro Márquez Roldán, Jesús Vega Orozco, César Martínez, Rodrigo Maldonado y Emanuel Basili.

La obra fue realizada por iniciativa del colectivo Niebla y Tiempo, cuyos integrantes fueron los que presionaron para que el gobierno federal hiciera la declaratoria de zona arqueológica.

Según la presidenta de la agrupación, Montserrat Barragan Andrade, "este mural no sólo embellece nuestro entorno urbano, sino que también educa a las futuras generaciones sobre nuestra rica historia prehispánica".

Por su parte, Alejandro Aldana, miembro activo de Niebla y Tiempo, espera "que este proyecto inspire a otros a cuidar y valorar nuestras raíces culturales".

No obstante, a un año de la declaratoria, las autoridades federales no han elaborado el plan de desarrollo de la zona arqueológica.

Según los activistas de Niebla y Tiempo, el plan se tenía que haber entregado a los dos meses de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo la declaratoria, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2023. No obstante, hasta el momento no se ha hecho nada.

### CONVERSATORIO A 70 AÑOS DE LA SAL DE LA TIERRA

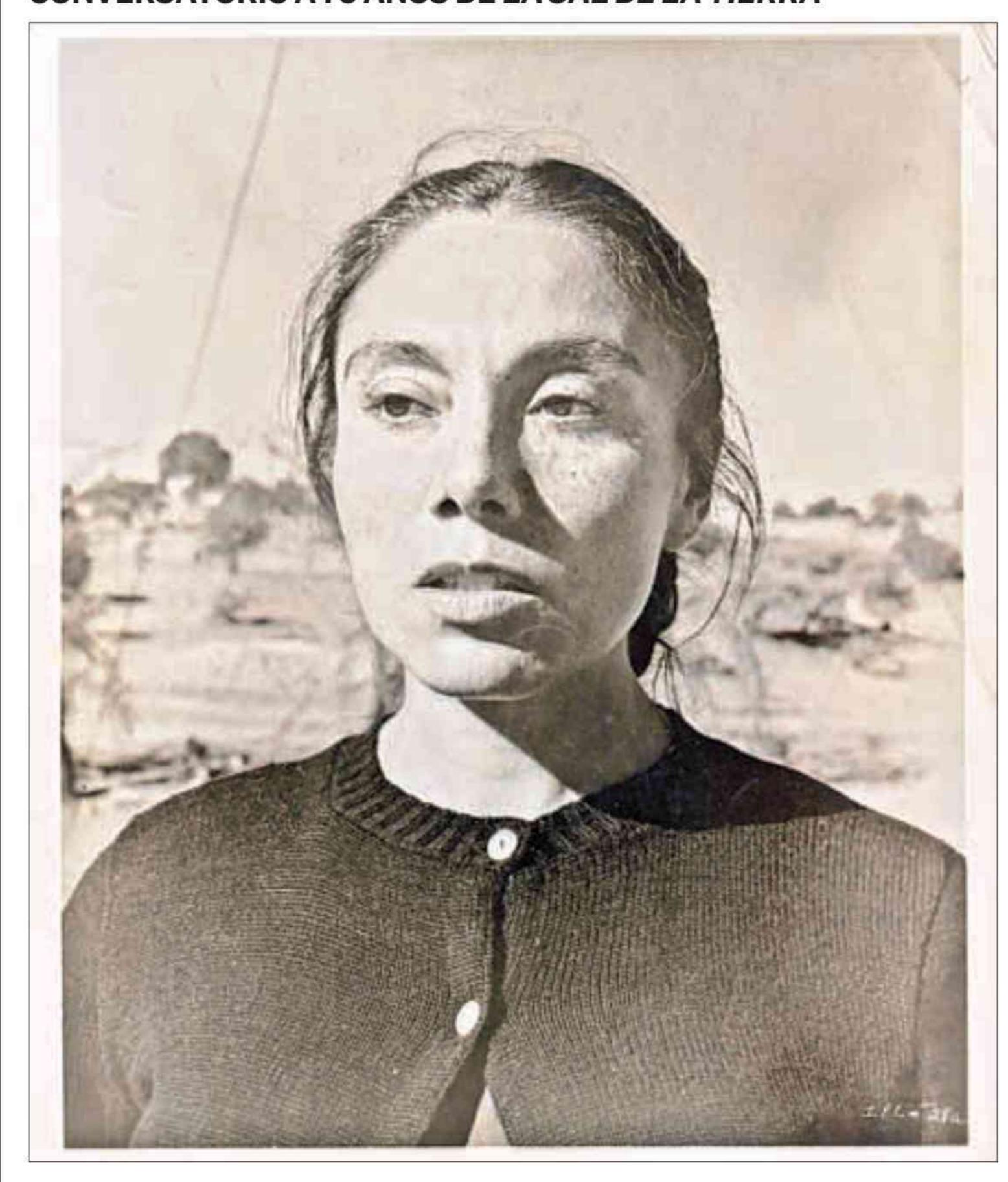

El Centro Nacional de las Artes (Cenart) será sede del conversatorio "70 aniversario. La sal de la tierra (1954), de Herbert Biberman. Rosaura Revueltas en el cine: vida y obra", que se realizará mañana de 10 a 15 horas en el aula magna José Vasconcelos, con la participación de Miriam Káiser, Saudhi Batalla, Ivett Sandoval y Carlos Narro. Foto cortesía del Cenart

## Mercado de la poesía

**VILMA FUENTES** 

a plaza de Saint Sulpice, al pie de la iglesia que le da nombre, albergó este año una verdadera fiesta durante la semana del Marché de la poésie, como se denomina la reunión anual de editores consagrados a este oficio. La llegada de los días laminosos debe haber contribuido a este auge de visitantes apasionados o simples curiosos de la poesía. Por los corredores entre los modestos estantes, nada qué ver con el aparatoso dispositivo del Salón del Libro, la gente se abría paso tratando de avanzar para visitar uno u otro editor, o simplemente curiosear aquí y allá echando un vistazo a los volúmenes de poesía, hojeándolos, deteniéndose en la lectura de algunas páginas. El ambiente era realmente festivo. Casi cabía preguntarse qué significa esta presencia de tan numerosas personas al parecer lectores apasionados de poesía. Pero quizá deberíamos comenzar por tratar de encontrar un atisbo de respuesta a

la cuestión que nos interroga sobre qué es la poesía. Ensayos y tratados, libros enteros, han sido dedicados a este enigma. Porque hablar de poesía es hablar de un misterio.

¿Por qué un encuentro de miradas entre dos desconocidos, a través de las ventanas del Metro, durante el fugitivo instante cuando los vagones se cruzan al correr cada uno en sentido distinto, puede ser poético? Porque podría también no serlo. Pero Ezra Pound extrae y manifiesta en dos versos la poesía de ese momento milagroso.

¿La poesía sería, entonces, una conjunción de palabras y nada más? Sin embargo, se pronuncian, se escuchan decir, frases como: "su mirada era poética", "la sonrisa de esa mujer derramaba poesía", "el amor entre ellos era en sí un poema".

Alguna noche, hace ya años, tarde en la madrugada, un grupo de jóvenes amigos, con ese ocio que abre la puerta a los ensueños, nos propusimos recitar uno o dos de los versos que nos habían dejado su huella, un recuerdo en verdad inolvidable, y venían a nuestra memoria cargados de nostalgia de lo desconocido. Cada quien se sumió en la seriedad de la ligereza que da el vuelo cuando la ensoñación se nos viene encima con esa magia capaz de hacernos olvidar que el tiempo pasa.

"Quiero escribir los versos más tristes esta noche / escribir, por ejemplo, la noche está estrellada", murmuró la voz de uno de los presentes. Seguimos los otros: "Oh, inteligencia, soledad en llamas, que todo lo concibe sin crearlo", dijo en voz baja una chica. "El que se va se lleva su memoria, / su modo de ser río, de ser aire, / de ser adiós y nunca", continuó otro. "Todo se hace en silencio. Como / se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos. En silencio se van llenando el no al otro", y una voz ronca agregó: "se van matando el uno al otro". "Que tanto y tanto amor se pudra / joh dioses!, un amor capaz de transformar el sapo en rosa", exclamó como un escupitajo el de mayor edad de nosotros. "Pero los hombres del alba se repiten / en forma clamorosa, / y ríen y mueren como guitarras pisoteadas", recitó con prisa otro de los presentes. "En lo alto

de la pirámide los muchachos fuman mariguana, /suenan guitarras roncas. ¿Qué yerba, qué agua de vida ha de darnos la vida...?", la pregunta quedó inconclusa, interrumpida por alguien urgido de recordar: "De súbito me sales al encuentro, / resucitada y con tus guantes negros. / Para volar a ti, le dio un vuelo / el Espíritu Santo a mi esqueleto". Alguien intentó una respuesta recordando el final de Muerte sin fin: "Desde mis ojos insomnes / mi muerte me está acechando, / me acecha, sí, me enamora / con su ojo lánguido. / ¡Anda, putilla del rubor helado, / anda, vámonos al diablo!"

El silencio se hizo entre nosotros y escuchamos el silbido del tren que pasa a lo lejos cada madrugada, hacia las 3 de la mañana, sin preguntarnos nunca cuál es su destino. Como tampoco nos preguntábamos en esa época cuál podría ser el nuestro. Simplemente lo vivíamos sin pensarlo y lo íbamos haciendo en camino tratando de volver realidad los sueños.

vilmafuentes22@gmail.com







## Bioparque La Reserva de Cota busca preservar al águila arpía en Colombia

La especie está asediada por la caza y deforestadores que tumban sus nidos en los valles interandinos

**AFP** COTA

Un domo blanco oculta una selva recreada para una pareja de águilas arpías rescatadas del tráfico ilegal en Colombia. Monógamas por naturaleza, sus cuidadores apuestan a un romance que resulte en una cría para preservar esta especie amenazada.

La reja metálica que los separó durante dos años fue abierta hace tres semanas. Chocaban sus negros picos y se alimentaban sin agredirse; o sea, se gustan, explican sus custodios en el Bioparque La Reserva de Cota, un municipio a unos 30 kilómetros de Bogotá.

La hembra luce una prominente cresta gris. Aún tiene perdigones en el cuerpo imposibles de remover sin riesgo de muerte, debido a disparos que recibió cuando vivía libre en el departamento de Amazonas (sur).

De menor tamaño, el macho permanece en su propia plataforma de madera. Su ala izquierda está inmóvil, pues llegó destrozada y los veterinarios no lograron curarla. Ambos fueron rescatados en 2018.

Hasta el momento la convivencia es "muy favorable", cuenta Luisa Escobar, coordinadora de investigación de este centro, que alberga diferentes animales rescatados del tráfico ilegal de fauna silvestre.

Ahora la pareja, vigilada con cámaras de seguridad, se pone a prueba: será un éxito si nace una cría, o varias, como se ha documentado en otros refugios de América.

El águila más grande del hemisferio occidental se encuentra en estado de vulnerabilidad, con una decreciente población de entre 100 mil y 250 mil individuos en todo el mundo, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

### Un "trofeo"

La morada evoca una selva húmeda tropical gracias a un higrómetro que controla la temperatura, árboles diversos y un pozo artificial.

El proceso no ha sido fácil ni rápido para una especie que alcanza un metro de altura y acostumbra a convivir con una sola pareja durante su vida.

"Una mala decisión que tomáramos podía llevar a un ataque", precisa Escobar cual celestina. La hembra, territorial por naturaleza, podía matar al macho al verlo en su mismo espacio, cuenta.

Ésta es la única unión en cautiverio de águilas arpías en Colombia, uno de los países más biodiversos del mundo. La especie está asediada por la caza y deforestadores que tumban sus nidos en los valles interandinos.

Los comportamientos de la pareja son "tan tranquilos (...) genera mucha esperanza de que tengan una cría", confía Escobar, de 26 años.

Con cautela, la bióloga entra al

domo, toma una vara larga y clava en la punta una presa de conejo sacrificado, aún con huesos y pelaje. Se acerca a la hembra, que se la arrebata de un zarpazo.

Sus garras de entre 10 y 12 centímetros y las plumas que van del negro al blanco pasando por un sinfín de grises son trofeos de cazadores.

"Les disparan porque las quieren como trofeo, porque las quieren vender, porque se las quieren comer también", explica Mateo Giraldo, del Proyecto Grandes Rapaces Colombia, una iniciativa para la conservación de estas aves.

De hasta un metro de alto y más de dos de envergadura, las águilas arpía (*Harpia harpyja*) recorren los cielos desde México hasta Argentina.

En Colombia, es la insignia de la Fuerza Aérea desde 2016, cuando remplazó al águila calva estadunidense. La institución castrense está aliada con el bioparque para su conservación.

### Conflicto

"Hay un problema grave en Colombia, y en otros países de Latinoamérica, que es el conflicto entre huma-

La hembra luce una prominente cresta gris. De menor tamaño, el macho tiene el ala izquierda inmóvil porque llegó destrozada tras rescatarlo del tráfico ilegal. Fotos Afp

nos y fauna", reconoce a la Afp Iván Lozano, cofundador del Bioparque La Reserva.

Autoridades incautaron 94 partes de águilas arpías en el aeropuerto El Dorado de Bogotá en 2021. Una red que las comercializaba hacia el extranjero fue desmantelada en marzo pasado.

Las arpías anidan en lo profundo de las selvas colombianas, donde el Estado y grupos armados mantienen su propio conflicto desde hace seis décadas.

"Es una de nuestras grandes limitantes (...) nos restringen en ocasiones el acceso", lo que dificulta su investigación, asegura Giraldo, rodeado de plumas, afiches y dibujos de esta especie colgados en su habitación.

No muy lejos de otras aves amenazadas como tucanes y guacamayas, la pareja de arpías es una apuesta de conservación en un ambiente controlado.

En Panamá, por ejemplo, varios pichones de esta ave nacieron en cautiverio en 2002, mientras en Brasil celebró en 2020 el nacimiento de un polluelo arpía en un refugio biológico.





## La mayor migración de mamíferos terrestres llega a Sudán del Sur con millones de antílopes

### El arribo se enfrenta a la caza furtiva, señala la organización African Parks

AP PARQUES NACIONALES DE BADINGILO Y BOMA

Un tropel de antílopes recorre las vastas praderas de Sudán del Sur en la que es, de acuerdo con científicos conservacionistas, la mayor migración de mamíferos terrestres del mundo.

El primer estudio aéreo exhaustivo de la fauna silvestre de ese país, publicado el martes pasado, detectó unos 6 millones de ejemplares.

El análisis, que se llevó a cabo en 2023 durante dos semanas en dos parques nacionales y zonas cercanas, se basó en observaciones aéreas, casi 60 mil fotos y el seguimiento de más de un centenar de ejemplares marcados con collares en unos 120 mil kilómetros cuadrados.

La estimación de la organización sin fines de lucro African Parks, responsable del estudio, junto con el gobierno de Sudán del Sur, supera con creces la llegada de otras grandes manadas migratorias, como los 1.36 millones de ñus que se calcularon el año pasado en el Serengueti, situado entre Tanzania y Kenia.

No obstante, advirtieron que los animales se enfrentan a la creciente amenaza de caza furtiva comercial

▲ ► El estudio de movilidad de estos animales se llevó a cabo en dos parques nacionales a través de exhaustivos registros aéreos, señaló la entidad conservacionista. Fotos African Parks

en una nación plagada de armas y con una débil aplicación de la ley.

"Salvar la última gran migración de fauna silvestre del planeta es increíblemente importante", dijo Mike Fay, científico conservacionista que dirigió el análisis. "Hay muchas pruebas de que los ecosistemas del mundo están colapsando, los recursos mundiales se están degradando gravemente y eso está causando trastornos gigantescos en el planeta".

Sudán del Sur aún sufre los estragos de cinco años de combates que estallaron en 2013 y dejaron casi 400 mil muertos. Las elecciones previstas para el año pasado se pospusieron a diciembre próximo, pero hay pocos preparativos con el find de realizarlas. La violencia continúa en algunas zonas, y unos 2 millones de personas siguen desplazadas, mientras 9 millones (75 por ciento de la población) dependen de la ayuda humanitaria, según Naciones Unidas.

La migración de antílopes ya se



de orgullo nacional en un país que intenta superar su pasado plagado de conflictos. Recientemente se han instalado vallas publicitarias sobre el arribo de estos animales en la capital, Juba, y el gobierno aspira

imán para turistas.

Sudán del Sur cuenta con seis parques nacionales y una docena de reservas de caza que cubren más de 13 por ciento de su territorio. La migración se extiende desde el este

está promoviendo como motivo a que se conviertan algún día en un del Nilo, en los parques de Badingilo y Boma, hasta la vecina Etiopía. Incluye cuatro antílopes principales: el cobo de orejas blancas –del que hay unos 5 millones-, el tiang, la gacela de Mongalla y el antílope bohor.

## Vergüenza, lo que deberíamos sentir ante la descomposición social, expresa Miguel Salgado

La ópera prima del egresado del CCC busca distribuidores

**JUAN JOSÉ OLIVARES** 

Vergüenza, película que acaba de estrenarse en el festival de cine de Guadalajara, pega duro.

Más que abordar temas de violencia y decisiones introspectivas, en la historia de Pedro y Lucio, dos adolescentes cuyas vidas y familias se ven entrelazadas de manera irreversible por un acto traumático, "es un retrato actual del país y el estudio de un personaje a partir de la culpa", comenta a La Jornada Miguel Salgado, egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) que ha editado un sinfín de trabajos; ahora, con esta historia, presenta su ópera prima echando mano de sus recuerdos de infancia y adolescencia, así como de hechos que a todos duelen en una sociedad "descompuesta".

Salgado explora las complejidades de la "violencia estructural que enfrentan las juventudes en México", creando una obra de tensión dramática que, además de conmover, conmociona por el sentido de responsabilidad que como sociedad hemos olvidado.

La idea del filme, afirma el director, tiene muchos años. La semilla surgió en 2011, con la noticia del asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Esa tragedia marcó a muchos, entre ellos a Miguel, quien en sus cortometrajes ya ha abordado temas sociales.

"Siempre he tenido ese interés por el lugar donde crecí, por cómo crecí y porque antes de estudiar en el CCC egresé de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochi-



Un personaje, como cualquiera de nosotros, es obligado a volverse cruel Es necesario narrar por qué grupos delictivos reclutan a chavitos para engrosar sus filas y cómo a otros les vale vivir poco. Fotogramas del trabajo reciente de Salgado

milco, así que tengo algo de *rojillo* y no puedo dejar pasar los temas de injusticia", comenta.

Recuerda que cuando se dio a conocer aquella noticia, "mucha gente, como yo, nos quedamos helados. Surgieron preguntas, unas fueron: ¿qué está pasando en nuestra sociedad, que está tan descompuesta? ¿Por qué habíamos llegado a un lugar tan oscuro del ser? Entonces, entre esta parte social y la otra pregunta existencial o filosófica empiezan a surgir más interrogantes y la necesidad de narrar por qué grupos delictivos reclutan a chavitos para engrosar sus filas, y cómo otros, por falta de oportunidades, entran y dicen: 'más vale vivir poco y bien, que mal y mucho tiempo".

Pero también, como en todo trabajo de creación, el aspecto personal permea la obra. La historia arranca con la anécdota de dos amigos que viven en un contexto bello pero difícil, como algunos municipios del estado de México, ahora tan penetrados por el crimen. Los amigos se van de pinta para buscar una oportunidad para probarse con un equipo de beisbol.

### Un lugar olvidado

El director creció en Santa Martha Acatitla, Iztapalapa. Cuando tenía cinco años, ése "era un lugar olvidado por Dios y muy peligroso, duro". Un día, su hermano mayor (de 15 años cuando él tenía cinco) simplemente se fue de casa.

"Dormíamos en el mismo cuarto juntos, de hecho lo hacíamos en el piso porque no había recursos. Esa vez se puso su pantalón de mezclilla y su suéter de la secundaria. Me dijo: 'cuídate carnal'. Se fue... pasaron los días, la semanas. No había teléfono y mi madre lloraba porque tenía un hijo desaparecido. No supimos de él hasta como un mes y medio después, cuando re-



gresó todo flaco, desnutrido, sucio. Se había ido a la frontera norte para hacer una prueba de beisbol porque quería ser jugador. Recuerdo esa agonía de mi mamá y eso es parte del personaje; incluso la madre en la historia se llama Estela, como la mía. Muchas cosas de Pedro (el protagonista), como la búsqueda de sí mismo y tener una familia disfuncional tienen que ver con mi infancia y mi adolescencia."

En Vergüenza, producida por el CCC y el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía, "un personaje se ve envuelto—como nos puede pasar a todos— y obligado a cometer un acto cruel. Comienzan las preguntas existenciales, y por vergüenza empieza a ser el sustituto de un hijo para reparar el daño".

-¿Cómo frenar esa descomposición que vive nuestra sociedad? ¿A quién le echamos la culpa? ¿o no hemos sido lo suficientemente responsables como sociedad? –se le pregunta al director.

-El título aparece al final de la cinta porque deseaba que el público sintiera vergüenza, como la que debemos sentir todos como sociedad. De una u otra forma, todos somos partícipes de ese estado de descomposición social en que nos encontramos; incluso, ahora con la indiferencia de haber normalizado algo tan fuerte como la violencia, la corrupción. La emoción de Pedro es compleja, de cómo resarcir lo que hizo. La vergüenza es inconsciente, es un acto primigenio que te hace actuar a partir del instinto y sentir asco y los peores deseos por ti mismo. Quisimos ver esa transformación, esa curva dramática partir de una emoción.

Pareciera que por el tema que trata, la distribución del filme no será fácil porque "en México existe el prejuicio de que cuando se muestra un cine personal que explora temas con profundidad, lo catalogan de 'aburrido', pero no. En Guadalajara –donde Juan Ramón López recibió el Premio Mezcal a la mejor interpretación y la obra recibió una mención honorífica con Premio de la Federación de Escuelas de Imagen y Sonido de América Latina-la gente estaba conmovida y digo: 'claro, esta gente sí pagaría un boleto para ver una cinta como ésta'. Esa idea de que el cine personal debe tener un lugar especial para exhibirse se me hace absurda. Mucho del trabajo mexicano que intenta ser personal es uno que puede ver cualquiera... Se desdeña al espectador, y eso tiene que ver con las cadenas de distribución."

El realizador mencionó el caso de la película *Amour*, del austriaco Michael Haneke, "que vi cuatro veces en cines comerciales y en la Cineteca Nacional. Las salas siempre estaban llenas. La gente va, siempre y cuando las historias la conmuevan".

Vergüenza fue coescrita con Alfredo Mendoza (Huachicolero) y Francisco Vargas (El violín), con la producción de Angélica Ramírez (Love me not) y Janeth Mora (Amores incompletos). La edición corrió a cargo del propio director junto con Gilberto González Penilla; mientras, Liliana Villaseñor (Roza) hizo el sonido directo, Shantal Franceschi el diseño de producción y Jimena Tenorio, el vestuario. En el elenco están Juan Ramón, Myriam Bravo, Marya Membreño, Francisco Mena y Fernando Cuautle.

Producción 27 del programa Ópera Prima del CCC, espera ser distribuida tras su paso por festivales. "En espera de que alguien que se interese —o a través de Janeth Mora, coproductora y socia en Payasito Films junto con Gilberto González Penilla—, sería una distribución pequeña... Es una cinta que se tiene que ver".

## Delirio, trío adolescente de Tampico, en el festival La provincia también existe

**HERNÁN MULEIRO** 

ESPECIAL PARA LA JORNADA

A la edad en que la mayoría tiene sus primeros acercamientos a la composición, tres adolescentes tampiqueños editaron Guácharo, su disco debut, poblado de matices y pleno en expresividad.

El trío Delirio está integrado por Ari en batería, David en guitarra y Lía en el bajo y son el contraejemplo para cuando los adultos desconfían de los artistas cachorros.

Es tentador afirmar que el disco justifica las desaventuras de los tres jóvenes en la prepa para conseguirlo. La bajista Lía cuenta los periplos del grupo: "Yo sigo en esta escuela, pero a David y Ari los sacaron ya, no aguantaron tanta rebeldía. Nos conocimos en una preparatoria de música y artes súper libre, que está en la Universidad Autónoma de Tamaulipas; éramos niños de 14 o 15 años entrando a una universidad. Fue un golpe aprender a tomar decisiones, teníamos demasiada libertad y horizontes. Decidimos que queríamos grabar. Eran días donde decíamos: 'no, pues ya tomamos las primeras dos clases; entonces, las siguientes ya no'.

"Como la casa de David queda cerca nos íbamos y regresábamos. Había semanas donde no nos presentábamos a clases, excepto una al día, para seguir grabando. Era necesario, de otra manera no se iba a grabar completo. También nos gustaba bastante ir a la playa y salir en general. Eso nos trajo consecuencias: una vez nuestra baterista Ari estaba en casa de David, y cuando su mamá llegó a buscarla a la escuela, no estaba; ahí tronó y la dieron de baja... Así terminamos de grabar el *Guácharo*: con escapadas, pero muy felices, nada arrepentidos, eso no ayuda a cambiar nada."

No llevó mucho tiempo desde que los integrantes de Delirio se saludaron por primera vez hasta que formaron el grupo: "Nos conocimos en el primer semestre, en la segunda parte de 2022; ahora estamos en cuarto o quinto semestre. Fue un clic instantáneo porque cada uno tocaba el instrumento necesario para una banda, pero primero nos hicimos muy amigos. Teníamos otro integrante llamado Gael, pero por problemas se tuvo que ir. En las presentaciones en Ciudad de México nos va a acompañar en teclados Cristian, mi novio. Seguimos buscando un cuarto integrante".

### La pandilla

Lía describe Tampico: "Tenemos la playa de Ciudad Madero, aunque hay pelea entre los ciudadanos de Madero y Tampico para saber de dónde es, pero no veo porqué catalogarla. También tenemos la Laguna del Carpintero, que no estoy diciendo que esté lindo allí, porque gracias a la presidencia han quitado muchos árboles y han puesto comercios; sólo lo hacen para atraer turistas y se descuida muy feo. Pero el centro está bonito. Ahora estamos inundados por la lluvia, pero un día normal es muy caluroso. Tenemos aquí una banda amiga muy buena que vuelve a los adolescentes frenéticos, se llama Protocolo Postergado, tiene una sesión editada y dentro de poco van a sacar su álbum".

Los gustos de Delirio son bien variados: "A mí me gusta la música ambiental, el rock progresivo, el sicodélico, la no wave y la new wave, también cualquier música con sintetizadores ambientales. A David le gusta el Free Jazz y el postpunk, y a Ari lo que a nosotros, es que somos una comunidad de tres personas".

Esta noche se presentarán en el festival La provincia también existe, en centro de la Ciudad de México, recital que tiene el objetivo de visibilizar a grupos de fuera de la capital: "Creo que es una realidad que a las personas de la Ciudad de México se les da un poco más de visibilidad; no digo que no se esfuercen, simplemente está todo más cerca, las personas se concentran en la ciudad, entonces la consigna de este encuentro es una llamada de atención. Lo organizamos en compañía de nuestro amigo Sam, que trae ideas profundas e independientes; él también es de aquí, así que somos una pandilla tampiqueña".

Los temas de las letras de Delirio, en su mayoría escritas por Lía, van desde relaciones amorosas hasta todo lo que detestan, sin descartar sus lecturas: "El jardín del individuo es una canción que habla sobre mi pareja antes de conocerla, porque a él le gusta una banda llamada The Garden y le gustan mucho los bufones, como a mí. Estábamos pasando por un momento un poco complicado y aproveché para escribirla, es un esfuerzo colaborativo entre los dos. *El cerezo* viene de un libro de consejos de sabios del Tao; ahí leí un cuento llamado La sombra del cerezo, trata de un hombre con un árbol de cerezo gigante que daba una sombra hermosa y era un lugar cómodo. Por su avaricia decidió vender a un amigo su sombra, su preciado árbol. Entonces se dio cuenta de que ni con todo el dinero del mundo iba a poder sentir la bonita sombra del árbol. En El cerezo intenté meterme al cuento y ponerlo desde una perspectiva donde yo estoy viendo a sus dos personajes".

### La deidad dentro de cada uno

"Otra canción llamada ., o sea el puntito, trata sobre reconocer a Dios en cada uno de nosotros: la deidad que está en el laberinto del inconsciente, tenemos que buscarlo, encontrarnos, conocernos a nosotros mismos para volverlo consciente. Es una canción muy corta, pero intenté mostrar un poco de esta parte que no conocemos por

en cosas muy banales. Delirio de *lujuria* habla sobre un hombre que músicos abusa de una mujer. Bachoco es una canción de una sola palabra, con un significado muy profundo para nosotros, ya que Bachoco es una marca de huevo y pollo y nosotros

estamos en contra de que se mate a este tipo de animales para su consumo masivo. Mordida de caballo la escribió David, son sus pensamientos, su realidad, su cuarto, lo que

estar sumergidos en la tecnología,

él siente". Guácharo, la palabra que nombra al disco debut de Delirio, es definida por la RAE en sus diferentes acepciones como una persona enfermiza, un huérfano, un pájaro

nocturno de ojos grandes y color

castaño, un sapo y un instrumento

musical construido con una calaba-

za. Sin embargo, Lía, Ari y David la

▲ Los integrantes de Delirio en una selfi. Foto cortesía de los

usan con otras intenciones: "Guácharo es una persona que lucha y se esfuerza por lo que quiere, tiene bien pensado a donde llegar; entonces, no hay nadie que la frene o le ponga límites: es un rebelde, una persona libre. Queríamos plasmar esta libertad y la definimos con la palabra guácharo, que en resumidas cuentas es una persona que es feliz, que vive".

El festival La provincia también existe se realizará hoy en Belisario Domínguez número 61, a las 19 horas, con las actuaciones de Delirio, Sam Sam Sam, No te debemos nada, Madoromi Odori, Grito Exclamación y Segundos auxilios.



## Manu Chao anuncia nuevo álbum de estudio luego de 17 años

**AFP PARÍS** 

El cantante francoespañol Manu Chao publicó ayer un tema inédito y anunció un nuevo álbum para septiembre, 17 años después de su anterior disco de estudio.

Detalle de la imagen que acompaña el anuncio del próximo disco. Foto tomada del sitio web del cantante

drá el 20 de septiembre", escribió en su sitio web el músico y viajero, que a sus 63 años mantiene una aureola de misterio sobre su vida, residencia y proyectos.

Hace un mes lanzó un primer sencillo, también titulado Viva Tú, como el álbum.

Ayer publicó un segundo tema, "El próximo álbum, Viva Tú, sal-Sao Paulo Motoboy, lo dedica a los repartidores en moto de la megaciudad brasileña.

Manu Chao es autor de cuatro álbumes de estudio: Clandestino (1998), mezcla de reggae, rock, raï, samba, que lo convirtió en una leyenda; Próxima estación, Esperanza (2001); Sibérie m'était contéee (2004) y La Radiolina (2007), y dos discos en vivo.

Ha vendido millones de discos y siempre se ha mantenido muy cercano al arte callejero, combinando los grandes conciertos con actuaciones inesperadas en bares, en la calle o en lugares de protesta.

Símbolo de la música de protesta, sus canciones son himnos en manifestaciones y luchas sociales. Me gustás tú, tema en español, acumula más de 340 millones de vistas en YouTube.



#### **DE LA REDACCIÓN**

Cineastas indígenas y afrodescendientes llegarán al Zócalo de la Ciudad de México para mostrar sus producciones en el séptimo arte con un ciclo de proyecciones gratuitas.

Las y los realizadores indígenas y afrodescendientes ocupan un lugar en el amplio y diverso panorama del cine mexicano; sus películas visibilizan la enorme riqueza cultural y lingüística de nuestro país. Para conocer algunas de sus producciones, la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), en estrecha colaboración con el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México (ProcineCDMX), llevarán a cabo la Muestra de Cine de los Pueblos Originarios y Afrodescendientes, integrada por nueve filmes producidos con apoyo del Estímulo a la Creación Audiovisual para Cineastas

## Indígenas y afrodescendientes exhibirán sus filmes en el Zócalo y la Cineteca

Indígenas y Afrodescendientes de México y Centroamérica (Ecamc).

Del 6 al 14 de julio, nueve películas darán testimonio de la actualidad que viven estos pueblos, sus cosmogonías, saberes y cotidianidad, pero también, la novedad y la urgencia que se manifiesta en las imágenes que proponen, historias de resistencia, nuevas formas de organización, fiestas y familias, preservación del territorio y desafíos comunitarios o individuales.

El cine realizado con apoyo del Ecamc tiene orígenes remotos que se proyectan hacia un presente y un futuro que renueva nuestras nociones de comunidad y de país.

La muestra estará en el Zócalo

los días 6 y 7 de julio, a partir de las 12 horas, y del 8 al 14 de julio en la Cineteca Nacional de las Artes. Algunas funciones contarán con la presencia de las y los directores de las películas, lo que ofrecerá la posibilidad de que el público conozca de primera mano la experiencia de realizar estas obras. Además, del 7 al 31 de julio, podrán disfrutarse en distintas sedes del país, televisoras públicas y la plataforma nuestrocine.mx.

La programación está conformada por: Mamá, de Xun Sero (hablada en tsotsil). Mi no lugar, de Isis Ahumada (en náhuatl y español); Ndatu Savi: La suerte del agua, de Ignacio Decerega Barrientos y Cris-

tóbal Jasso (Oaxaca, en mixteco); A través de Tola, de Casandra Leyva Casasola (español). Ch'ul be, Senda sagrada, de Humberto Gómez Pérez, Chiapas (tsotsil); Valentina o la serenidad, de Ángeles Cruz (mixteco); Huachinango rojo: Behua Xiñá', de Cynthia Lizbeth Toledo (zapoteco); Nyanga, de Medhin Tewolde Serrano (español), y La espera, de Celina Yunuen Manuel Piñón (purépecha y español).

Además de las funciones, se presentará el libro Memoria Ecamo 2019-2024: cineastas de los pueblos originarios y afrodescendientes, México y Centroamérica, el cual reúne las experiencias de las y los cineastas en los distintos procesos, desde

■ Fotograma de la película

Nyanga. Cortesía de los

los primeros borradores de los guiones, los procesos de filmación, hasta su estreno en distintos espacios de exhibición nacional e internacional.

Hay que recordar que desde su creación en 2019, el Ecamc ha acompañado a cineastas indígenas y afrodescendientes de distintas regiones de México y Centroamérica para que, a través de sus películas, nuestro cine proyecte una mayor diversidad de historias.

Con este estímulo se han apoyado los procesos de producción o posproducción de 68 películas (cortometrajes y largometrajes de ficción, documental y animación), realizados por 31 mujeres y 35 hombres de pueblos originarios y afrodescendientes de México y Centroamérica, así como dos mujeres mexicanas no indígenas. De las 68 películas se han terminado 12, de las cuales 11 ya han sido estrenadas en festivales de cine nacionales e internacionales.

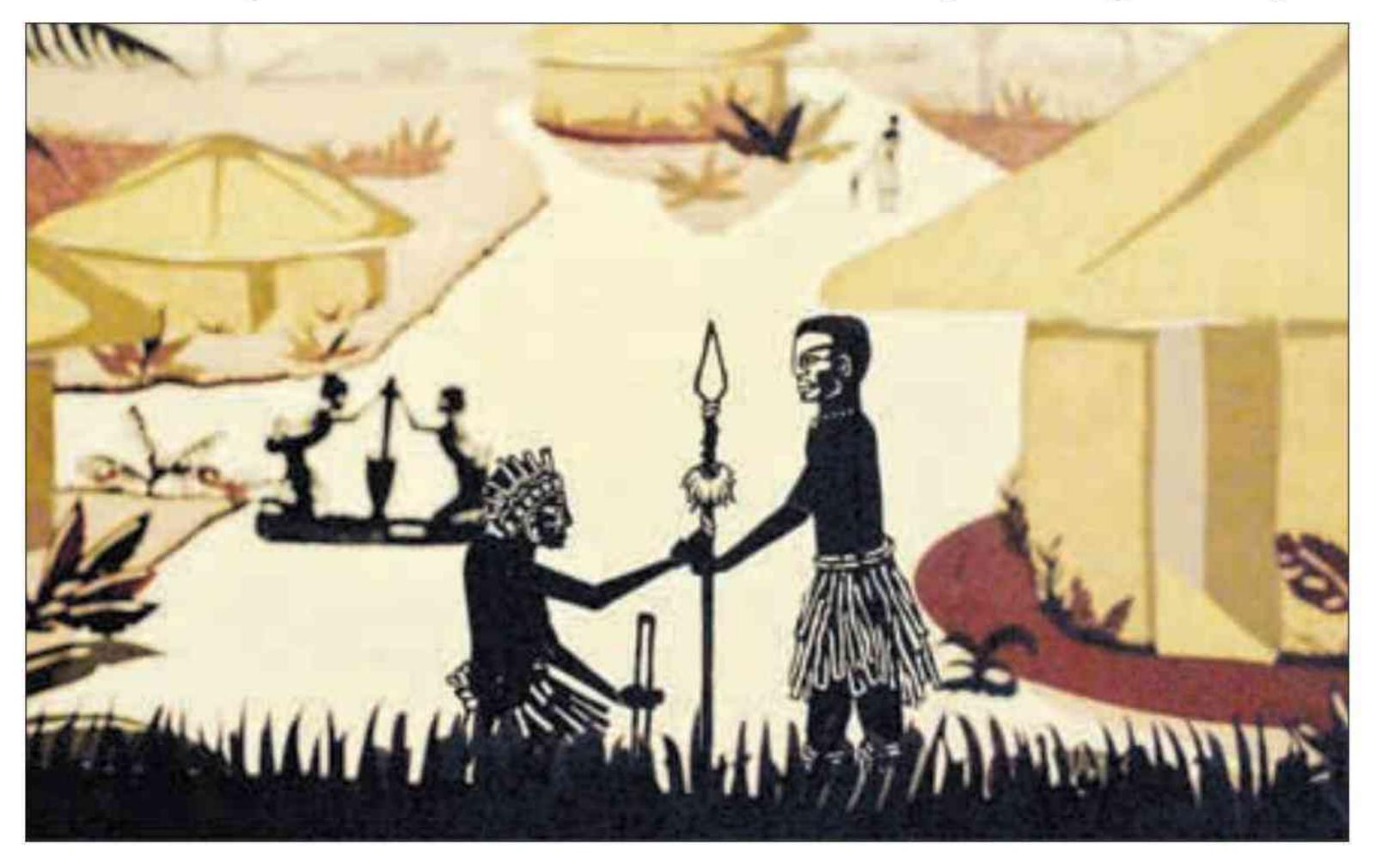

## Premios Goya se blindan contra la IA y los estrenos en plataformas

**EUROPA PRESS** 

MADRID

La Junta Directiva de la Academia de Cine ha aprobado las bases de la 39 edición de los Premios Goya, en las que establece que no podrán participar en los galardones películas que hayan estado a disposición del público de forma *online* antes de su estreno en salas y cuyas bandas sonoras hayan sido creadas por inteligencia artificial (IA).

Las bases modifican los términos 'candidato/a' y 'candidaturas' por 'inscrito/a' e 'inscripciones' y amplían el número de largometrajes que pueden aspirar al Goya a Mejor Película Europea, títulos que son presentados por las academias o los comités de selección de sus respectivos países. En esta edición se aceptarán hasta un máximo de dos películas por país.

Entre las novedades de la normativa figura que para acceder a las categorías de Mejor Música Original y Mejor Canción Original no deben haber sido creadas por IA. Entre los materiales requeridos, se solicitará una declaración firmada por el productor y el compositor en la que aseguren cumplir el requisito.

En las categorías de Mejor Actor y Actriz Revelación será condición que los productores aporten una autorización firmada por el intérprete inscrito aceptando su participación en los Premios Goya.

Asimismo, los cambios para la nueva edición afectan a los cortometrajes, cuya duración máxima se amplía de 40 a 59 minutos. Asimismo, se extiende la fecha de calificación de los cortometrajes inscritos, las cuales serán dadas a conocer entre el 1º de octubre y el 30 de septiembre de 2024.

La Academia también ha aumentado el requerimiento de concurrencia para los cortometrajes de ficción en los festivales internacionales, los cuales tendrán que contar

con tres selecciones, exceptuando festivales concretos indicados en el listado, con los que una selección será suficiente.

Además, con los cortometrajes inscritos se conformará un listado de máximo 30 cortometrajes de ficción, 15 documentales y 15 de animación con base en los méritos de los mismos (selecciones y premios obtenidos).

Las bases de los 39 Premios Goya establecen, de igual modo, que los miembros asociados con más de seis meses de antigüedad y al corriente de las cuotas podrán votar en todas las categorías en la segunda ronda.

Por último, la Academia adelantó que las productoras podrán inscribir sus trabajos próximamente.

La gala de la 39 edición de los Premios Goya se celebrará en Granada el próximo 8 de febrero, cogiendo el relevo a Valladolid, que acogió la última edición de los galardones cinematográficos.





culturales, económicos y científicos desde la Universidad Nacional **JUEVES DE CIENCIA** 15:00

> Soñando el futuro. La comunicación del futuro Científicos y especialistas responden a la pregunta ¿cómo impactarán los descubrimientos e investigaciones actuales la vida cotidiana en 2050?

19:30 CIENCIA Y TECNOLOGÍA: ENTRE MOMIAS, TUMBAS Y **JEROGLIFICOS** La tumba 33. Un misterio egipcio

Documental sobre la tumba más grande del Valle de los Muertos

21:00 MEDIA 20.1 Monitoreo de noticiarios en las elecciones 2024 Con Gabriel Sosa Plata Invitado: Carlos Muñiz, coordinador del Laboratorio de Comunicación Política de la Universidad Autónoma de Nuevo León

22:00 TIEMPO DE FILMOTECA UNAM: JAIME HUMBERTO HERMOSILLO El corazón de la noche (México, 1984)

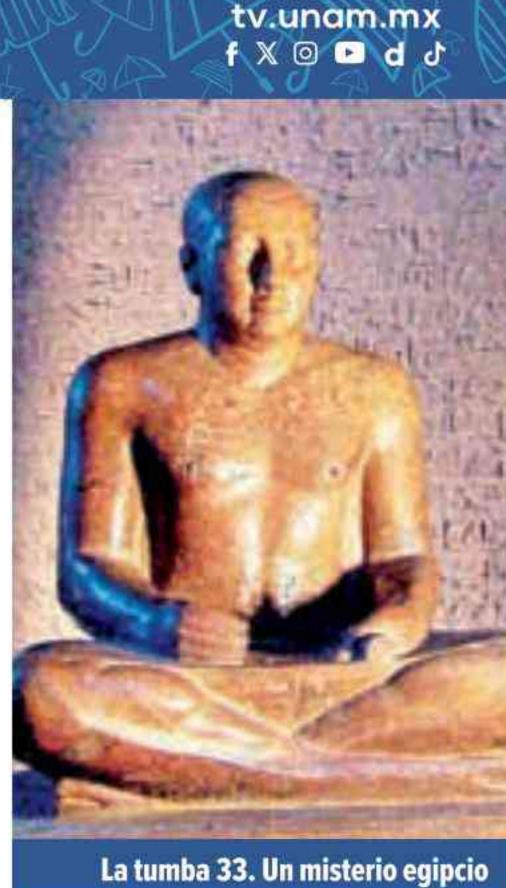

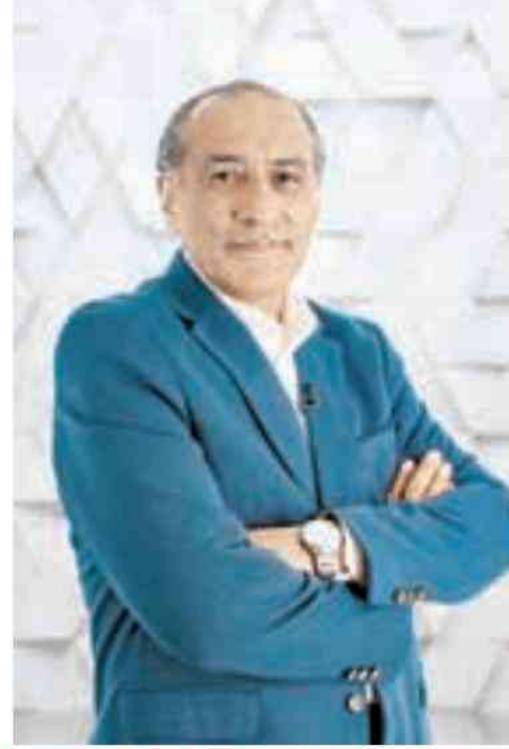

Media 20.1, con Gabriel Sosa Plata

IZZI - TOTAL PLAY . CANAL 20 | TELEVISIÓN ABIERTA . CANAL 20.1 | DISH - SKY - MEGACABLE . CANAL 120







### **Ecuador** regresa a la victoria después de 27 años

DE LA REDACCIÓN

Una larga espera ha dado recompensa a Ecuador y Jamaica, aunque para cada uno en diferente dimensión. Entre la polémica, los sudamericanos celebraron de nueva cuenta una victoria en la Copa América después de 27 años al superar por 3-1 a los Reggae Boyz, los cuales anotaron su primer gol en la historia en el certamen luego de tres ediciones.

Si bien el equipo dirigido por el español Félix Sánchez Bas terminó con una sequía de victorias en el torneo, la narrativa se vio opacada por decisiones arbitrales. El VAR benefició a Ecuador en dos ocasiones, tanto para concederles un gol como para evitar que los jamaiquinos empataran.

El son y baile acompañaron a la afición ecuatoriana a su llegada al Allegiant Stadium, era como un buen augurio rumbo a un juego que sería histórico. La última vez que Ecuador ganó un partido en una Copa América fue en Bolivia 1997 cuando venció por 2-0 a Paraguay.

Kasey Palmer demostró su habilidad para leer el juego al rescatar el balón al borde del área y liquidar con un disparo cruzado para que los ecuatorianos tomaran la ventaja a los 13 minutos.

La desesperación por evitar otra derrota llevó a los caribeños a cometer una mano, una falta que fue validada en revisión del VAR por el silbante chileno Cristian Garay. La exacta definición de Kendry Páez sólo concretaría el gol por la vía del penal.

### Primer gol jamaiquino

La historia de Jamaica en el certamen también era de sufrimiento. En tres ediciones (2015, 2016 y 2024) nunca han ganado ni habían anotado un tanto. Ayer Michail Antonio (54) le dio su primer gol en la historia del torneo al cazar el esférico en un rebote para mandarlo a las redes. La anotación los motivó al grado de generar gran peligro para el rival y desatar la controversia.

El árbitro revisó una jugada de ataque de Jamaica ante una posible mano de Alan Franco, pero el colegiado determinó que no había falta, pues el balón pegó en el rostro del jugador. La afición caribeña reclamaba un robo, mientras los sudamericanos aprovecharon ese enfado para sellar el juego.

En un contragolpe, Alan Minda superó al arquero para firmar el tercer tanto. La historia estaba escrita, los Reggae Boyz aún deberán buscar su primer triunfo ahora ante Venezuela, mientras Ecuador lanza una advertencia a México.



### ESTÁ OBLIGADO A DERROTAR A LOS ECUATORIANOS PARA AVANZAR

## México no pudo con Venezuela, que gana 1-0 y clasifica a cuartos

**DE LA REDACCIÓN** 

Hay una sombra de pesadumbre que ya acecha a la selección mexicana en la Copa América. En un resultado que parecía improbable hace un par de años, el Tricolor cayó por primera vez ante Venezuela (1-0) y ahora se encuentra en una situación comprometedora para avanzar a cuartos de final.

Oportunidades hubo, pero hasta un penal fallaron cuando Orbelín Pineda erró en el disparo. La derrota no sólo revela las falencias de un plantel que camina sin solidez ni brújula, sino también dejó a México con la obligación de vencer el domingo a Ecuador si quiere conseguir su pase a la siguiente ronda.

Mientras Venezuela, de manera sorpresiva pero lógica por el buen paso que ha tenido en meses recientes, es líder del Grupo B con seis unidades, los mexicanos y ecuatorianos tienen tres puntos. Sólo la victoria puede salvar al Tricolor, pues los sudamericanos tienen

ventaja por mejor diferencia de goles tras haber ganado 3-1 ante Jamaica, que ya quedó eliminado.

Es ganar para avanzar, pero también se abre la puerta ante otra sombra que suele perseguir a los tricolores, la de enfrentar a Argentina. Al sólo aspirar por el segundo puesto del sector, en caso de lograrlo enfrentaría en la siguiente fase al líder del Grupo A, donde la Albiceleste ha impuesto su jerarquía.

#### Sufrimiento y desacierto

El equipo dirigido por Jaime Lozano pareciera deambular en la cancha. Ahora, en el Sofi Stadium de Los Ángeles, donde prácticamente juega en casa por el gran número de aficionados que portaba la playera tricolor, sólo se enredaron entre el sufrimiento y el desacierto.

Si bien pudieron generar peligro pese a la ausencia de Edson Álvarez, el elemento de mejor rendimiento y quien se recupera tras una lesión sufrida en el duelo con

Jamaica, ninguno de sus arietes estuvieron finos.

Desde Santiago Giménez, estrella internacional y quien lleva meses sin anotar con la selección, pasando por Julián Quiñones, quien sólo brilló en la Liga Mx, hasta Orbelín Pineda, quien cayó en el nerviosismo, ninguno pudo encontrarse con la redes al menos en una ocasión.

Venezuela, en cambio, supo ser determinante en los momentos claves. Con el cartel de equipo renovado que ha sorprendido al ubicarse en el cuarto lugar de la eliminatoria mundialista de la Conmebol, ahora pareciera confirmar ese cambio al que aspiraba para destacar.

La dupla de Yeferson Soteldo y Salomón Rondón, estrella del Pachuca, fue suficiente para superar en más de una ocasión la defensa mexicana. Desde disparos que pegaron en el poste hasta atajadas fortuitas de Julio González dieron vida el juego mientras el sufrimiento del Tricolor aumentaba.

Con una Venezuela insistente, el gol ya fue sólo cuestión de tiem-

Orbelín Pineda (17) tomó el balón para cobrar el penal que significaría la igualada para el Tricolor, pero erró el disparo, el cual fue desviado por el portero Rafael Romo. Foto Ap

po. Un error de Quiñones abrió la puerta al rival al cometer una falta sobre Eduard Bello que derivó en un penal cobrado por Rondón (57).

La tensión se desató en el tramo final, el VAR le dio un respiro a México al señalar una mano de Venezuela. Orbelín se preparó para cobrar el penal, un disparo considerado de trámite, pero el tricolor mandó un tiro que fue detenido por el guardameta Rafael Romo, borrando toda posibilidad de un empate.

Lozano sólo lamentó el yerro mientras el semblante de los seguidores tricolores pasó de la alegría a la decepción. México caía en la Copa América ante Venezuela, descendiendo aún más en el abismo del cual no ha podido salir desde hace casi dos años.



**AVANZA A OCTAVOS** 

## Georgia da la sorpresa; gana 2-0 a Portugal

DE LA REDACCIÓN

Georgia, debutante en la Eurocopa, dio la sorpresa en el último día de la fase de grupos al derrotar 2-0 a Portugal, ayer en Gelsenkirchen, con lo que obtuvo el boleto a octavos de final, donde se enfrentará a España. Mientras los lusos se medirán en la siguiente ronda a Eslovenia.

Pese a este descalabro, los lusos, que ya tenía asegurado su pase, terminaron líderes del Grupo F, con seis unidades. A su vez, los georgianos fueron terceros, con tres puntos.

Khvicha Kvaratskhelia (al minuto 2) y Georges Mikautadze (de penal, al 57) sacaron provecho de la desafortunada noche del luso Antonio Silva, de 20 años, quien regaló el balón en el primer tanto y cometió la falta en el segundo.

En las jornadas anteriores, Georgia destacó por su pujanza ante Turquía (derrota 3-1) y frente a la República Checa (1-1). Esta vez tenía el gran reto de vencer a un poderoso equipo portugués, y no decepcionó.

El seleccionador luso, el español Roberto Martínez, facilitó de alguna forma la misión de los georgianos al realizar ocho cambios con respecto al equipo que goleó 3-0 a Turquía. Entre dichas modificaciones estuvo la del experimentado Pepe. En su lugar ingresó Silva, quien finalmente fue traicionado por los nervios.

La selección georgiana necesitaba del triunfo para instalarse en la fase de eliminación directa, por lo que salió decidida a llevarse el partido.

El astro portugués Cristiano Ronaldo, a sus 39 años, fue titular, pero no pudo marcar en su sexta Eurocopa, después de anotar en las cinco anteriores, y pateó una botella de agua cuando fue sustituido, al minuto 60. La derrota no cambió el panorama de Portugal, pero supone un aviso en contra de cualquier exceso de confianza.

En el otro encuentro del Grupo F, Turquía se impuso 2-1 a una República Checa que plantó batalla pese a quedarse con 10 elementos a partir del minuto 20 por la doble



amonestación a su atacante Antonin Barak.

Con este triunfo, los turcos se ubicaron en el segundo lugar del sector, con seis unidades, y también avanzaron a octavos. Los checos, por su parte, quedaron fuera del torneo al acabar en la cuarta posición, con un punto.

El tanto del triunfo turco llegó en el tiempo de compensación (90+4) por medio de Cenk Tosun. Su compañero Hakan Çalhanoglu (51) había adelantado a los otomanos, pero Tomas Soucek (66) consiguió el empate provisional para los checos.

En el sector E, Bélgica clasificó a octavos pese a su empate 0-0 ante Ucrania; no obstante, la afición de su país despidió al equipo con abucheos, como reproche a la falta de agresividad y gol que han mostrado los Diablos Rojos en el torneo.

En octavos, Bélgica, cuyos jugadores vistieron ayer un uniforme en honor al personaje de cómic Tintín, con camiseta azul y pantalón marrón, se medirá a Francia el lunes. ▲ Los georgianos celebraron eufóricos su clasificación y ahora enfrentarán a España. Foto Ap

En Fráncfort, tanto rumanos como eslovacos festejaron su pase a octavos de final tras empatar 1-1.

Es la segunda vez que ambas selecciones avanzan a la siguiente ronda: Rumania lo logró en la edición del año 2000 y Eslovaquia en la de 2016.

Con información de Afp









### LA JORNADA DE ENMEDIO Jueves 27 de junio de 2024

#### **ADRIANA DÍAZ REYES**

Cuando Alejandra Orozco desfile como abanderada nacional el próximo 26 de julio en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos París 2024, lo hará con la seguridad de contar con los recursos necesarios para continuar con el desarrollo de su carrera deportiva.

Luis Jiménez, abogado de la clavadista, informó que la tapatía propinó un nuevo revés legal a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), pues obtuvo un amparo que le permitirá recuperar los recursos que le fueron congelados desde 2023.

La jueza Celina Angélica Quintero Rico, titular del juzgado decimoséptimo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, determinó que el organismo debe regresarle su beca a la seleccionada, así como todos aquellos estímulos económicos que merece de acuerdo con sus logros.

Quintero concluyó que los resultados obtenidos en el Mundial de Fukuoka, donde Orozco obtuvo el cuarto lugar en la plataforma sincronizada junto a Gabriela Agúndez, además del séptimo sitio de manera individual y el pase olímpico, le otorgan el derecho a recibir un pago mensual como lo marcan las propias reglas de operación de la Conade.

El apoyo que le corresponde es de 29 mil pesos mensuales, por lo que la deportista debe recibir el retroactivo.

"Las becas y estímulos deberán otorgarse de manera oportuna con el fin de contribuir a elevar el desarrollo deportivo de nuestro país en respuesta a tratados o convenios de cooperación internacional. En el estudio realizado se advierte que la autoridad responsable ha desconocido los resultados obtenidos por la parte quejosa en el Campeonato Mundial de Natación celebrado en Fukuoka Japón 2023, lo que ha ocasionado que no reciba el incentivo económico que le permite prepara-

### RANDAL WILLARS TAMBIÉN ASESTA REVÉS AL ORGANISMO

# Conade debe reintegrar apoyos de la abanderada olímpica Ale Orozco

se para lograr los resultados que se esperan para engrandecer el desarrollo deportivo en nuestro país", cita el documento.

La medallista en Londres 2012 (plata) y Tokio 2020 (bronce) es una de las promesas de podio que tiene México en París 2024. Orozco participará en la prueba de sincronizados 10 metros junto a Agúndez, así como en la prueba individual.

Además de Orozco también obtuvo un amparo el clavadista Randal Willars, quien representará a nuestro país en la prueba de plataforma de 10 metros.

El bicampeón panamericano solicitó el pago de su beca tras el bronce en Fukuoka. El argumento de la Conade para no entregársela fue que el deportista no contaba con el Registro Único del Deporte de la Federación Mexicana de Natación (RUD), la cual se encuentra desconocida por la propia Conade.

"La justicia de la Unión ampara y protege a Randal Willars Valdez, contra las reglas de operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2024, publicadas en el *Diario Oficial de la Federación* el 30 de diciembre de 2023, emitidas por la Secretaría de Educación Pública", avala el documento.

Willars tiene derecho a 30 mil pesos mensuales por su metal y también debe recibir el retroactivo.

Los seleccionados se suman a los clavadistas Jahir Ocampo, Gabriela Agúndez, Sergio Guzmán y Carolina Mendoza, así como al nadador José Ángel Martínez y a la selección nacional de natación artística.

En total, la Conade suma ocho descalabros en tribunales hasta el momento.



La clavadista desfilará en la apertura de los Juegos de París con la seguridad de que a su

regreso contará con los recursos para continuar su desarrollo deportivo. Foto @aleorozcoloza

▲ En lo que se refiere a las entrenadoras, el COI admitió que la "brecha de género todavía existe". México es ejemplo de ello, pues sólo dos mujeres lideran a selecciones nacionales: Blajaith Aguilar (en la imagen a punto de abrazar a una de sus pupilas), en gimnasia rítmica, y Adriana Loftus, en natación artística. Foto @blajaith

### La paridad aún está lejana, reconoce el COI

AFP LAUSANA

Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos habrá en París tantas mujeres como hombres. Una paridad conseguida entre los deportistas, pero que en el mundo de los entrenadores está todavía muy lejos de conseguirse.

"Una verdadera brecha de género existe todavía en el entorno de los atletas", reconoce el Comité Olímpico Internacional (COI), que hizo un recuento con 13 por ciento de preparadoras en los Juegos de Tokio, en 2020, y de 10 en la justa de invierno de Pekín en 2022. En Río 2016 fueron 11 por ciento, mientras en Pyeongchang 2018 sumaron nueve por ciento.

Las cifras para París 2024 no se conocen aún, pues se siguen disputando numerosos torneos de clasificación olímpica en varios deportes.

Ver a una mujer entrenando a

un hombre sigue siendo excepcional. Uno de los pocos ejemplos fue la alianza entre la antigua número uno francesa del tenis Amelie Mauresmo y Andy Murray, entre 2014 y 2016.

"Antes siempre era yo el problema. Con Amelie, las preguntas que me hacían todo el tiempo si perdía eran sobre nuestra relación", señaló el escocés en 2020 al diario suizo *Le Temps* sobre el machismo en su deporte.

El alto nivel deportivo sigue siendo terreno de los hombres, aunque hay algunas excepciones, como la estrella de la gimnasia Simone Biles, entrenada primero por Aimee Boorman y después por la dupla francesa formada por Cecile y Laurent Landi. O la esquiadora Mikaela Shiffrin, quien eligió en 2023 a la noruega-estadunidense Karin Harjo.

"Se trata de dar un papel protagonista a las entrenadoras. He logrado muchas cosas, pero quizás en este momento de mi carrera puedo ayudar a otras mujeres a mostrarles lo que pueden alcanzar", explicó la considerada mejor esquiadora de la historia al *New York Times*.

Apostar por el género femenino es la estrategia de la agencia británica UK Sport, que se propuso en 2021 pasar de 10 a 25 por ciento de entrenadoras en París 2024: entre ellas están Mel Marshall, quien prepara al doble campeón olímpico Adam Peaty, y Jane Figueiredo, quien llevó a los clavadistas Matt Lee y Tom Daley al oro en la plataforma de 10 metros en Tokio.

El camino en el deporte de élite para las entrenadoras está lleno de obstáculos, explica Elizabeth Pike, socióloga en la Universidad Inglesa de Hertfordshire. Para ella, las mujeres están limitadas por "los estereotipos" acerca de sus competencias, "una red de apoyo limitada", así como "una falta de flexibilidad" a la hora de conciliar las tareas familiares, en mucha menor medida que los hombres.



### La IP se declara lista para trabajar con nuevo gobierno en atraer más inversiones

#### **ALEJANDRO ALEGRÍA**

La iniciativa privada está dispuesta a colaborar más con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, una vez que asuma, para atraer más inversiones al país con la finalidad de aprovechar la relocalización, señaló el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismo cúpula que consideró que la renovación del T-MEC no será fácil, pero habrá que hacer menos difícil el camino.

A propósito de la entrevista con La Jornada del próximo titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón (bit. ly/45KAVzO), Francisco Cervantes Díaz, presidente del CCE, comentó que el sector que encabeza está "absolutamente" dispuesto a trabajar de la mano de la próxima administración federal pues "aún hay más".

El dirigente empresarial refirió que en lo que va de 2024, las inversiones –tanto capital foráneo como reinversiones de empresas mexicanas-suman más de 42 mil millones de dólares, pero la iniciativa privada busca que esa cantidad sea mayor. "Vamos a buscar en qué momento podamos hacer más anuncios", agregó.

"Fácil no está, pero hay que hacerlo", dijo Cervantes Díaz al ser

interrogado sobre las declaraciones de Ebrard Casaubón sobre la renegociación del T-MEC. "Estamos a dos años de la renovación del Tratado de Libre Comercio, se han hecho diferentes grupos de trabajo precisamente para ir viendo cuáles son aquellos detalles que pudieran llevar a una discusión y por eso estamos con mucha anticipación trabajando".

Destacó que las mesas de trabajo no sólo ya comenzaron en la SE, sino también con las grandes empresas de Estados Unidos y Canadá, los dos socios comerciales de México, con la finalidad de "cerrar la pinza de aquel lado y nosotros de este" y así "deslizar cualquier detallito, que ya podamos ir discutiendo, lo vayamos aclarando."

Agregó que el sector privado también está conversando con los congresistas para conocer "todas las dudas y cuáles son las inquietudes para atenderlas con muchísima anticipación".

El presidente del CCE aseguró que "este tratado libre comercio nos llevó como región a trabajar juntos, y claramente como región, me refiero a Canadá a Estados Unidos y México, somos la región económica más importante del mundo compitiendo con Asia, compitiendo con Europa y vamos bastante bien".

### Conflicto comercial EU-China debe detonar exportaciones mexicanas

Comentan expertos sobre entrevista de Ebrard en La Jornada

#### **BRAULIO CARBAJAL**

Al frente de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard no sólo tendrá el reto de enfrentar la revisión del T-MEC, sino el objetivo de incrementar la inversión extranjera directa y las exportaciones a Estados Unidos, pero sin dañar la relación bilateral con China, coincidieron expertos a propósito de la entrevista concedida a La Jornada (bit.ly/45KAVzO) por el también ex canciller.

Hasta el momento, señaló Iván Arias, director de Estudios Económicos de Citibanamex, el tratado tripartito entre México, Estados Unidos y Canadá ha funcionado de una forma correcta, por lo que si bien, no prevé que haya cambios significativos, sí hay temas puntuales que se tendrán que abordar.

El escenario más delicado para el siguiente secretario de Economía, dijo el especialista, será el automotor, en el cual Estados Unidos ha mostrado inconformidad y preocupación por los autos chinos; sin embargo, también está el tema

del maíz, en el que todo parece indicar que la nueva administración seguirá por el mismo camino de no permitir los transgénicos.

Otro punto relevante desde su punto de vista será el energético, pieza clave para que México aproveche el fenómeno del nearshoring, toda vez que permitir una mayor participación del sector privado puede aumentar las inversiones.

Para Carlos Bautista, especialista en comercio internacional de la Universidad La Salle, el nuevo gobierno deberá de comprometerse a respetar los acuerdos del T-MEC y así evitar controversias comerciales, como el caso del maíz, que llevó al establecimiento de un panel binacional para resolver este problema.

#### Mostrar que no vamos al socialismo

"Es importante que el nuevo secretario de Economía tome posiciones más moderadas en el entorno ideológico, para mostrar que no vamos al camino del socialismo, sino, únicamente que se toman algunas medidas de justicia social para asegurar el respeto a la propiedad privada y a la libre empresa, con el objetivo de atraer a la inversión extranjera."

Para Bautista, la siguiente administración debe aprovechar la

guerra comercial entre EU y China para aumentar las exportaciones, sobre todo luego del aumento de los aranceles a productos chinos, medida que puede aprovechar el gobierno mexicano para atraer más inversión extranjera y fabricar más productos con destino a EU.

Al respecto, Arias comentó que la guerra entre ambas potencias es una "gran oportunidad" para México; sin embargo, el próximo titular de Economía tiene la misión de hacer ver a EU que somos un socio estratégico, resaltar la necesidad de apoyar a nuestro país para construir un bloque en el que no sean tan necesarias las importaciones desde China.

No obstante, explicó, México debe encontrar un punto de equilibrio, pues sí bien EU es su principal socio comercial, no hay que perder de vista que China es el segundo, por lo que el país no puede incumplir reglas de comercio con inversiones que si cumplen con lo establecido.

Enrique Dussel Peters, coordinador del Centro de Estudios China-México, resaltó que nuestro país está en medio de una confrontación entre las dos más grandes potencias económicas, que por si fuera poco son sus dos principales socios comerciales, por lo que debe cuidar de no "alinearse" a una estrategia contra el país asiático.









## Altos niveles de bienestar y estrés financiero en la CDMX

#### **CLARA ZEPEDA**

Los habitantes de la Ciudad de México son los que reportaron requerir el mayor ingreso promedio en el país para cubrir sus gastos, pero es la entidad federativa con el mayor nivel de estrés financiero y un alto nivel de bienestar, mientras Nuevo León, que es el segundo estado en requerir un mayor ingreso en el país, su población adulta reporta una baja preocupación financiera y uno de los más altos porcentajes de bienestar.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), con base en la primera Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (Ensafi) 2023, la cual cuantifica el grado de salud o bienestar financiero de la población adulta en México, así como su estrés, estimaron que las personas de la Ciudad de México reportaron requerir un ingreso promedio para cubrir gastos de 29 mil 500 pesos mensuales.

Al mismo tiempo, la Ciudad de México, que participa con alrededor de 14.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, fue la entidad con mayor nivel de estrés financiero, con 69.5 puntos, partiendo de una puntuación de entre cero y 100 puntos. El nivel nacional fue de 59.5 puntos.

En cuanto a porcentaje, la capital del país reportó 49.3 por ciento, sólo superada por Baja California con 43.1 por ciento.

El bienestar financiero de la Ciudad de México fue de 55.6 puntos y ocupa el tercer lugar nacional.

Por su parte, la ciudadanía en Nuevo León, que participa con un 8 por ciento en la economía mexicana, necesita un ingreso promedio de 23 mil 500 pesos para cubrir sus gastos y tiene un bienestar económico de 54.6 puntos, mientras en la escala de cero a 100 tiene el nivel de estrés más bajo del país, con 49.8 puntos, según reveló la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera. Mientras que en porcentaje fue el más bajo, pues 27.9 por ciento de su población siente



En la capital del país las personas dicen requerir un ingreso promedio de 29 mil 500 pesos

estrés financiero alto (un estado de preocupación y ansiedad ante una situación financiera difícil o de incertidumbre).

Del otro lado de la moneda, los habitantes de Chiapas reportaron requerir en promedio 7 mil pesos para cubrir sus gastos; les siguieron los de Tlaxcala, con 8 mil pesos; aunque Chiapas tiene un bienestar financiero de los más bajos del país, con 50.2 puntos, sólo arriba de Guerrero, con 49 unidades; Oaxaca, Zacatecas, Morelos con 49.8 puntos cada uno, la entidad del sur está a la mitad de la tabla de menores preocupaciones financieras, con 57.7 puntos y con 35.1 por ciento de su población con estrés financiero alto.

"En términos nacionales, en 59.5 puntos se ubicó el nivel de estrés financiero. Es mayor para las mujeres que para los hombres y se observan diferencias a lo largo de las entidades federativas. Por ejemplo, entidades como la Ciudad de México, Zacatecas y Baja California tienen altos niveles de estrés financiero y entidades como Nuevo León, Quintana Roo y Tamaulipas, bajo. Quisiera destacar aquí el caso de la Ciudad de México que se ubicó en altos niveles tanto de bienestar, como de estrés financiero. Es una entidad que tiene altos valores en las dos dimensiones", recalcó Mauricio Rodríguez Abreu, director general de estadísticas sociodemográficas del Inegi.

### AMAZON VALE MÁS DE 2 BILLONES DE DÓLARES



Amazon superó ayer por primera vez los 2 billones de dólares de valor de mercado, convirtiéndose en la quinta empresa estadunidense que rebasa esa cifra, a medida que los inversionistas en mercados financieros se vuelcan en valores relacionados con la tecnología por las oportunidades en el sector de la inteligencia artificial (IA). El precio de sus acciones subió 3.9 por ciento a 193.61 dólares, lo que dio al gigante del comercio electrónico un valor de mercado de 2.01 billones de dólares (que supera el PIB de México, de 1.6 billones) y lo colocó en el mismo club que Microsoft, Apple, Nvidia y Alphabet. El salto se produjo poco más de una semana después que Nvidia alcanzara 3 billones de dólares y se convirtiera brevemente en la empresa más valiosa de Wall Street. Después volvió a ser superada por Microsoft. Foto Afp, con información de Ap y Reuters

## ¿Actos de Guerra y promoción de caos?

### JOHN SAXE-FERNÁNDEZ

nos desconocidos atacaron con armas automáticas dos sinagogas, una iglesia en la ciudad de Derbent, en la república rusa de Daguestán, así como un puesto de la policía de tránsito de la ciudad de Majachkalá, capital de la misma entidad federal rusa. Por el momento, nueve personas han muerto (siete de ellas fuerzas del orden) y 25 han resultado heridas De manera simultánea el domingo 23 de junio, las fuerzas ucranias atacaron civiles en la ciudad portuaria rusa de Sebastopol, ubicada en la península de Crimea. Con el uso de cinco misiles estadunidenses Atacms, con municiones de racimo provistas por EU a pesar de ser armas prohibidas por los daños mortíferos y crueles que causan a las personas. La defensa antiaérea rusa interceptó cuatro, pero la destrucción en el aire del quinto Atacms provocó cuatro personas muertas –entre ellas dos niños- y 153 heridas, incluidos 27 menores hospitalizados, según los datos más recientes de las autoridades locales.(Sputnik News, 23/6/24).

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, declaró que Estados Unidos está implicado en el bombardeo de la ciudad, no sólo porque es un armamento de aquel

país, sino que los misiles tienen que ser guiados por medios electrónicos fuera del alcance ucranio.

Maria Zajarova declaró "La fecha para tal ataque tampoco fue elegida por casualidad. El día de la Santísima Trinidad. Y entendemos perfectamente lo que representa la esencia del régimen de Kiev: es un odio profundo a todo lo que está relacionado con Rusia, con lo ruso, con la cultura rusa. Y, por supuesto, la ortodoxia y el cristianismo en su conjunto", afirmó la vocera en una entrevista con Rossiya 24. (RT, 23/6/24).

¿Son actos de guerra?, ¿provocaciones? Rusia va ganando en el campo de batalla ucranio, definiendo objetivos militares y estratégicos, mientras desde el otro frente se ejecutan actos de terrorismo. La guerrerista OTAN, en voz de su secretario Jan Stoltenberg, y de otros líderes –por llamarlos de algún modo- europeos, como Macron, han señalado que Rusia no puede ganar por lo que están enfrascados en prepararse para declararle la guerra rompiendo viejas y sabias neutralidades (Finlandia y Suecia para llegar a 32 miembros).

Tratando de alcanzar ese 2 por ciento del PIB, el presupuesto militar ha alcanzado un máximo histórico de 2.24 billones de dólares (millones de millones) del que más de la mitad proviene de los ahora 32 estados miembros de la OTAN, estando previsto que sus presupuestos crezcan enormemente en los próximos años. (El clima bajo fuego cruzado. Transnational Institute)

Europa quiere ir de nuevo a la guerra a enfrentarse con su vecino Rusia, desencadenando lo que podría ser una tercera guerra Mundial de muy mal pronóstico. Ahora se recurre al terrorismo para alcanzar esos fines. Recordemos que hace unos meses hubo otro ataque terrorista con armas de fuego en el auditorio municipal de Crocus, una sala de conciertos en las afueras de Moscú, dejando al menos 140 muertos y varios heridos.

Muchos países han enviado su pésame al líder ruso y a los afectados en fuerte condena al terrorismo, que se explica como un acto desesperado de guerra y de provocación.

Hay otros elementos a considerar: los ataques –tres en total– contra radares de alerta temprana antinuclear según señaló Adrián Zelaia del Ekai Group en Demoliendo mitos de la Política, de Ezequiel Bistoletti. ¿Cómo interpretar estas acciones si no como provocación para que Rusia reaccione, y así poder iniciar una guerra regional?

Otro acto de provocación es la convocatoria a una Cumbre de Paz en Suiza sin una de las partes en conflicto (Rusia no fue invitada) para negociar ¿qué con quién?, pues Zelensky el líder ucranio

legalmente ya dejó de ser presidente, y vía decreto constitucional tiene prohibido negociar con Rusia.

Acudieron unos 60 líderes, no hubo firmas, pues la declaración ya estaba hecha, por lo que se ha considerado como la conferencia para continuar la guerra.

Juan Antonio Aguilar señala que además se hizo en un país, Suiza, que no es neutral, es beligerante contra Rusia, ha financiado con dinero y enviado armas a Ucrania y ha congelado fondos rusos. Así que fue sobre todo un circo. Sin ningún intermediario, sin la concurrencia o el aval de países claves de la periferia capitalista como Brasil, India y Sudáfrica –que forman parte junto a Rusia y China del grupo de economías emergentes conocido como BRICS-, México, Armenia, Baréin, Indonesia, Eslovaquia, Libia, Arabia Saudita, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos. Colombia no asistió, mientras Argentina, Chile y Ecuador si firmaron (RTVE.es. 16/6/24), America Latina ya se declaró como zona de paz.

A estos impulsos desestabilizantes se agrega el intento de confiscación de activos rusos, una aberración legal que no han podido concretar, parte del juego sucio de Estados Unidos y Europa para afectar no sólo a Rusia.

Facebook: John Saxe Fernández



#### **DORA VILLANUEVA**

Las falencias del modelo económico que dejó al mercado la tarea de autorregularse, han llevado a que, actualmente, desde potencias económicas mundiales, hasta emergentes, hayan puesto de nuevo en el centro el papel del Estado como "el vehículo más legítimo y más adecuado para fijar objetivos públicos y lograrlos" y, sobre todo, como diseñador de una política de desarrollo productivo, aseguraron especialistas convocados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Fundación Friedrich Ebert (FES, por sus siglas en alemán).

Jorge Mario Martínez-Piva, oficial a cargo de la dirección de la sede subregional de la Cepal en México, recordó que desde la década de 1980 el modelo de crecimiento económico estuvo ajustado a las recomendaciones del Consenso de Washington, entre ellas la liberalización del comercio internacional (eliminación de aranceles y contingentes) y cadenas productivas que se instalaban en diferentes países, utilizando sólo criterios de eficiencia.

Una serie de crisis han llevado a que esos criterios se modifiquen, sobre todo en economías en disputa, como China, Estados Unidos y la Unión Europea. De inicio, el *shock* financiero de 2008 fue para algunos economistas un "baño de realidad" sobre que "los mercados no se autorregulan", y, posteriormente, la pandemia de coronavirus evidenció el problema de que las cadenas productivas lejanas ponían en riesgo algunos sectores estratégicos, explicó Martínez-Piva.

### Viraje económico desplomó el crecimiento promedio

Así, las cadenas productivas ya no se piensan en términos de eficiencia, sino de seguridad –de ahí el uso de un "lenguaje de la estrategia geopolítica" que gira en torno a relocalización, nearshoring, friendshoring—, explicó el oficial de la Cepal. Esto se acompaña de una reconstitución de la globalización en bloques y el regreso de los estados para incidir en la matriz productiva de los países, apuntó.

"En esta competencia por el liderazgo económico y tecnológico
comienzan a aparecer temas geoestratégicos, geopolíticos, y una
evidente competencia tecnológica
(...) Ya no son el mercado y la empresas buscando eficiencia, sino
más bien el Estado buscando un
posicionamiento geopolítico y geoestratégico", comentó el investigador, al presentar Temas clave para
diseñar e implementar una política
de desarrollo productivo sostenible
en México.

La publicación documenta que entre la década de 1940 y hasta finales de la de 1970 se ensayaron diversos esquemas de apoyo al desarrollo productivo (protección arancelaria, sustitución de importaciones, apoyo a industrias nacientes e impulso de empresas públicas productivas, entre otros) que contribuyeron a sostener una tasa de crecimiento del PIB de alrededor del 5 por ciento anual.

El viraje hacia la políticas de mercado resultaron en una tasa LOS MERCADOS NO SE AUTORREGULAN: CEPAL

# El Estado, necesario para impulsar políticas de desarrollo productivo

promedio de crecimiento promedio de apenas 1.7 por ciento entre 2000 y 2023, mientras el PIB por habitante tuvo un avance de 0.5 por ciento en el mismo periodo. Incluso, el sector manufacturero –usualmente considerado el motor de la economía– alcanzó una tasa de sólo 1.5 por ciento.

"El retraimiento del Estado en este plano ha perjudicado seriamente la construcción de infraestructura de todo tipo, los esfuerzos en materia de I+D (esenciales para la incorporación de tecnología más avanzada), y la creación de condiciones que generen sinergias entre los diversos sectores productivos, lo que ha limitado el avance que hoy se ve en todos los sectores productivos", enfatiza la publicación.

"Ya no está pensando al Estado

como un árbitro entre participantes que compiten por ser más eficientes, sino en el vehículo más legítimo y más adecuado para fijar objetivos públicos y lograrlos", reseñó Carla Medina, presidenta del Consejo de la Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica.

Gerardo Esquivel, economista e investigador asociado de El Colegio de México, expuso que a escala mundial hay un cambio conceptual y de paradigma sobre el papel del Estado en la búsqueda de una transformación de la estructura productiva. "En México ya empezamos políticas de desarrollo productivo" durante esta administración, consideró.

Entre esas política de desarrollo productivo destacó las laborales, como el incremento al salario mínimo y la reforma a la subcontratación, a través de la cuales México ya no tiene que competir internacionalmente con la precarización de su fuerza de trabajo. También sumó el desarrollo de las zonas francas en la frontera, que tienen beneficios fiscales y un mayor salario, así como la inversión en infraestructura pública en el sureste del país.





### **MÉXICO SA**

### Buitres sobrevuelan Bolivia // Intento de golpe de Estado // Casa Blanca+oligarcas=litio

#### CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

TRA VEZ LA oligarquía boliviana, siempre al servicio de los intereses de la Casa Blanca. Ayer, de nueva cuenta soltó a sus perros color verde olivo e intentó un golpe de Estado en contra del presidente constitucional Luis Arce, lo que de inmediato hizo recordar la misma acción que terminó en la "renuncia" y exilio (gracias a la intervención del gobierno mexicano) de Evo Morales en noviembre de 2019 y la imposición de la espuria Jeanine Áñez (ahora presa) en la presidencia de aquella nación sudamericana.

CINCO AÑOS DESPUÉS, a esa misma oligarquía (con el gobierno estadunidense dando instrucciones) se le ocurrió que era el momento de hacerlo de nuevo, aunque en esta ocasión falló en su intento, pues el presidente Luis Arce reaccionó de inmediato y en primera instancia destituyó al general golpista Juan José Zúñiga (ahora detenido), hasta ese momento jefe del Ejército. También se hizo patente el apoyo popular que en 2019 dio la batalla en contra de los golpistas y la espuria.

ARCE NOMBRÓ A José Wilson Sánchez como nuevo comandante general del Ejército boliviano, quien ordenó a los militares movilizados "retornar a sus unidades; "vamos a cumplir con la Constitución y a estar siempre pendientes de que el gobierno legalmente constituido permanezca de acuerdo con lo que dictan las normas del Estado".

**EVO MORALES, VÍCTIMA** del golpe de Estado de noviembre de 2019, denunció la movilización militar y la intentona de golpe de Estado.

LOS ORGANIZADORES DE este nuevo intento son los mismos, tanto internos como externos, es decir la oligarquía y el gobierno gringo—con la general Laura J. Richardson, comandante del Comando Sur, como punta de lanza— que no se cansan de violar el derecho internacional e intervenir en los países, con el fin de apropiarse (como sucedió en noviembre de 2019) de los enormes recursos naturales, en este caso el de los bolivianos, con las abundantes reservas de litio en primer lugar.

DESDE MEDIADOS DE julio de 2022 la general Richardson sin decoro alguno anunció que "Latinoamérica es muy rica en recursos, minerales raros, litio; el triángulo del litio está en esta región y hay muchas cosas que ella tiene para ofrecer; tenemos que seguir comprometidos y preocupados y estar alerta por la creciente presencia china y rusa en esta zona, pues socava las democracias", es decir, las mismas que Estados Unidos se las pasa por el arco del triunfo, porque según él, el "problema" son los chinos y los rusos.

A RAÍZ DE esas declaraciones, el ex presidente Evo Morales denunció que "la jefa del Comando Sur dijo que para Estados Unidos empieza una década decisiva para asumir el control de la seguridad del Hemisferio Sur con la llamada Estrategia de Colaboración del Sur junto al Reino Unido –cuyo embajador alentó el golpe en Bolivia–, Francia, Canadá y Países Bajos; nacionalizamos el litio (2008) y como política de Estado decidimos industrializarlo... y ahí viene el golpe del Estado (noviembre de 2019). Congresistas estadunidenses reconocen que fue por el litio; se preparó desde la embajada de Washington en La Paz; América Latina no es su patio trasero ni su hacienda para explotar recursos naturales".

CIERTO ES: BOLIVIA cuenta con muchísimos recursos naturales de los que otros países carecen, y por ello los buitres de la oligarquía boliviana, con los gringos dando instrucciones, no quitan el dedo del renglón. La Casa Blanca ha logrado avances importantes en lo que se conoce como el triángulo del litio (Bolivia, Argentina y Chile, con 53 por ciento de las reservas potenciales del mundo; 21, 20 y 11 millones de toneladas, respectivamente; México, en la mira del Comando Norte, cuenta con 2 millones, de las 98 estimadas en el mundo), no sin la complicidad de gobiernos entreguistas como el de Javier Milei.

**DE INMEDIATO, LA** solidaridad latinoamericano se hizo patente ante la intentona golpista, mientras la Casa Blanca se limitó a decir: "seguimos de cerca la situación", ergo, lo intentará de nuevo.

### Las rebanadas del pastel

PADRES DE LAS víctimas del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora (donde murieron 49 niños y 100 más resultaron heridos en junio de 2009, con Felipe Calderón en Los Pinos), acusan al Poder Judicial de la Federación de "omisiones y complicidades", pues a 15 años de la tragedia "no hay nadie en la cárcel" y "sigue protegiendo a los responsables", entre ellos los familiares de Margarita Zavala. Exigen que Norma Piña los reciba para que "elimine las tácticas dilatorias que mantienen impune el caso; los jueces son muy garantistas con los responsables, pero a nosotros no nos escuchan".

X, antes Twitter: @cafevega cfvmexico\_sa@hotmail.com



▲ Un vehículo blindado y policías militares afuera del palacio de gobierno en la Plaza

Murillo en La Paz, Bolivia, donde hubo un intento de golpe de Estado. Foto Ap

### Esperan mercados que el BdeM no recorte la tasa de interés de referencia

#### **CLARA ZEPEDA**

El fortalecimiento del dólar y la preocupación de los inversionistas –que se mantiene desde las elecciones del 2 de junio por las acciones políticas y económicas que concretará el próximo gobierno— mantuvieron presión sobre el peso.

La moneda nacional registró ayer una depreciación de 1.30 por ciento, equivalente a 23.57 centavos frente a su similar estadunidense, para cerrar en el mercado al mayoreo en 18.3648 unidades por dólar *spot*.

El consenso del mercado espera que hoy jueves la junta de gobierno del Banco de México decida mantener el costo del crédito en 11 por ciento ante la elevada volatilidad del tipo de cambio, que operó ayer entre un máximo de 18.3670 unidades y un mínimo de 18.1530.

Además, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, anunciará a otros miembros del gabinete que está conformando.

Al término de la jornada en la Bolsa de Nueva York (NYSE), el Dow Jones, principal indicador de Wall Street, subió 0.04 por ciento, hasta 39 mil 127.80 puntos; el S&P 500 creció 0.16 por ciento, hasta 5 mil 477.90 unidades, y el Nasdaq hizo lo propio un 0.48 por ciento, hasta 17 mil 802.66 enteros.

Durante la sesión sobresalió que los 31 mayores bancos de Estados Unidos superaron los test de estrés anuales de la Reserva Federal, por lo que están bien posicionados para capear una recesión severa y mantenerse por encima de los requisitos mínimos de capital.

Aún así, la Fed reconoció que los grandes bancos, en un hipotético escenario de crisis, "sufrirían mayores pérdidas" que las que se estimaban el año pasado.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió 0.26 por ciento y cerró en 52 mil 468.01 puntos afectada por la caída del precio de las acciones de Arca Continental, 1.33 por ciento; Asur, 1.29; Chedraui, 1.42; Gap, 2.7; Banorte, 1.89; Lacomer, 2.90; Oma, 1.18; Volaris, 1.91, y Walmart, 0.72 por ciento, principalmente.

Los inversionistas esperan ahora nuevos datos de inflación el viernes con la publicación del índice de precios en los gastos de consumo personal de mayo. La Reserva Federal vigila de cerca este indicador para moderar los tipos de interés en algún momento de este año.

Los precios del petróleo cerraron al alza el miércoles, sostenidos por compradores especulativos que ignoraron el informe sobre reservas en Estados Unidos, que dio cuenta de una caída de la demanda.

En Londres, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en agosto subió 0.28 por ciento a 85.25 dólares. Por su parte, en Nueva York, el West Texas Intermediate (WTI) para igual fecha ganó un marginal 0.08 por ciento, al cerrar a 80.90 dólares.

## Empresa de limpieza acusa al IPN de adeudar \$130 millones

### ALEJANDRO ALEGRÍA

La empresa de limpieza Gott und Glück afirmó que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) adeuda 130 millones de pesos por los servicios prestados entre marzo y junio, lo que causó inconformidad entre sus trabajadores al grado de manifestarse el martes en la capital del país.

De acuerdo con la firma, desde el el 20 de marzo de 2024, es el proveedor de servicios de limpieza de la institución educativa, luego de que la empresa elegida originalmente "no cumplía con las condiciones y elementos previstos por la ley".

Comentó que "dicho fallo no fue publicado en la plataforma Compranet y el contrato fue firmado hasta el 3 de abril", por lo que desde marzo hasta junio la empresa ha costeado el pago de los salarios de más de 3 mil trabajadores.

Destacó que "la institución educativa pretende imponer penas y deducciones equivalentes a 99.5 por ciento de los servicios prestados y reconocidos, y buscan descalificar el trabajo prestado a lo largo de casi cuatro meses".

Explicó que el IPN no ha tramita-

do, ni realizado pago alguno de las facturas entregadas a la Dirección de Servicios, encabezada por José Hipólito Molina y de Igor Castañón Ortiz, jefe de la división.

"Ello ha puesto en entredicho la solvencia de la empresa y la cobertura de los salarios y ha incitado a los trabajadores a demandar laboralmente a la empresa, ofreciendo asesoría legal para ello", dijo.

Comentó que pese a la intervención de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para conciliar el conflicto, el 21 de junio pasado, el IPN inició un proceso de rescisión de contrato con Gott und Glück bajo el alegato de incumplimiento por parte de la compañía para evitar el pago por los trabajos realizados, pese a que los servicios no fueron rechazados.

"Derivado de la verificación, no se nos han notificado algún defecto, discrepancia o incumplimiento, tal y como lo establece el contrato", manifestó Gott und Glück en un comunicado. La empresa solicitó a las autoridades que se respete la ley, los criterios de la SFP y el contrato suscritos entre la firma y el IPN para cumplir con las obligaciones laborales que la ley señala.



GENERAL SUBLEVADO ASEGURA QUE ACATÓ UNA ORDEN DEL PRESIDENTE

# Fracasa movilización militar en Bolivia que intentaba dar un golpe de Estado

Miles responden al llamado de Luis Arce a manifestarse en defensa de la democracia

AP, AFP, REUTERS
Y PRENSA LATINA
LA PAZ

Bolivia se vio sacudida ayer por una masiva movilización militar frente al palacio de gobierno, en la emblemática Plaza Murillo, en lo que las autoridades describieron como un intento de golpe de Estado, que mantuvo en vilo al país por varias horas hasta que el general presuntamente detrás del despliegue del ejército fue detenido.

El presidente, Luis Arce, llamó al pueblo a movilizarse contra el operativo y designó una nueva cúpula militar, que ordenó la retirada de las tropas y relevó al comandante general del ejército, Juan José Zúñiga, protagonista de la asonada.

"No podemos permitir que una vez más intentonas golpistas se lleven las vidas de bolivianos", enfatizó Arce en un mensaje nacional difundido en televisión.

Tras el relevo en el mando militar, los uniformados y los vehículos militares desplegados en la plaza frente a la sede gubernamental se retiraron del lugar. También lo hizo Zúñiga, quien luego fue detenido tras horas de tensión en el país.

"Hoy ha sido una jornada atípica en la vida de un país que quiere democracia", declaró Arce tras el inicio de la retirada militar. Y se refirió a "un intento de golpe de Estado por militares que están manchando el uniforme, que están atentando contra nuestra Constitución.

"Deploramos actitudes de malos militares que lamentablemente repiten la historia tratando de hacer un golpe de Estado cuando el pueblo boliviano siempre ha sido un pueblo democrático", recalcó. Poco después, saludó desde el palacio de gobierno rodeado de sus ministros y agradeció a una multitud de bolivianos que llegaron a la plaza.

Fracasada la sublevación, Arce posteó en X: "Saludamos y expresamos nuestro más sincero agradecimiento a nuestras organizaciones sociales y a todo el pueblo boliviano, que salieron a las calles y se expresaron a través de distintos medios de comunicación, manifestando su rechazo a la intentona golpista...; La democracia siempre vencerá!; Muchas gracias, pueblo boliviano!"

Horas después, el destituido general Zúñiga fue arrestado por la policía tras una orden de la Fiscalía General bajo cargos de terrorismo y alzamiento armado. El vicealmirante Juan Arnez Salvador también fue detenido.

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, informó a periodistas antes de la aprehensión que el militar "ha liderado una asonada criminal que ha puesto en vilo



al país. El Ministerio Público ya ha dispuesto una investigación".

Antes de ser detenido y en un breve diálogo con periodistas, Zúñiga dijo que Arce le pidió que movilizara las tropas para hacer subir su imagen. "El presidente me dijo 'la situación está muy jodida, muy crítica, es necesario preparar algo para levantar mi popularidad'. ¿Sacamos los blindados?", dijo que le preguntó a Arce y el mandatario, según el militar, le respondió: "sacá".

Al cierre de esta edición, el presidente no había respondido a esas acusaciones. Por su parte, la ministra de Presidencia, María Nela Prada, dijo a Ap que un día antes de la revuelta Arce había decidido sacar a Zúñiga de las fuerzas armadas. "Todo se origina en la decisión de cambiar a Zúñiga", aseguró.

### Líder del Senado denuncia presunto autogolpe

"Esto ha sido un montaje, él (Zúñiga) cumplió el guion que le mandaron hacer, ya se empezó a desmantelar. Había mucha incredulidad, querían darle mayor narrativa con la detención en vivo y él dice que sólo ha hecho lo que le mandaron hacer", dijo Carlos Romero, ex ministro de Gobierno de Evo Morales, a la televisora Red Uno.

La Central Obrera Boliviana, el principal sindicato, declaró una huelga general y llamó a "movilizaciones" a los trabajadores, en tanto Andrónico Rodríguez, partidario de Morales y presidente del Senado, señaló en redes sociales que se trató de un "autogolpe" y que con eso el país se "hunde en la incertidumbre".

Morales denunció temprano en X que se gestaba un golpe de Estado. Imágenes de televisión mostra-

ron varios vehículos militares blin-

dados y un grupo de soldados frente a la sede gubernamental, que más tarde llegaron a ingresar al palacio, tras embestir y forzar la entrada.

Zúñiga, presente en la misma Plaza Murillo, dijo: "Estamos molestos por el ultraje que hay, ya basta". Sin dar más detalles de a qué se refería, habló en televisión de "ataques a la democracia", que "pronto habrá un cambio de gabinete" y que "por ahora" reconocía a Arce como comandante en jefe de las fuerzas armadas.

Más tarde se vio a Arce encarando a Zúñiga, a quien él mismo designó para el cargo en noviembre de 2022, en el pasillo del palacio. "Yo soy su capitán y le ordeno que repliegue a sus soldados y no voy a permitir esta insubordinación", enfatizó.

El mando militar justificó el despliegue porque "una élite se ha adueñado del poder, del Estado". Aseguró, en medio de la tensión, que las fuerzas armadas quieren restructurar la democracia y pidió la libertad de los opositores políticos presos, entre ellos la ex presidenta de facto Jeanine Áñez y a Luis Fernando Camacho, gobernador de la rica provincia de Santa Cruz.

"No puede ser que subalternos estén presos por haber acatado órdenes", manifestó en relación con el juicio y condenas contra jefes militares que participaron en la crisis de 2019 que derivó en el golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales (2006-2019).

"Al ejército no le faltan cojones para velar por el mañana de nuestros niños", recalcó Zúñiga sobre el hartazgo de los uniformados ante las decisiones de la clase política.

Zúñiga dijo el martes en una entrevista televisada que si Morales mantenía sus intenciones de ser candidato de nuevo a la presidencia, podrían llegar a detenerlo. ▲ Tropas desplegadas afuera del Palacio Quemado en la Plaza Murillo de La Paz, durante la asonada. Foto Afp

El nuevo mando militar nombrado por Arce para remplazar a Zúñiga, José Wilson Sánchez, rechazó lo ocurrido. "Es una situación especial, decían, porque nadie quiere ver la imagen que estamos viendo en las calles", declaró y ordenó la retirada de las tropas que se habían movilizado.

Miles de partidarios del presidente se reunieron en la plaza y gritaron consignas a su favor como "Lucho, no estás solo" o "Fusil, metralla, el pueblo no se calla". Los militares lanzaron gas lacrimógeno para dispersarlos.

### Respaldo al gobernante

Arce recibió el apoyo público de líderes regionales e incluso de políticos conservadores opositores del país, incluida la ex presidenta golpista encarcelada Áñez, quien condenó enérgicamente la acción militar.

Evo Morales afirmó en X que se debe "proceder inmediatamente con un proceso penal al general Zúñiga y sus cómplices en cumplimiento de la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas".

Y el analista político Hugo Moldiz aseguró que "el golpe de Estado en Bolivia continúa", tras la detención de Zúñiga y otros implicados en la frustrada asonada. En declaraciones a Bolivia Tv, dijo que los interesados en interrumpir el mandato de Arce, ahora pretenden imponer la matriz de un autogolpe, sobre la base de los primeros mensajes publicados en las redes sociales.

### Se busca frenar a Evo Morales, señala el Grupo de Puebla

Al rechazar el intento de golpe de Estado que se desarrollaba ayer en Bolivia, el Grupo de Puebla advirtió en un comunicado sobre "las declaraciones del comandante general del ejército de Bolivia, general de división Juan José Zúñiga Macías, quien públicamente ha puesto de manifiesto su intención de detener e impedir una posible candidatura de Evo Morales en las próximas elecciones presidenciales de 2025".

Recordó que el país andino recuperó la democracia tras haber sufrido un año antes un golpe cívico militar, por lo que "resulta inadmisible que quien conduce el ejército boliviano amenace con alzarse en armas para impedir que un ciudadano se postule para presidir el país".

Llamó al "presidente Luis Arce, cuyo apego a la institucionalidad democrática nos consta, que haga valer el principio sagrado del carácter no deliberativo en política de la fuerza pública".

### Responde la cancillería

En respuesta, la cancillería del Estado Plurinacional del Bolivia dijo que "rechaza firmemente el comunicado emitido por el Grupo de Puebla en el que se sugiere que el presidente Luis Arce Catacora estaría generando un autogolpe de Estado. Toda afirmación en ese sentido sólo pretende encubrir el verdadero golpe de Estado, articulado y financiado por la derecha.

"Evo Morales y sus socios internacionales han venido construyendo una narrativa, que hemos denunciado en los últimos dos meses, que tiene el objetivo de acortar el mandato del presidente constitucionalmente elegido", agregó e instó a la comunidad internacional "a respaldar la voluntad soberana del pueblo boliviano ante cualquier situación de intento de ruptura del orden democrático".

len democrático". De la Redacción



## Condenan López Obrador y Claudia Sheinbaum la asonada en Bolivia

El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó enérgicamente el intento de golpe de Estado en Bolivia. En redes sociales, el mandatario subrayó: "Manifestamos la más enérgica condena al intento de golpe de Estado en Bolivia. Nuestro total apoyo y respaldo al presidente Luis Alberto Arce Catacora, auténtica autoridad democrática de ese pueblo y país hermano".

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, aseguró también en redes sociales: "el levantamiento de algunas unidades de las fuerzas armadas de Bolivia es un atentado contra la democracia. Condenamos enérgicamente estos hechos. Nuestro apoyo incondicional al presidente Luis Arce y a su pueblo. Nuestro respaldo al posicionamiento del gobierno de México".

"Apoyo incondicional y solidaridad al Presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia @LuchoXBolivia y a su pueblo", escribió la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, en la plataforma X.

"Llamamos a respetar la voluntad popular y el orden democrático. México permanece atento", añadió.

La cancillería puso a disposición de la comunidad mexicana en ese país un número telefónico de emergencia: 6109-9543, marcación desde el exterior o por Whats-App: +(591) 6109-9543.



La Comisión Permanente del Congreso rechazó el levantamiento, posicionamiento al que se sumaron legisladores en lo individual en tribuna y comisiones del Senado.

En su cuenta de X, Morena respaldó la condena del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la virtual mandataria electa y advirtió que "quienes busquen doblegar la voluntad popular y socavar la democracia boliviana, con el objetivo de satisfacer intereses privados y extranjeros, fracasarán una y mil veces".

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo en redes: "Expreso mi mayor solidaridad con su pueblo para que se restablezca el orden institucional y la gobernabilidad en el país. El diálogo siempre deberá ser la vía para solucionar cualquier conflicto en las nacio▲ Cientos de bolivianos se reunieron ayer frente al Palacio Quemado en rechazo al intento de golpe de Estado contra Luis Arce. Foto Xinhua

nes. El pueblo boliviano decidió democráticamente y así debe ser respetado".

Arturo Sánchez Jiménez, Fernando Camacho y Georgina Saldierna

### Repudian mandatarios de América la intentona golpista

**AFP Y EUROPA PRESS** BOGOTÁ

Mandatarios de toda América manifestaron su rápido rechazo ayer al intento de golpe de Estado en Bolivia, como denunció su presidente Luis Arce ante el despliegue de tropas y tanquetas frente a la sede de gobierno en La Paz.

El gobierno del mandatario estadunidense, Joe Biden, hizo un llamado a la "calma", declaró a la Afp una portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. "Estados Unidos está siguiendo de cerca la situación" en Bolivia, se limitó a decir el funcionario.

"Total rechazo al golpe militar en Bolivia. Invito a todo el pueblo boliviano a la resistencia democrática. América Latina debe unirse a favor de la democracia... Un golpe antidemocrático se enfrenta con la movilización generalizada del pueblo", señaló el presidente colombiano, Gustavo Petro, en la red social X. Más tarde, al fracasar la asonada, posteó un video con una multitud apoyando a Arce en el que afirmó: "Siempre ante un golpe blando o duro la democracia se defiende con el pueblo en las calles".

### Compromiso con el pueblo

Su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo: "Condenamos cualquier forma de golpe de Estado en Bolivia y reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo y la democracia del país hermano presidido por Luis Arce".

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que el despliegue militar en Bolivia era el "camino" de "los extremistas: golpes de Estado, desestabilización, destrucción, caos".

El mandatario chileno, Gabriel Boric, advirtió en la red social X: "no podemos tolerar ningún quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia o en cualquier otro lugar".

Su homóloga de Honduras, Xiomara Castro, en su calidad de presidenta *pro tempore* de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, convocó a los gobiernos que integran ese mecanismo a "condenar el fascismo que hoy atenta contra la democracia en Bolivia".

Los gobiernos de Guatemala, Uruguay, Ecuador y Perú se sumaron a la cascada de condenas contra el intento de golpe, lo mismo que la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y España.

La Organización de Naciones Unidas exhortó a las fuerzas armadas de Bolivia a respetar los "valores democráticos", pidió que se preserve el "clima de paz" y se garanticen los derechos humanos.

# Dos horas que conmovieron a Bolivia

**CARLOS FAZIO** 

l fallido golpe de Estado militar del general Juan José Zúñiga en Bolivia encierra una serie de interrogantes y rarezas, incluida la versión sobre un eventual "autogolpe" del presidente constitucional Luis Arce, pero se encuadra dentro de la guerra híbrida del Comando Sur del Pentágono y la embajada de Estados Unidos en La Paz. Tiene que ver, también, con la larga tradición *putschista* del generalato boliviano, formado técnica e ideológicamente con base en la Doctrina de Seguridad Nacional y la guerra de contrainsurgencia que se enseñan en las academias militares de EU.

El 24 de junio, la canciller boliviana, Celinda Sosa Lunda, convocó a la encargada de negocios Debra Hevia, titular de la embajada de EU, y le planteó un "reclamo" por una serie de "pronunciamientos y acciones" realizados por parte del personal a su cargo, considerados como una "intromisión en los asuntos internos" del país. El escueto comunicado de la cancillería no dio mayores detalles, pero dos días después se produjo la intentona sediciosa del comandante de las fuerzas armadas, general Zúñiga, ex jefe del Estado Mayor del ejército y experto en inteligencia militar.

El 14 de junio, Hevia, quien domina los códigos de la guerra no convencional asimétrica y las operaciones sicológicas encubiertas –y que pasó por el Centro de Operaciones del Departamento de Estado, grupo de trabajo dedicado a las tareas de inteligencia y las operaciones especiales—, había rechazado "rotundamente" los señalamientos del ministro de Economía local, Marcelo Montenegro, quien afirmó que su representación diplomática estaba involucrada en un "golpe blando", al fomentar protestas entre transportistas y comerciantes por la falta de dólares y combustibles en el país.

Como señalamos en "El Comando Sur y la guerra híbrida en Bolivia" (C. Fazio, *La Jornada*, 29/4/24, https://rb.gy/9fwhvq), una de las principales tareas de Hevia era explotar y exacerbar las contradicciones entre Luis Arce y el ex presidente Evo Morales, así como la lucha intestina en el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), como parte de una estrategia de desestabilización tendente a una "revolución de color", cuyo propósito es borrar todo vestigio del proceso de cambio que comenzó en 2005. A lo que se suman las

acciones de la jefa del Comando Sur, generala Laura Richardson, ejecutora de la diplomacia de guerra de la Casa Blanca y el Estado profundo (*deep state*), cuyo objetivo es quedarse con el litio, las tierras raras y el agua dulce de Bolivia. Ambas funcionarias han venido alentando a los sectores golpistas de Santa Cruz y Cochabamba, que protagonizaron el *putsch* de 2019.

El lunes 24, el general Zúñiga amenazó con detener a Evo Morales para impedir que sea candidato a la presidencia en 2025; el martes 25 hubo rumores sobre la destitución del comandante de las fuerzas armadas, cuya cúpula se mantuvo en estado deliberativo al margen de la Constitución, y ayer 26, en el marco de su aventura golpista, y tras invadir el Palacio Quemado, Zúñiga dio 20 minutos a Arce para liberar a Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho, protagonistas del golpe de 2019.

La intentona fracasó. Pero el Comando Sur no descansa: hay que recordar el paro de los transportistas financiados por la CIA en Chile para "hacer gritar la economía", y el "tacnazo", la fallida sublevación militar que anticipó el derrocamiento de Salvador Allende dos meses antes del golpe de Augusto Pinochet, con apoyo del movimiento neofascista Patria y Libertad.





LA FISCALÍA PEDÍA CADENA PERPETUA

# Sentencian en EU a ex presidente de Honduras a 45 años de prisión

Juan Orlando Hernández está acusado de asociarse con narcotraficantes durante más de una década

AP **NUEVA YORK** 

El ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández fue sentenciado ayer en Nueva York a 45 años de cárcel por asociarse con narcotraficantes durante más de una década para asegurar que más de 400 toneladas de cocaína llegaran a Estados Unidos.

El juez P. Kevin Castel impuso esa sentencia a Hernández para que la cumpla en una prisión federal y una multa de 8 millones de dólares. Dijo que el castigo debería servir de advertencia a individuos "bien educados, bien vestidos" que obtienen poder y creen que su posición los protege de la justicia cuando cometen delitos.

Un jurado lo declaró culpable en marzo en el tribunal federal de Manhattan, tras un juicio de dos semanas, el cual fue seguido atentamente en su país de origen.

Al dictársele sentencia, Hernández declaró a través de un intérprete que es inocente y que fue acusado errónea e injustamente.

En una declaración larga y extemporánea, que el juez interrumpió varias veces y le recordó repetidamente que no era momento de volver a litigar el juicio, Hernández se retrató a sí mismo como un

héroe del movimiento antidrogas que se asoció con las autoridades estadunidenses durante tres gobiernos distintos en Washington para reducir las importaciones de estupefacientes.

Pero el juez señaló que la evidencia presentada en el juicio demostraba lo contrario, y que Hernández empleó "habilidades de actuación considerables" para que pareciera que era un paladín de la lucha contra el narcotráfico mientras desplegaba a la policía y al ejército de su nación, cuando era necesario, para proteger el trasiego de drogas.

Cuando se anunció la sentencia, Hernández, con anteojos y uniforme de prisión verde opaco, permaneció de pie junto a su abogado frente a dos alguaciles federales.

La fiscalía pedía una sentencia de cadena perpetua más 30 años, lo mismo que habían recomendado los funcionarios de la corte especializados en libertad condicional.

Hernández, de 55 años, gobernó durante dos mandatos la nación centroamericana de unos 10 millones de habitantes. Fue arrestado en su casa de Tegucigalpa, la capital hondureña, tres meses después de dejar el cargo en 2022, y fue extraditado a Estados Unidos en abril de ese año.

Los fiscales estadunidenses dicen que Hernández trabajó con narcotraficantes desde 2004 y que

▲ En una imagen del 21 de abril de 2022, el ex presidente hondureño, segundo desde la derecha, es llevado a un avión en Tegucigalpa para su extradición a Estados Unidos. Foto Ap

recibió millones de dólares en sobornos mientras ascendía de ser un congresista rural a presidente del Congreso, antes de asumir el máximo cargo del país.

Hernández reconoció en un testimonio que prácticamente todos los partidos políticos de Honduras recibían dinero del narcotráfico, pero negó que le hayan dado sobornos.

Entre los testigos en el juicio había narcotraficantes que admitieron ser responsables de docenas de asesinatos y dijeron que Hernández era un protector entusiasta de algunos de los distribuidores de cocaína más poderosos del mundo, entre ellos el notorio capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, que cumple cadena perpetua en Estados Unidos.

Durante sus declaraciones, el juez señaló que Guzmán dio un soborno de un millón de dólares en 2013 directamente al hermano del ex presidente, Juan Antonio Hernández, un ex congresista hondureño que fue sentenciado a cadena perpetua en 2021 en Nueva York por cargos de drogas.

## Comienza el juicio por el intento de asesinato contra Cristina Fernández

El perpetrador del ataque admite que "quería matar" a la ex presidenta de Argentina

STELLA CALLONI CORRESPONSAL **BUENOS AIRES** 

Con una frialdad sobrecogedora y sin ningún signo de arrepentimiento, Fernando Sabag Montiel, el hombre que apretó dos veces el gatillo de una pistola Bersa que se trabó, a sólo 10 centímetros de la cabeza de la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dijo este miércoles que "yo la quería matar y ella (su novia Brenda Uliarte) la quería ver muerta", al declarar en el comienzo del juicio por el intento de asesinato contra la también dos veces presidenta de la nación, cuando estaba en la puerta de su casa y rodeada por una multitud, el primero de septiembre de 2022.

También son juzgados Ulliarte y Nicolás Carrizo, considerado el jefe de éstos en su calidad de supuestos vendedores de nieve, pero se descartó todo lo que se logró en la investigación y que puso en evidencia a los responsables intelectuales y financistas de grupos neonazis extremadamente violentos, que amenazaban a Fernández de Kirchner, así como a dirigentes de derechos humanos y otros funcionarios.

Fue el primer día del juicio en una causa colmada de irregularidades, con una jueza como María Eugenia Capuchetti, que trabajaba en dependencias del oficialismo cuando era presidente el empresario Mauricio Macri, bajo cuya administración surgió el llamado Partido Judicial, en que jueces y fiscales, incluidos los de la Corte Suprema (que continúa hasta ahora), abrieron muchas causas a la ex mandataria que fueron cayendo por falta de pruebas.

Después de escuchar las acusaciones de la fiscal Gabriela Baigún, y de la querella, los abogados de Fernández de Kirchner, Marcos Aldazabal y José Manuel



La investigación llegó hasta el ahora ministro de Economía de Javier Milei

Ubeira, destacaron la gravedad de una acción nunca vivida desde que comenzó la transición democrática en 1983, e introdujeron una cuestión de género.

Es irregular lo actuado por la jueza Capuchetti, que asumió luego la fiscalía y para ella no existe vinculación política, ni siquiera financiamiento, como si fuera sólo un hecho personal de un grupo de vendedores de nieve, y de los deseos de Sabag Montiel, a pesar de todo lo que se fue descubriendo.

La investigación de los abogados llegó hasta la casa de los Caputo, muy ligados a Macri. Luis Caputo fue funcionario de Macri y ahora es ministro de Economía del gobierno ultraderechista de Javier Milei.

#### Todo queda en familia

Todo parece quedar en familia y el juicio deja por fuera lo sucedido que lleva hasta la entonces ministra de Seguridad de Macri, Patricia Bullrich, hoy en el mismo cargo bajo el gobierno de Milei, cuyo segundo en el cargo entonces era Gerardo Milman, al que denunció un testigo por haber dicho en un restaurante que "cuando él llegara a la costa (atlántica) adonde viajaba esa noche ya va a estar muerta (la vicepresidenta)".

Sabag Montiel sostuvo que fue una decisión personal, haciéndose cargo del intento de asesinato, dejando fuera a su novia y a Carrizo, al asegurar no conocer a los neonazis de Revolución Federal, cuando estaba con ellos, y especialmente Brenda Uliarte, fotografiada en las violentas marchas de esa agrupación.

Las razones que expuso es que Fernández de Kirchner era "corrupta, que robaba", lo que era entonces la información cotidiana de periodistas y medios que trabajaban para desestabilizar al gobierno de Alberto Fernández y su vicepresidenta. Las contradicciones fueron tantas que resulta difícil entender su declaración.

Por su parte, Fernández de Kirchner, por medio de las redes sociales envió lo que escribió el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, quien analizó cómo se manejó judicial y mediáticamente el intento de asesinato y puso todas las irregularidades de la investigación, que evidencian el ocultamiento y encubrimiento nada menos que de un intento de magnicidio por primera vez en el país.



**AYER, 60 MUERTOS POR BOMBARDEOS** 

# Se volvieron rutina los ataques israelíes contra escuelas en Gaza: ONU

En Cisjordania reocupada, fuerzas militares de Tel Aviv derriban tres viviendas y asaltan aldeas y ciudades

EUROPA PRESS Y PRENSA LATINA MADRID

Al menos 60 palestinos fueron abatidos y otros 140 resultaron heridos en nuevos bombardeos de Israel, aseguró ayer el gobierno de la franja de Gaza, al tiempo que la Organización de Naciones Unidas (ONU) señaló que es "trágico" que los ataques del ejército israelí contra escuelas en el enclave costero "se hayan convertido en rutina" tan sólo un día después de que proyectiles lanzados contra un colegio usado como refugio para desplazados tuvo saldo de al menos 12 fallecidos y más de una veintena de heridos.

Por lo pronto, se elevó a 37 mil 718 el número de palestinos fallecidos y a 86 mil 377 el de los heridos desde que comenzó la guerra tras una incursión de Hamas a Israel, en la que fueron asesinadas mil 200 personas y otras 250 fueron secuestradas, el pasado 7 de octubre.

"Es trágico que eso se haya convertido en rutina. Es trágico. Y seamos claros, es un edificio que

se utilizaba como escuela. No hay más escuelas administradas por la ONU en Gaza. Los niños no reciben educación", dijo Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.

Además, rechazó las acusaciones de Israel contra la ONU por los problemas para la entrega de ayuda humanitaria en los pasos fronterizos, controlados por las tropas israelíes, y el puerto instalado por Estados Unidos en la costa e insistió en que "hay riesgos que son inaceptables".

El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (Unrwa), Philippe Lazarini, confirmó el ataque contra la escuela, y precisó que ya son más de 190 los edificios de esa agencia atacados desde octubre, lo que supone más de la mitad de sus instalaciones en el enclave palestino.

Horas antes, Hamas denunció el ataque contra la escuela situada en Shati –donde también murió una de las hermanas del líder del brazo político del grupo islamita, Ismail Haniyeh, en un bombardeo israelí contra otro edificio–, mientras el ejército de Israel alegó que la instalación era usada por "terroristas de Hamas".

Las autoridades gazatíes advirtieron sobre los llamamientos de Israel a las familias palestinas para que "vuelvan a sus hogares en el norte".

"Hacemos un llamamiento a nuestro honorable pueblo palestino para que desconfíe en extremo de estas comunicaciones sospechosas y poco fiables, y les pedimos que actúen con la máxima precaución, ya que los crímenes cometidos por la ocupación se han repetido anteriormente contra muchos de los nuestros que intentaron en ocasiones similares regresar a las gobernaciones del norte", alertó.

Los operativos en Cisjordania reocupada continuaron, y fueron arrestados 19 palestinos luego de que fuerzas israelíes demolieron tres viviendas y asaltaron varias aldeas y ciudades. Desde que comenzó la guerra, más de 540 personas fueron ultimadas en Cisjordania y fueron heridas unas 5 mil 200, mientras más de 9 mil 400 han sido arrestadas.

## Retira el gobierno de Kenia el alza a impuestos; cede ante las protestas

**REUTERS** NAIROBI

El presidente de Kenia, William Ruto, retiró ayer el aumento de impuestos previsto, al ceder a la presión de los manifestantes que irrumpieron en el Parlamento, han iniciado concentraciones en todo el país y amenazan con más acciones esta semana.

Ruto dijo que no firmará el proyecto de ley de finanzas que incluye las alzas, un día después de que violentos enfrentamientos entre la policía y manifestantes en la asamblea y en todo el país dejaran al menos 23 muertos y decenas de heridos, según los médicos.

"Escuchando atentamente al pueblo de Kenia, que ha dicho en



El gobernante anuncia un plan de austeridad para compensar el déficit público voz alta que no quiere tener nada que ver con esta ley de finanzas de 2024, cedo. Y por tanto, no firmaré la ley de finanzas de 2024, y posteriormente será retirada", dijo en un discurso televisado.

Ruto indicó que ahora iniciará un diálogo con la juventud keniana, sin entrar en detalles, y trabajará en medidas de austeridad –empezando por recortes en el presupuesto de la presidenciapara compensar el déficit en las finanzas del país.

La medida se considerará una gran victoria para un movimiento de protesta de una semana de duración que pasó de las condenas en Internet a las alzas de impuestos a concentraciones multitudinarias para exigir una revisión política, en la crisis más grave de los dos años de presidencia de Ruto.

Puede alejar la amenaza inmediata de más disturbios, pero deja al gobernante atrapado entre las exigencias contrapuestas de sus ciudadanos, muy presionados, y de prestamistas como el Fondo Monetario Internacional, que insta al gobierno a recortar el déficit para obtener más financiamiento.

La policía disparó antier contra la multitud que se agolpaba en torno al Parlamento y posteriormente irrumpió en la asamblea, después de que los legisladores votaron las medidas fiscales.

#### Retoma Assange en Australia su vida en libertad

AFP Y AP CANBERRA

Julian Assange, fundador de Wikileaks, retomó ayer en Australia su vida en libertad, tras declararse culpable de revelar secretos de defensa en el marco de un acuerdo con la justicia de Estados Unidos, que permitió poner fin a casi 14 años de batalla legal.

Assange aterrizó de noche en Canberra, la capital de su país natal, en un *jet* privado, tras pasar los últimos cinco años en la cárcel de alta seguridad londinense de Belmarsh, en Reino Unido.

Al salir del avión, vistiendo traje negro y una corbata ocre, levantó el puño y cruzó la pista para abrazar a su esposa Stella y a su padre, ante la mirada de decenas de periodistas.

"Les pido por favor que nos den espacio, que nos den privacidad, para encontrar nuestro lugar, que dejen que nuestra familia sea una familia antes de que él pueda hablar de nuevo en el momento que elija", dijo la esposa de Assange, quien dejó la sala sin hacer declaraciones.

El periodista, acusado de espio-

naje, fue declarado "hombre libre" por la justicia de Estados Unidos antier por la jueza Ramona V. Manglona al final de una audiencia rápida en el tribunal federal de Saipán, en las Islas Marianas del Norte.

Assange no podrá viajar a Estados Unidos sin autorización, indicó el Departamento de Justicia en un comunicado.

En virtud del acuerdo, el ciberactivista de 52 años, acusado de haber publicado cientos de miles de documentos confidenciales estadunidenses en la década de 2010, se declaró culpable de obtener y divulgar datos sobre defensa nacional.

"Alenté a mi fuente a proporcionar material clasificado", declaró Assange en el juicio, refiriéndose a la soldado estadunidense Chelsea Manning, que filtró la información.

En tanto, el gobierno de Estados Unidos aún asegura que Assange puso a personas en "peligro" al divulgar documentos confidenciales en la década de 2010.

Las revelaciones de Assange pusieron a personas en "peligro", declaró en Washington el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Y agregó que la información



"identificaba a personas en contacto con el Departamento de Estado, que incluían líderes de la oposición" y "activistas de derechos humanos de todo el mundo".

Por su parte, la oficina del presidente Joe Biden declaró que no tuvo ninguna relación con la finalización del caso judicial Assange. "La Casa Blanca no participó de ninguna manera en el caso de Julian Assange (...) y las decisiones de conformidad (...) con su sentencia y su repatriación a Australia, eso fue un asunto del Departamento de Justicia", señaló el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, en rueda de prensa.

En México, integrantes del colectivo "24F Vida y Libertad", celebraron la liberación del fundador de Wikileaks y agradecieron al presidente Andrés Manuel López Obrador las acciones que emprendió a favor del periodista.

Con información de Arturo Sánchez Jiménez

■ El fundador de Wikileaks saluda después de aterrizar en la base aérea de Fairbairn en Canberra, Australia. Assange regresó ayer a su tierra natal a bordo de un avión chárter. Foto Ap



JIM CASON Y DAVID BROOKS

CORRESPONSALES WASHINGTON Y NUEVA YORK

El primer debate entre los contendientes para gobernar el país más poderoso del mundo se prepara como si fuera una noche de lucha libre: uno de los candidatos demanda pruebas de droga para ambos, cada uno esta burlándose del otro y ambos buscando cómo influir sobre los árbitros —en este caso dos conductores de la cadena CNN— en su manejo del combate verbal y controlar al que busque violar las reglas.

El debate entre los principales dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos programado para esta noche será por mucho el evento más visto de la contienda electoral hasta la fecha; según sondeos, una mayoría de los adultos dicen que verán por lo menos una parte.

Para los dos candidatos, ésta es una oportunidad para intentar romper el empate en las preferencias menos de cinco meses antes de la elección. El promedio de las encuestas más recientes calculadas por *The New York Times*, registran un empate de 46 por ciento de apoyo para cada uno (que es positivo para Joe Biden, quien perdía).

En una producción muy bien orquestada, el presidente Biden se encontrará con el ex mandatario Donald Trump en los estudios de CNN en Atlanta con condiciones negociadas sobre cuánto tiempo antes de que se corte el micrófono

PARA MUCHOS, SERÁ MÁS SHOW QUE FORO DE IDEAS

# Hoy debaten Biden y Trump: primer round para desempatar sondeos

de cada quien en su turno (dos minutos), que se permite tener en el podio (pluma, papel y una botella de agua) y que no (tarjetas con texto o cualquier otro material con texto).

A diferencia de un combate de lucha libre, no habrá público en vivo, y los moderadores de CNN, Dana Bash y Jake Tapper, se han comprometido a facilitar el intercambio, pero no ser "participantes" o verificadores de lo dicho. Esto es un concurso entre los dos candidatos presidenciales más viejos de la historia que abiertamente han expresado su desprecio y hasta odio al otro y diferencias marcadas sobre sus proyectos políticos.

El concurso marca la primera vez que habrá en el *ring* del debate un candidato que es criminal convicto y que aún enfrenta por lo menos dos juicios federales y uno estatal sobre su papel en buscar interferir y descarrilar un proceso electoral y por manejo indebido de documentos secretos de seguridad nacional.

Según sondeos, la opinión nacional de la mayoría es que no quieren a ninguno de los dos en la presidencia. Seis de cada 10 estadunidenses dicen que tienen una percepción desfavorable de ambos candidatos, según la cifra más reciente de AP/NORC.

Para Biden, uno de los grandes retos es superar las percepciones de deterioro físico y mental por su edad que lo han perseguido dentro y fuera del Partido Demócrata. Biden anotará puntos si logra sencillamente mantenerse parado en su podio por dos horas, responder coherentemente a preguntas y hacer algunos ataques verbales contra su contrincante.

La campaña del ex presidente Trump, dedicada durante los últimos seis meses a burlarse del "somnoliento Joe", difunde videos de sus tropiezos y errores, y sugiere que su capacidad mental debería de ser evaluada, ahora se dio cuenta de que redujeron tanto las expectativas que en los últimos días han tenido que reconocer que Biden tiene amplia experiencia y es un opositor hasta ágil.

#### Uso de drogas

Trump ha acusado que si Biden se desempeña bien, probablemente sería resultado de que le dieron drogas. Bromeó en un mitin de campaña que "estoy seguro que estará preparado. ¿Dónde quedó toda esa cocaína que se perdió hace un mes?" En 2020, Trump demandó que Biden aceptara un examen antidrogas, y lo ha repetido ahora de nuevo.

Con más de 50 años en el servicio público, Biden cuenta con amplia experiencia para abordar toda una amplia gama de asuntos, desde po-

lítica exterior, sus éxitos en negociaciones políticas, los beneficios para el público de sus iniciativas económicas y sociales, y siempre ha tenido el talento de "conectar" con públicos de gente trabajadora al hablar del pueblo industrial donde creció en Scranton, Pensilvania, y más.

Pero todo eso no necesariamente ayuda al enfrentar el torrente de mentiras y declaraciones falsas que siempre suelta Trump. Entre estas, el ex presidente ha dejado claro que hablará de las "fronteras abiertas" y el peligro de los inmigrantes, la situación económica, y otros temas que son parte de su repertorio.

La campaña de Biden expresó su molestia cuando CNN anunció que los conductores no estarán verificando los hechos en las afirmaciones de cada candidato durante el debate (aunque otros medios y las redes sociales lo harán). Pero sí usarán los problemas legales del ex presidente como parte de su arsenal. "La elección es entre un criminal convicto quien sólo le importa a sí mismo y un presidente que está luchando por tu familia", afirma un espot preparado por la campaña de Biden.

Respondiendo, Trump, como siempre usando los ataques en su contra, subió a su red social—Truth Social— que Biden debería de estar contento de que no se verificarán los hechos, pues "ese hombre es un máquina caminante de mentiras".

Pero los hechos y las verdades, como demuestran los sondeos, probablemente no determinarán esta elección. Y el jueves por la noche, muchos estarán observando el debate más para ver si uno de estos viejos se tropieza, se pierde o si parece débil. O sea, es por ahora más espectáculo que un foro para presentar las propuestas para el futuro del país.

Esta es la primera vez en que ambos se rencuentran desde su último debate en octubre de 2020. Habrá un segundo y último debate en septiembre.

La lucha libre esta programada para el jueves a las 19 horas (hora de México). Como tantos torneos deportivos, en un volado, ganado por el equipo de Biden, el presidente optó estar en el podio del lado derecho y dejar que Trump tuviera la última palabra de la noche. Todos ya están debatiendo sobre la decisión. En tanto, ya empiezan las apuestas mientras los luchadores se ponen sus máscaras.

◀ Trabajadores ultiman detalles, ayer, para el debate electoral de esta noche en Atlanta, Georgia. Foto Ap



**AFP** 

WASHINGTON

El número de migrantes interceptados en la frontera entre Estados Unidos y México ha caído "en más de 40 por ciento" desde que hace tres semanas entró en vigor un decreto que restringe la entrada, informó ayer un portavoz de la Casa Blanca.

A principios de junio el presidente demócrata Joe Biden firmó una orden ejecutiva que autoriza el cierre de la frontera con México a los

#### Baja 40% cifra de migrantes interceptados en la frontera con México, asegura la Casa Blanca

migrantes que solicitan asilo cuando haya más de 2 mil 500 cruces irregulares en el promedio de siete días. Prevé que se reabra cuando la cifra baje a mil 500.

El decreto incluye excepciones, como los menores que viajan solos, las víctimas de "una forma grave de tráfico", los migrantes con un visado y aquellos que lleguen a un puerto de entrada mediante una vía legal como la aplicación móvil CBP One.

Además de posibilitar el cierre de la frontera, el decreto endurece los estándares para examinar las solicitudes de asilo y favorece las deportaciones aceleradas.

"El promedio de intercepciones en siete días de la Patrulla Fronteriza ha disminuido más de 40 por ciento a menos de 2 mil 400" por día, precisó el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

Es el nivel más bajo desde el 17 de enero de 2021, añadió.

A lo largo de estas semanas el DHS ha expulsado "a más de 24 mil personas a más de 20 países" en más de 100 vuelos internacionales de repatriación, informa el comunicado.

En mayo la Patrulla Fronteriza estadunidense interceptó 170 mil 723 veces a migrantes y solicitantes de asilo, en su mayoría latinoamericanos, que cruzaron irregularmente la frontera con México, según datos oficiales.

Hasta finales de mayo pasado lo ha hecho en más de 900 mil ocasiones y más de 8 millones de veces desde que Biden asumió el cargo en enero de 2021. EL CASO COMPETE A PROFEPA Y CONAGUA, SEÑALA

# Gobierno de Veracruz impone cierre temporal y parcial de Granjas Carroll

#### La compañía, reincidente en mal manejo de desechos

IVÁN SÁNCHEZ Y YADIRA LLAVEN

CORRESPONSAL

Y LA JORNADA DE ORIENTE

Seis días después del asesinato de dos hermanos campesinos que se manifestaban en la carretera Puebla-Perote, el gobierno de Veracruz clausuró temporalmente la planta porcícola Granjas Carroll, ubicada en los límites entre ambos estados, por el incumplimiento de recomendaciones sobre el manejo de aguas y lagunas de lixiviados.

Desde hace más de una semana, decenas de labriegos exigen el cierre de esa empresa trasnacional, a la que acusan de contaminar los mantos acuíferos y acaparar el agua, en perjuicio de los agricultores de la Cuenca Libres-Oriental.

El pasado jueves, la manifestación fue reprimida por elementos de la Fuerza Civil, quienes dieron muerte a los hermanos Jorge y Alberto Cortina Vázquez, integrantes del Movimiento en Defensa del Agua en la Cuenca Libres Oriental, y dejaron heridos a varios pobladores.

Cuatro días después, el gobierno de Veracruz, encabezado por el morenista Cuitláhuac García Jiménez, anunció la disolución de la Fuerza Civil, agrupamiento de élite que dependía de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Ayer, en rueda de prensa, el secretario de Medio Ambiente de Veracruz, Juan Carlos Contreras Bautista, dio a conocer que la Pro-



curaduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) clausuró parcialmente las instalaciones de Granjas Carroll en el poblado de Totalco, municipio de Perote.

Aclaró que aunque la acción temporal fue ejecutada por la dependencia a su cargo, las eventuales sanciones contra la compañía son competencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), las cuales, expuso, cuentan con información y los expedientes sobre descargas y aprovechamiento del agua.

La Jornada de Oriente ha buscado comunicación con la Conagua y la Profepa en Puebla, pero no han respondido las solicitudes de información sobre Granjas Carroll.

El gobernador de Puebla, Salomón Céspedes Peregrina, dijo el martes que su administración respaldará a los labriegos de la región e incluso informó que se instaló una mesa de diálogo con las empresas asentadas en la cuenca Libres-Oriental.

El mandatario morenista adelantó que si empresas como Granjas Carroll contaminan el agua serían sancionadas y "caería todo el peso de la ley" en su contra por infringir normas ambientales y de sanidad.

Contreras Bautista precisó que el cierre obedece al mal manejo de aguas residuales, lo cual también es asunto de competencia estatal, aunque autoridades federales deben efectuar revisiones en relación a otros rubros.

"Estamos en proceso de revisión de las autorizaciones sobre residuos y manejo de aguas en el municipio de Perote", detalló.

Comentó que años atrás se realizaron supervisiones en las granjas y

se detectaron diversas irregularidades, por lo que se aplicaron multas y otras sanciones a la empresa.

"Nosotros solamente podemos ver el tema de residuos, pero quien da seguimiento a las descargas y el aprovechamiento es la Conagua, que autoriza, y la Profepa, que supervisa el cumplimento", insistió.

Advirtió que en caso de que Granjas Carroll no remedie las afectaciones, la clausura podría extenderse.

Aseguró que autoridades ambientales tanto estatales como federales seguirán trabajando en coordinación para encontrar una solución al problema que durante años han denunciado los campesinos.

En este contexto, más de medio centenar de organizaciones sociales condenaron las violaciones al derecho a la protesta en Veracruz, luego del homicidio de los campesinos Jorge y Alberto Cortina Vázquez a

El cierre temporal de la planta de Granjas Carroll en el municipio de Perote, Veracruz, fue confirmado por el secretario de Medio Ambiente estatal, Juan Contreras. Foto La Jornada

manos de elementos de la Fuerza Cívica estatal.

Tras expresar su preocupación por estos hechos, exigieron a la Fiscalía General de la República realizar una investigación "exhaustiva, diligente, profesional, imparcial, independiente y objetiva" sobre el uso excesivo de la fuerza y las ejecuciones extrajudiciales cometidas por elementos de seguridad estatal. Subrayaron que las indagatorias deben extenderse a la cadena de mando.

Con información de Jared Laureles y Jessica Xantomila

#### Turismo deja enfermedades y escasez de agua en las Barrancas del Cobre

**JESÚS ESTRADA** 

CORRESPONSAL CHIHUAHUA, CHIH.

Representantes de las comunidades rarámuris de Huitosachi, Bacajípare y Bosques de San Elías Repechique denunciaron el incremento de enfermedades por desnutrición y falta de agua potable en el área del Parque Nacional Barrancas del Cobre, donde hoteles y empresas turísticas, aseguran, han contaminado los arroyos y secado los manantiales.

En una rueda de prensa que ofrecieron ayer en esta ciudad, los indígenas rechazaron la instalación de

proyectos de turismo en su territorio ancestral por parte de empresarios mestizos de la capital del estado y del poblado de Creel, municipio de Bocoyna, quienes se ostentan como dueños de los predios.

Acusaron que los hoteles vierten aguas grises y negras a los arroyos, lo cual, aunado a la presencia de turistas que transitan en cuatrimotos y vehículos todo terreno tipo *razers* en el bosque, ha modificado y contaminando los cauces.

En consecuencia, los manantiales que abastecían a las comunidades están secos, el agua disponible en los arroyos es mínima y está sucia, por lo cual los rarámuris deben pagar pipas para obtener agua limpia y potable, situación que se agravó este año por la sequía.

En el caso de la comunidad de Huitosachi, niños y adultos han enfermado por tomar agua contaminada, pues todas las descargas del drenaje del pueblo turístico de Areponapuchi, municipio de Urique, son vertidas sin tratamiento a los arroyos Batochique y Recayna.

Areponapuchi se ubica en la parte alta de las Barrancas del Cobre, en la estación Divisadero del tren Chihuahua-Pacífico (Chepe), donde hoteles como Mansión Tarahumara rentan habitaciones a turistas, muchos de ellos extranjeros, a precios hasta de 3 mil pesos por noche, y ofrecen amenidades que incluyen

tinas de hidromasaje y alberca.

Por el severo estiaje y la falta de nevadas el invierno pasado, no habrá cosecha de maíz ni de frijol, y los apoyos del gobierno federal como el programa Sembrando Vida son insuficientes, señalaron los indígenas.

Eva Pérez, representante de Bosques de San Elías Repechique, aseguró que familias completas se han visto obligadas a migrar hacia ciudad Cuauhtémoc o Chihuahua capital para buscar sustento.

Lorenzo Moreno, representante de Bacajípare, explicó que los pobladores que deciden mantenerse en sus pueblos están comprando el agua para subsistir, la cual tienen que traer desde Creel o San Rafael, en garrafones o pipas a un costo elevado.

Explicaron que propusieron un plan de desarrollo regional al gobierno de Chihuahua, encabezado por la panista María Eugenia Campos, para que las localidades rarámuri obtengan beneficios del desarrollo turístico, pero la propuesta ha sido ignorada.

Mencionaron que no tienen acceso a recursos del Fideicomiso Barrancas del Cobre, que apoya el desarrollo turístico; no hay proyectos para la captación de agua de lluvia o represas y tienen que padecer las consecuencias de la instalación de hoteles y la llegada masiva de visitantes.



**REUNIÓN TRAS HORAS DE ESPERA** 

# Padres de víctimas de la guardería ABC reprochan a Norma Piña vicios del PJ

Los jueces, "muy garantistas" con los responsables de la tragedia, señalan ante la presidenta de la SCJN

#### IVÁN EVAIR SALDAÑA Y CÉSAR ARELLANO

Luego de insistir durante horas, padres y madres de las víctimas del incendio en la guardería ABC, ocurrido en 2009 en Hermosillo, Sonora, se reunieron con la ministra presidenta de la Suprema Corte de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, a quien solicitaron que elimine "las tácticas dilatorias" en el Poder Judicial de la Federación (PJF) que mantienen a los responsables en la impunidad.

Exhortaron a la SCJN a enfocarse en las carpetas de investigación que están pendientes, sobre todo las que vinculan a ex funcionarios y dueños del inmueble.

"Denunciamos todo lo que está haciendo mal el Poder Judicial en este asunto. La ministra nos dijo que no estaba enterada y se comprometió a revisar cómo está el caso, principalmente en la cuestión penal. La siguiente semana vamos a reunirnos con sus colaboradores para que nos brinden respuestas a nuestras peticiones", señaló Patricia Duarte, madre de una de las víctimas, tras la reunión que duró casi una hora.

"Nos escuchó. Expusimos la inconformidad que tenemos ante el Poder Judicial por no ejecutarse las sentencias que ya están firmes. También denunciamos que hay complicidad de ciertos juzgadores con los sentenciados", entre ellos funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, imputados por homicidio y lesiones dolosas por el incendio ocurrido en la guardería ABC, donde hace 15 años murieron 49 menores de edad y 38 resultaron lesionados.

#### Nadie en la cárcel a 180 meses de la tragedia

Horas antes, el grupo de familias se plantó frente la SCJN en demanda de que los recibiera la ministra Piña Hernández. A las 14 horas llegó fuera del edificio de la Corte un grupo de 23 padres con un documento que buscaban entregar personalmente a la funcionaria, en el cual relatan las "omisiones y complicidades" en el PJF. Acusaron que a 180 meses de la tragedia "no hay nadie en la cárcel".

"Desde hace años que los jueces son muy garantistas con los responsables; sin embargo, a nosotros no nos escuchan, y la mejor prueba que puedo dar es que a 15 años ninguno ha pisado la cárcel y los siguen protegiendo. Es con ella con quien queremos hablar", insistió Patricia Duarte.

En las pancartas con las que llegaron los padres a la SCJN se leían frases como "Poder Judicial protege a homicidas de 25 niñas y 24 niños de la guardería ABC" y "Poder Judicial: exigimos se ejecuten las sentencias. 15 años de impunidad".

Personal de la Corte los atendió e informó que Piña no se encontraba en el edificio sino en una de las sedes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en Insurgentes Sur 2417, en la alcaldía Álvaro Obregón de la capital mexicana.

Los manifestantes se empeñaron en ser recibidos y exigieron que ella se trasladarse a la Corte para hablar con ella, pues de lo contrario no se moverían.

Al no obtener respuesta, una hora después, a las 15:20 horas, el mismo personal les informó que la ministra Piña los atendería en la tarde en el edificio del CJF, adonde se transportaron.

"Lo menos que esperamos de la ministra es que haya resultados, que tome cartas en el asunto y destrabe esto, porque como le comentamos, vemos muy garantista al Poder Judicial con los responsables de la muerte de nuestros hijos y a nosotros no nos escuchan", reiteraron los familiares.

#### Asesinan a la activista gay Valentina Sodi en Morelos

RUBICELA MORELOS CRUZ

CORRESPONSAL CUERNAVACA, MOR.

José Miguel N, conocido como Valentina Sodi, activista integrante de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual, intersexual, queer y asexual, fue asesinado la noche del martes cerca del bar Alebrijes, ubicado en el municipio de Temixco, informaron fuentes policiacas.

Este miércoles el gobierno de Morelos lamentó el "cobarde" homicidio y exigió a la fiscalía estatal, a cargo de Uriel Carmona, "una investigación seria, profesional, transparente y con perspectiva de diversidad y de género que garantice

el esclarecimiento de los hechos".

Llamó a la sociedad y a los medios de comunicación a no "estigmatizar" ni "revictimizar" a José Miguel. Anunció que dará apoyo y acompañamiento a los familiares,

Reconoció la labor de quienes defienden las garantías individuales en la entidad y señaló que hoy más que nunca debe seguir el trabajo por el derecho de las minorías sexuales a tener una vida libre de violencia".

De acuerdo con el reporte de la policía de Temixco, José Miguel fue ultimado alrededor de las 20 horas por dos pistoleros que iban a bordo de una motocicleta. Al llegar, los paramédicos confirmaron que Valentina Sodi había fallecido a causa de dos tiros en el tórax.

#### Claudia Delgadillo exige repetir comicios en Jalisco

La ex candidata de Morena a la gubernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo, aseguró ayer en conferencia de prensa en el Senado que el gobierno estatal, en "complicidad" con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), cometió "un gran fraude electoral", por lo que pidió la anulación de los comicios.

En respuesta, Movimiento Ciudadano exigió al partido guinda reconocer el triunfo de Pablo Lemus y que "deje de fabricar pruebas y hacer montajes burdos para intentar engañar a la población".

El coordinador de los senadores emecistas, Clemente Castañeda, resaltó que la impugnación de Morena ante el tribunal electoral jalisciense "no aportó ni una sola prueba real para demeritar la victoria" de su correligionario.

Según el legislador, la queja que presentó Morena "no tiene pies ni cabeza: piden recuento de votos, pero también quieren anular la elección". Sostuvo que se instalaron en Jalisco casi 11 mil casillas, pero Morena sólo presentó 11 videos de redes sociales que "no prueban nada".

Agregó que Morena también acusa que hubo bodegas donde se resguardaba material electoral que quedaron abiertas y sin vigilancia, pero no aporta fotos ni videos ni testimonios que prueben sus dichos.

En este contexto, el IEPC de Jalisco informó que recibió 132 juicios de inconformidad, que remitió al Tribunal Electoral del Estado.

Georgina Saldierna, Fernando Camacho y Juan Carlos G. Partida, reporteros y corresponsal

#### La UAT es aliada de la transformación que impulsamos en Tamaulipas: Villarreal

CIUDAD VICTORIA, TAMPS.

El gobernador Américo Villarreal Anaya ofreció todo su respaldo para lograr los objetivos que ha trazado el rector Dámaso Anaya Alvarado en el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Al asistir como invitado de honor a la presentación del documento que marcará el rumbo de la UAT en el periodo rectoral 2024-2028, reconoció a la máxima casa de estudios como aliada de la transformación que impulsa para Tamaulipas.

"Solo quiero decir, señor rector, el orgullo que es para mí declararme nuevamente un aliado incondicional de la renovación institucional y del fortalecimiento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que está consiguiendo", expresó, tras celebrar el plan de trabajo de Dámaso Anaya y el compromiso de la comunidad universitaria.

"Amigas y amigos, bienvenidos a esta nueva etapa de impulso a la responsabilidad social universitaria, de regeneración institu-



cional, de unidad, entendimiento y colaboración entre las y los integrantes de esta gran comunidad", resaltó el mandatario.

"Les felicito nuevamente; reitero que es un honor estar en este acto de tanto significado y poder sumarme con ustedes a la voz universitaria que celebra su historia, su destino y su transformación. Verdad, Belleza y Probidad", asentó Américo Villarreal. DAÑOS POR LLUVIAS EN 44 MUNICIPIOS DE CHIAPAS

# Se ahogan madre e hija tras caer su automóvil a la presa La Boca, en NL

Inundaciones en localidades conurbadas del Edomex

#### **DE LOS CORRESPONSALES**

Una mujer y su hija adolescente murieron ahogadas cuando el automóvil en el que viajaban cayó a la presa La Boca, en el municipio de Santiago, Nuevo León, la cual se encuentra llena debido a las lluvias que dejó la tormenta tropical *Alberto*.

De acuerdo con el reporte, la noche del martes la conductora de la unidad perdió el control del volante al pasar por la orilla del embalse, en la carretera a San Mateo, con dirección a Los Cavazos, por lo que el vehículo volcó y se precipitó al agua.

Las víctimas fueron identificadas como Brenda Esmeralda Alanís Sáenz, de 37 años, y su hija Brenda Milagros Guerrero Alanís, de 15; una amiga de esta última, llamada Brittany Vanessa González, de 13 años, resultó con algunos golpes, por lo que fue trasladada a la clínica 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En tanto, por segunda vez en seis días, en La Boca se realizó ayer un desfogue de 50 metros cúbicos de líquido por segundo debido a que volvió a alcanzar su nivel de aguas máximas ordinarias—llegó a 101.6 por ciento de su capacidad—,

informó Luis Carlos Alatorre Cejudo, director regional de la Comisión Nacional del Agua.

#### Almacenamiento óptimo

El gobernador Samuel García dio a conocer que todos los tanques de distribución de la zona metropolitana de Monterrey tienen un almacenamiento óptimo, por lo que no habrá problemas de abastecimiento, a excepción del municipio de Santa Catarina, donde se reportaron desperfectos en las tuberías.

El mandatario detalló que actualmente se cuenta con un suministro de 16 mil litros de agua por segundo para la ciudad, que equivale al promedio que consume la población en verano; no obstante, recordó que no es recomendable beber el líquido porque aún tiene niveles de turbiedad muy altos.

En tanto, en Chiapas, las precipitaciones que hubo entre el 14 y 24 de junio provocaron daños en 44 municipios, así como en casi 12 mil hectáreas de cultivos de plátano en Tapachula y Suchiate, indicó la Secretaría de Protección Civil Estatal.

La dependencia detalló que sufrieron afectaciones unas 340 viviendas, así como dos jardines de niños; además, dos poblados quedaron incomunicados por el deterioro en dos puentes vehiculares en los tramos Palenque-La Libertad y Palenque-Ejidos San Lorenzo.

En Ecatepec, estado de México, más de 80 casas y comercios de 15 calles de la colonia Jardines de Morelos amanecieron inundadas ayer después de que llovió la noche del martes y la madrugada del miércoles; el nivel del agua rebasó 40 centímetros de altura.

Por la tarde, un número no determinado de domicilios y negocios de la zona oriente del estado de México resultaron afectados por inundaciones en Nezahualcóyotl, Chicoloapan, La Paz y Chimalhuacán.

Este último fue el municipio más afectado, pues las aguas broncas provenientes del cerro generaron una corriente que se extendió por varios kilómetros; además, fue suspendido el servicio de la línea 2 del sistema de transporte articulado Mexibús.

En el barrio de Santa María Nativitas se inundó parte del centro comercial Plaza Chimalhuacán y el agua ingresó a las instalaciones de la cadena Cinépolis.

Raúl Robledo, Edgar H. Clemente, Javier Salinas y René Ramón



# Investiga grupo de geólogos aparición de grietas en Tula

#### DE LA REDACCIÓN

La Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas envió a un grupo de geólogos al municipio de Tula para investigar las causas de las grietas hasta de tres kilómetros de largo que se formaron en el suelo de la demarcación durante el paso de la tormenta *Alberto*.

Las fisuras surgieron el domingo pasado en las inmediaciones de la comunidad Congregación El Carmen, así como en los ejidos Emilio Vázquez Gómez y San Juan.

De acuerdo con pobladores de la región, las aberturas tienen alrededor de tres metros de profundidad; hasta el martes estaban vacías, "de hecho, nunca se les miró agua", sin embargo, este miércoles se llenaron de un líquido cuya procedencia se desconoce.

Los boquetes provocaron temor entre habitantes de Tula, ante el riesgo de que la tierra "se trague" sus viviendas. Los surcos se extendieron hasta la carretera que conecta a las localidades perjudicadas con la cabecera municipal, lo que implica el riesgo de que los pobladores queden incomunicados.

El secretario de Obras Públicas estatal, Pedro Cepeda Anaya, informó que se elaborará un dictamen al respecto. Agregó que "andan unos geólogos realizando unas verificaciones" y esperaba recibir el dictamen técnico. Además sostuvo,

▲ Una de las grietas que aparecieron el domingo pasado en la comunidad de Congregación El Carmen, así como en los ejidos Emilio Vázquez Gómez y San Juan, municipio de Tula, Tamaulipas. Foto La Jornada

sin tener opiniones de especialistas, que los estragos se debieron a "la sequía muy prolongada.

"Los geólogos van a identificar todas las (brechas) que hubo. No son fallas geológicas, son por la sequía prolongada", insistió.

De su lado, residentes de Tula consideraron que las hendiduras se debieron a la sobrexplotación de los mantos acuíferos. Asimismo, les llamó la atención que surgieron durante las fuertes lluvias de la tormenta tropical *Alberto*, aguaceros que provocaron muy potentes escurrimientos de agua sobre tierra poco firme por la sequía excepcional que padece el municipio de Tula.

En fotografías difundidas por vecinos de las comunidades rurales afectadas se observa que las grietas llegaron a escasos metros de las viviendas. Lugareños dijeron temer que sus casas terminen sepultadas por la tierra, con lo que perderían el patrimonio que han reunido durante años.

Con información de Martín Sánchez, corresponsal

# Ofrecen disculpas a deudos de víctimas de socavón en Morelos

RUBICELA MORELOS CRUZ CORRESPONSAL CUERNAVACA, MOR.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) ofrecieron disculpas a las familias de las dos víctimas del socavón que se abrió en la Autopista del Sol, a la altura del kilómetro 93 del Paso Exprés, el 12 de julio de 2017, y a la de un hombre que pereció el 12 de octubre de 2016 por deficiencias en el trazo del libramiento de la autopista México-Cuernavaca.

El acto se realizó ayer en el zócalo de Cuernavaca, donde el director general de la SICT en Morelos, Óscar Rigoberto Coello Rodríguez, y el director de Operación Técnica y Seguimiento de Banobras, Sergio Enrique Sánchez, pidieron perdón como parte del cumplimiento de la recomendación 34/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que envió a su director de Seguimiento de Recomendaciones, César Eduardo Medel.

Juan Mena Ruiz, de 59 años de edad, y su hijo Juan Mena Romero, de 33, perecieron asfixiados cuando el vehículo en el que se desplazaban cayó en una grieta formada en el libramiento, que dos meses antes fue inaugurado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el ahora ex gobernador Graco Ramírez.

#### Indemnizaciones pendientes

La tercera víctima, Ricardo Popoca Hinojosa, de 29 años, murió al recibir una descarga eléctrica mientras pasaba en motocicleta al momento en que trabajadores del gobierno estatal pretendían mover un poste de luz que estorbaba para realizar la ampliación de la autopista.

Únicamente acudió a la ceremonia Raquel Vargas Orbe, esposa de Popoca Hinojosa; parientes de los otros dos fallecidos no estuvieron.

"El sentimiento que tenemos es doloroso y esta disculpa la tuvimos que esperar ocho largos años", dijo Vargas Orbe. Agregó que perdió a su cónyuge por negligencia de las autoridades y no quedó satisfecha con la disculpa.

Ricardo Popoca González, padre de Popoca Hinojosa, expuso que las disculpas no repararán la pérdida de su hijo, y tampoco el dinero de la indemnización, que hasta ahora no han entregado a sus nietos las empresas Aldesa, Epccor, Orva Ingeniería y SACC Ingeniería, encargadas de la construcción del Paso Exprés.



|                              |                           |                         |                               | ÍNDICE         | S MÁXIMO       | S DE CALIDAD I               | DEL AIRE HAS              | TA LAS 19 I             | HORAS DE AYER                 |                |                |                                                              | HOY NO CIRCULA                                                                        |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ozono<br>Noroeste<br>Noreste | <b>máximo</b><br>49<br>63 | <b>hora</b><br>13<br>14 | Centro<br>Suroeste<br>Sureste | 57<br>63<br>44 | 13<br>16<br>13 | pm-10<br>Noroeste<br>Noreste | <b>máximo</b><br>41<br>34 | <b>hora</b><br>07<br>07 | Centro<br>Suroeste<br>Sureste | 35<br>20<br>25 | 09<br>07<br>07 | Contingencia F-1: 150 puntos<br>Contingencia F-2: 200 puntos | VERDE Todos los vehículos con hologramas 1 y 2 cuya terminación de placas sean 1 y 2. |

EX ASESORA DE CAROLINA DEL ÁNGEL ES DIPUTADA SUPLENTE DE UN PANISTA

# Morena pide renuncia de consejera del IECM por conflicto de intereses

Argumenta que debió excusarse cuando votó sobre las diputaciones plurinominales

#### SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA

La bancada de Morena en el Congreso local pidió la renuncia de la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) Carolina del Ángel Cruz, al no excusarse de la votación de diputaciones plurinominales, ya que una de sus ex asesoras, Marisol de la Barrera Pérez, es diputada suplente del panista Diego Garrido López.

Luego de que La Jornada informara que ese partido tramitó una denuncia ante la Contraloría interna del IECM por estos hechos, los morenistas respaldaron la queja, pues a su consideración la consejera incurrió en "un evidente conflicto de intereses y tráfico de influencias", lo que implica actos graves en el ejercicio de su cargo, pues ponen en duda su papel como árbitro electoral.

Agregaron que su actuar es contrario a la normatividad interna del instituto, la cual establece que los consejeros electorales están impedidos para intervenir en la atención, tramitación o resolución de asuntos que tengan interés personal o para terceras personas con las que mantengan o hayan mantenido relaciones profesionales o laborales.

Por su parte, la diputada Xóchitl Bravo llamó a investigar las acusaciones de nepotismo dentro del IECM, "en específico con esta

consejera", quien antes ya se había excusado de votar un acuerdo de asignación de diputaciones, ya que la legisladora del PAN Daniela Álvarez guarda relación de parentesco de segundo grado con su hijo.

En conferencia de prensa, la coordinadora de la bancada mayoritaria, Martha Ávila, negó que esta acción se trate de una venganza en contra de Del Ángel, quien junto con su compañera Erika Estrada fueron las dos consejeras que votaron en contra del acuerdo para que se le otorgaran más diputaciones plurinominales a Morena en la tercera legislatura.

"Nosotros estamos apelando el conflicto de intereses. Nosotros vamos a asumir en este proceso del tema de las plurinominales, que ahora está en el tribunal de la Ciudad de México, después la sala regional, posteriormente la sala superior y que tenemos claro va a llegar hasta ese momento y vamos a respetar lo que resuelvan las autoridades. No es un asunto de venganza".

Del Ángel, quien concluirá su gestión el 30 de septiembre, ha sido acusada por Morena de presunta cercanía con los panistas de la ciudad. Precisamente en redes sociales hay fotografías de ella con políticos del blanquiazul; por ejemplo, en una publicación de 2021 está junto al diputado Diego Garrido López para hablar de "su visión sobre la agenda pendiente en materia electoral".



La consejera, junto con su compañera Erika Estrada, votó en contra de asignar más diputados

plurinominales para el partido guinda luego de su triunfo electoral. Foto tomada de sus redes sociales

#### SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA

Nora Arias Contreras, presidenta del PRD en la Ciudad de México, lo dice claro: "No vamos a seguir cargando a gente como Jesús Zambrano, que siempre vivieron del partido", luego de acusar al líder nacional de ese partido de intentar apoderarse de la dirigencia local tras perder su registro en las elecciones del 2 de junio.

En entrevista, la líder estatal que está próxima a cumplir cuatro años en su puesto, aseguró que Zambrano se apoderó de las prerrogativas que corresponden al comité local y de varios estados, por lo que en la capital no se pudo invertir en campañas del sol azteca en el proceso electoral; pese a eso, el PRD alcanzó el porcentaje mínimo para mantener su registro local.

Asimismo, lo acusó de man-

## Jesús Zambrano ha intentado apoderarse de la dirigencia local del PRD, denuncia su líder

#### Acusó al presidente nacional de quedarse con recursos

darles al interventor del Instituto Nacional Electoral para revisar las finanzas de ese partido en la ciudad, ante quien buscan desvincular los movimientos financieros de la administración nacional para luego gestionar el trámite de registro ante el órgano electoral con el fin de "hacer un nuevo PRD Ciudad de México".

Si bien comentó que su gestión

concluye en agosto, aún espera la resolución de las autoridades electorales ante la pérdida del registro nacional, pues es un caso excepcional, por lo que considera una responsabilidad esperar a las conclusiones.

Al preguntársele si podrá usar las siglas, al igual que el logotipo luego de que fueron registrados como marca ante el Instituto Mexicano de

la Propiedad Industrial, reconoció que el tema se debe analizar legalmente o incluso buscar alternativas junto con la militancia.

#### "Estoy abierta a legislar"

Sobre su escaño en la próxima legislatura, Arias adelantó que el PRD en el Congreso capitalino se mantendrá como asociación parlamentaria para tener un lugar en la Junta de Coordinación Política.

"Yo voy a mantenerme como PRD, aunque esté sola, es decir, aunque sólo haya esa posición para hacerle frente a nuestro partido", y aseguró que en el ámbito parlamentario es diferente la conformación de una alianza como la de Va por México, ya que se requiere generar consensos con las diversas bancadas con la finalidad de sacar adelante iniciativas y/o reformas.

Sobre si votaría por el perfil de un fiscal general de Justicia respaldado por Morena, señaló: "Tendríamos que ver si la persona da resultados; si la persona que están proponiendo tiene la confiabilidad, hay que hacerlo, no queremos meter en tema de conflictos a la ciudad, necesitamos gobernabilidad. Estoy abierta a legislar".

–¿Nora Arias no se va del PRD?

–Jamás.

CASAS DE TOPILEJO RESULTARON AFECTADAS

# Fuerte lluvia inunda colonias de Iztapalapa, Tláhuac y Tlalpan

**DE LA REDACCIÓN** 

La intensa lluvia de ayer por la tarde en la zona oriente de la ciudad ocasionó inundaciones en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, mientras en el pueblo de San Miguel Topilejo, en Tlalpan, al menos nueve viviendas resultaron afectadas al ingresar agua con lodo del cerro Tetequilo, durante un prolongad aguacero la noche del martes.

Personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de bomberos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y brigadas del operativo Aguas con las lluvias realizaron labores de liberación de coladeras y el retiro de basura en media docena de puntos con anegamientos en las colonias La Era, Santa María Aztahuacan, Consejo Agrarista, La Colmena, Reforma Política y Santa Martha Acatitla.

En esta última, el agua que se acumuló sobre la calzada Ignacio Zaragoza entró en algunos establecimientos debido a las olas ocasionadas por los vehículos al circular por la vialidad, mientras sobre la avenida Jalisco, de Santa María Aztahuacan, entre las calles Naranjo y San Miguel, un vehículo quedó varado.

En Tláhuac, la falta de capacidad del drenaje causó anegaciones en calles de las colonias Nopalera, Miguel Hidalgo y Santiago Zapotitlán, así como en las unidades habitacionales Santa Verónica y Herradura Tlaxcanes.

En Zapotitlán, el líquido acumulado en un tramo de la avenida Tláhuac y la calle Aquiles Serdán obligó al cierre de la vialidad a fin de evitar que el desplazamiento del agua por la circulación de los vehículos ingresara a los negocios.

En la colonia Miguel Hidalgo el agua se estancó en el patio de la primaria Doctor Jaime Torres Bodet, en las calles Don Giovani y Gregorio Allegri, mientras en Nopalera el principal encharcamiento se registró en la calle Elixir de Amor.

En Tlalpan, nueve viviendas de San Miguel Topilejo resultaron afectadas por la filtración de agua durante la lluvia de la noche del martes y la madrugada de ayer, en la mayoría mezclada con lodo que arrastró de desprendimientos de tierra del cerro Tetequilo.

Las autoridades de la alcaldía activaron el programa Tlalpan Contigo para apoyar a los damnificados en la reposición del mobiliario dañado una vez que concluya la evaluación de las afectaciones, que empezó luego de que se realizaron trabajos de limpieza una vez que se desalojó el agua y los sedimentos de las viviendas.

Por su parte, la alcaldía Miguel Hidalgo anunció que tiene identificados 27 puntos en la demarcación susceptibles de inundación por fuertes precipitaciones debido a la insuficiencia de la capacidad del drenaje.

▶ Bomberos atendieron un encharcamiento en la calzada Ignacio Zaragoza, en Santa Martha Acatitla. Foto cortesía del Heroico Cuerpo de Bomberos

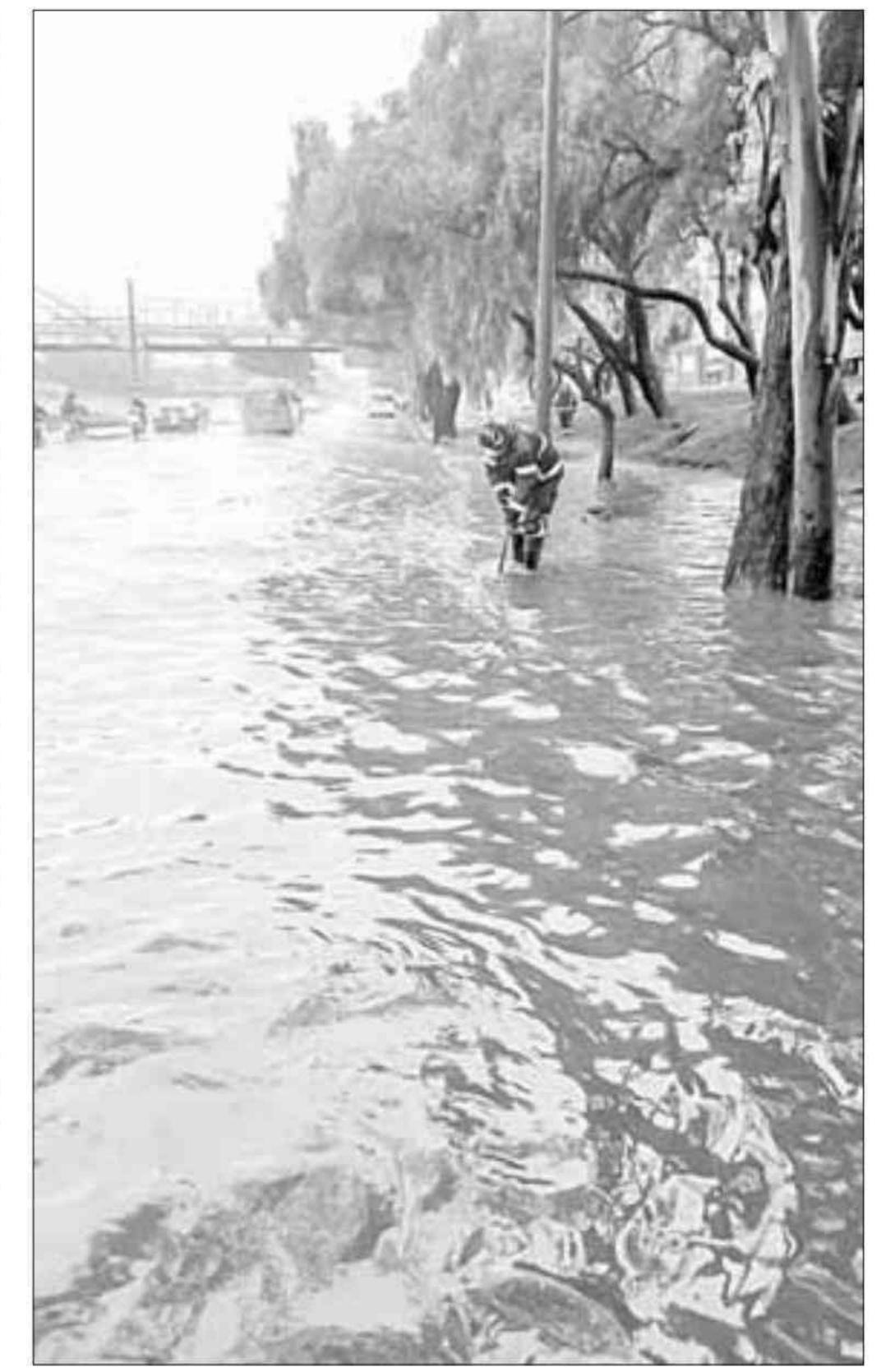

# Policías detienen a tres sujetos acusados de robar motocicletas

LAURA GÓMEZ FLORES

Policías capitalinos detuvieron a César Erwin, Marlon Alejandro y Javier D, integrantes de la banda *Los Reyes*, dedicada al robo de motocicletas y a compradores de vehículos que se anuncian en redes sociales.

De acuerdo con trabajos de investigación, estos sujetos están relacionados con tres robos de ese tipo de vehículos en Tláhuac, perpetrados el 28 de agosto del año pasado, así como el 28 de enero y 17 de junio del presente en las colonias San Sebastián, La Asunción y Guadalupe, respectivamente.

También operaban en Iztapalapa, donde el 26 de enero y el 3 de febrero de 2024 cometieron el mismo ilícito, por lo que se procedió a analizar las cámaras de videovigilancia.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que, en coordinación con personal del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, se identificó a dos sujetos y una motocicleta que presuntamente participaron en los delitos, en la colonia Los Reyes, en Tláhuac.

De esa manera, uniformados recorrieron varias calles y en Rafael Castillo una mujer solicitó su apoyo tras ser asaltada, por lo que localizaron a los posibles responsables en la avenida Tláhuac-Tulyehualco.

Al revisarlos les hallaron presunta droga, dos teléfonos celulares, una navaja metálica, un desarmador y dinero en efectivo, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

#### Bomberos emplazan a huelga para el domingo

LAURA GÓMEZ FLORES

Integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos exigen un incremento salarial de 20 por ciento, entrega de despensas y grados a personal de la corporación, la apertura de más de 700 plazas que pertenecían a jubilados y equipo de protección personal que cumpla con la normativa de seguridad.

Horacio Domínguez, dirigente del Movimiento Bomberos Unidos, informó que se emplazó a huelga para el 30 de junio, pero el director general, Juan Manuel Pérez Cova, "no ha llegado a ningún acuerdo con el sindicato titular de Resistencia y Libertad".

Ante ello, se decidió unir fuerzas en busca de mejoras laborales y de equipo, a las cuales se comprometió en 2019 sin cumplirlas, aunque "ha tomado represalias, como coartarnos nuestra libertad al derecho sindical y de manifestación".

Alzar la voz ha llevado a que sus compañeros sean cambiados de turnos, horarios o dados de baja, como ha sucedido con alrededor de 200, "aunque la dirección sigue manejando que somos más de 2 mil bomberos activos, cuando somos menos".

Agregó que la presentación de dicha cifra "lleva al Gobierno de la Ciudad de México a 
otorgar un mayor monto de 
recursos presupuestales, cuyo 
destino desconocemos", por lo 
que se solicitará también una 
auditoría.

#### Darán servicio

Durante una movilización que realizaron de sus oficinas de la calle Versalles al Zócalo, señaló que hasta el momento no se les ha ofrecido aumento salarial y en caso de no llegar a ningún acuerdo se declararán en huelga el domingo.

Sin embargo, dicha medida será activa, ya que los servicios de emergencia no pueden dejarse de atender, pero seguirán peleando por un aumento de 20 por ciento y la liberación de 700 plazas de jubilados para heredarlas a familiares, como establece en el contrato colectivo.

Además, demandan el pago de despensa de 800 a mil pesos al mes a 600 compañeros que fueron los últimos en incorporarse y que se cumpla con el plan de ascensos que debe hacerse cada tres años, por antigüedad.

Sobre el equipo para laborar, piden que cumpla con la norma de seguridad, pues los actuales "no sirven, se deforman, se queman y ponen en riesgo la integridad de los trabajadores", y aclaró que su movimiento no tienen ningún fin político.

#### **PARA LA CHATARRA**

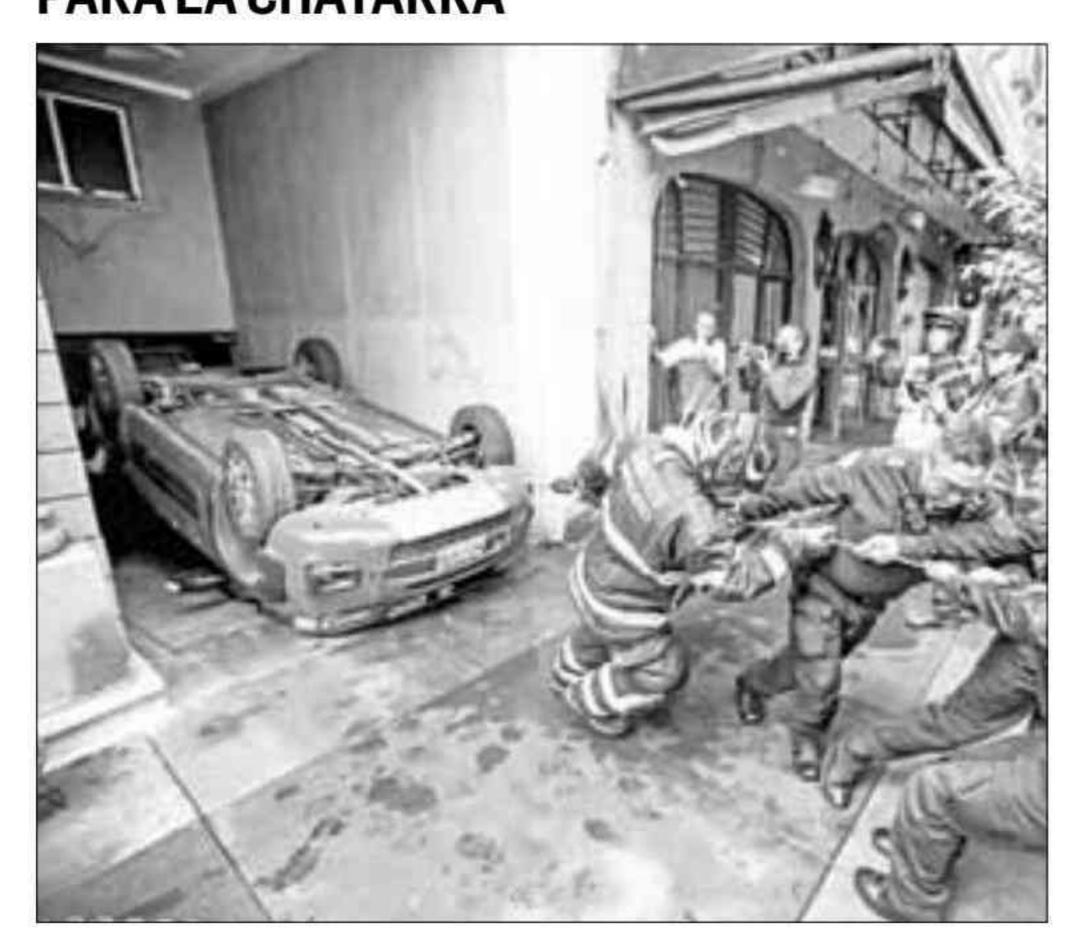

▲ La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que por la caída de un automóvil compacto de un elevador mecánico del estacionamiento ubicado en la calle Atlixco, colonia Condesa, no se reportaron lesionados. Foto Alfredo Domínguez



INCUMPLIMIENTO DE LA ALCALDÍA

# Chinamperos sufren por obras inconclusas en Xochimilco

Continúan sin recibir agua destinada al riego en los canales

#### ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ

Productores de hortalizas y plantas de ornato en la zona chinampera de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, denunciaron la omisión de la alcaldía en el cumplimiento de una orden judicial que le ordenaba concluir una obra con el fin de abastecer los canales para el riego de sus cultivos.

Rigoberto Juárez y Jorge Ramírez, de los parajes Tlaquilpa y Duraznotitla, explicaron en un recorrido por canales y acequias que se observaron secas o con poca agua, que con dichos trabajos realizados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural y la alcaldía, aumentará al caudal que alimenta el Canal Nacional y sus ramales con agua proveniente de la planta de tratamiento Cerro de la Estrella.

El mecanismo funciona con el rebombeo de los canales 55 que opera el Sacmex, así como el de Apatlaco, que está en manos de la alcaldía, pero que se niega a hacer la conexión sin dar respuesta formal a dicha negativa, aunque de manera informal les han dicho que "no quieren comprometer el nivel del agua de la zona turística".

Explicaron que por este motivo la obra -consistente en la rehabilitación de tubos de conducción vandalizados con seccionamientosfunciona a 50 por ciento de su capacidad, mientras que una decena de parajes a los que debía beneficiar el agua sólo llega a cuatro.

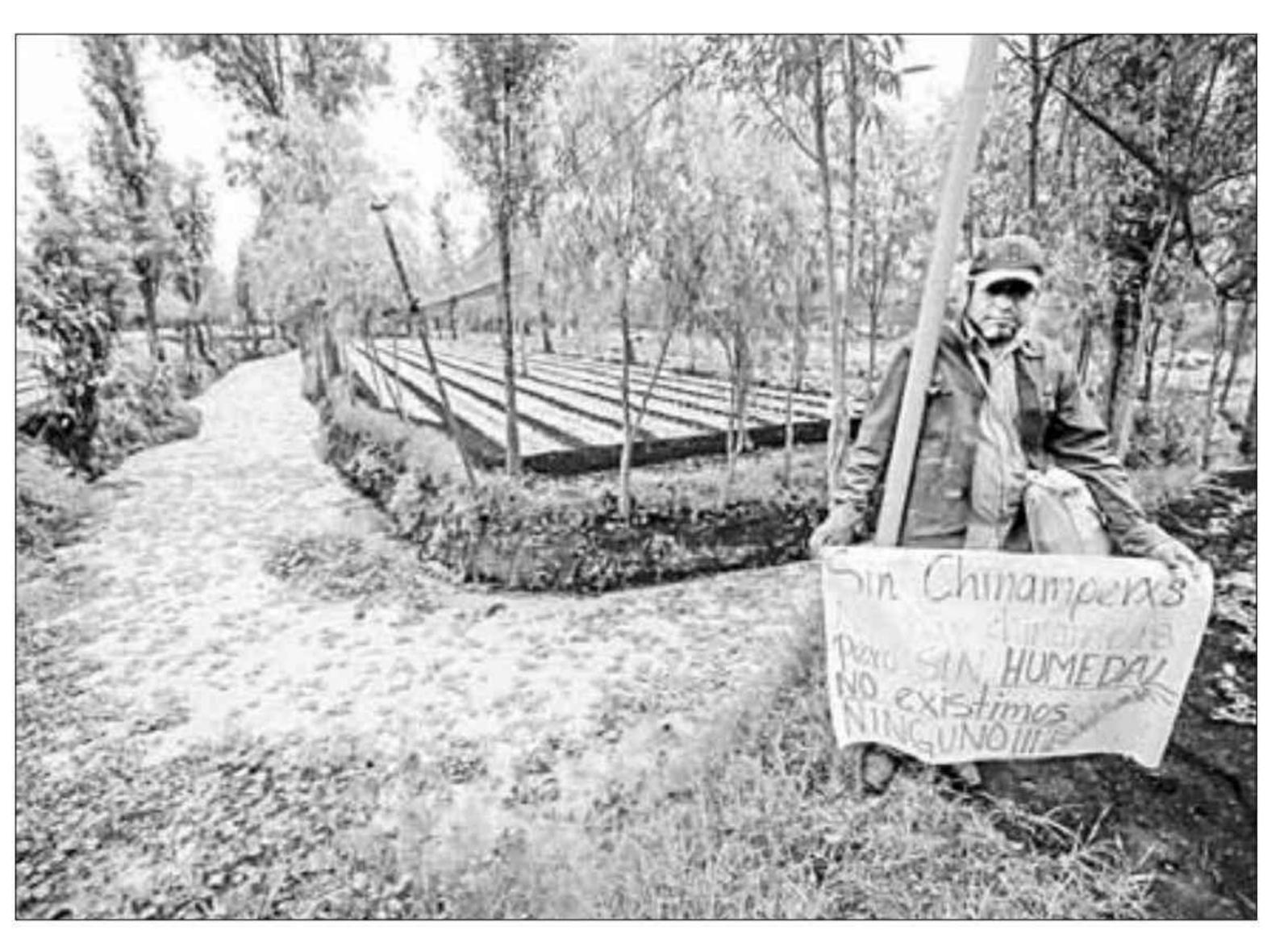

Los chinamperos promovieron una demanda de amparo que al ser admitida por el juzgado 14 de distrito en materia administrativa ordenó, como medida cautelar, la conexión del rebombeo de Apatlaco; ante eso, anunciaron que informarán con un escrito al juzgado sobre el incumplimiento para que en su caso dé vista a la Fiscalía General de la República.

Ante integrantes del movimiento Yo protejo al humedal, hicieron hincapié de que solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se condene al Estado mexicano por omisiones en la preservación del área natural protegida de Xochimilco, además de violaciones al derecho y acceso a la justicia, así como a un medio ambiente sano de su población.

Los chinamperos explicaron que el reclamo es por actos que van desde la construcción del acueducto con la que se entubaron los manantiales de Xochimilco a principios del siglo XX para abastecer de agua a las colonias del centro de la ciudad, hasta las afectaciones al humedal de la zona de Cuemanco, en Periférico y Canal Nacional, por la edificación de un puente vehicular.

Los comuneros dependen del agua que viene de la planta Cerro de la Estrella para los cultivos de sus chinampas. Foto Cristina Rodríguez

Alejandro Velázquez Zúñiga, del Frente por la Defensa de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac, comentó que el objetivo de la demanda es que, aparejada a la condena al Estado mexicano, la comisión imponga medidas resarcitorias como el cumplimiento del programa de Manejo del Area Natural Protegida.

### Litigante denuncia acoso de constructora por apoyar a vecinos

#### **ELBA MÓNICA BRAVO**

El representante legal del pueblo de Xoco y de vecinos de la colonia Roma, Arturo Aparicio, sostuvo que la inmobiliaria Punto Destino presentó varias denuncias penales en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el supuesto delito "de hacer mal uso del sistema de impartición de justicia", además "de que ha estado insistiendo en tribunales que se me vincule a proceso".

En entrevista, el abogado afirmó que se encuentran abiertas al menos dos carpetas de investigación que sigue la FGR, lo que se trata de "un acoso y una insistencia muy dura por parte de Punto Destino para que se me pueda fincar algún delito".

Las denuncias se generaron por la defensa legal que realiza Aparicio de los residentes de los predios marcados con los números 30 y 36 donde se ubican un edificio de cinco niveles y una vieja casita de planta baja y un piso en la calle Coahuila, colonia Roma Norte, que son afectados por las obras de complejos habitacionales.

La construcción de un conjunto de departamentos, en el número 28 de esa calle, afectó a los vecinos que habitan a un costado, en el 30, lo que ocasionó una inclinación en el edificio de 34 centímetros sin que hasta el momento la inmobiliaria o la constructora hayan mitigado o pagado por los daños.

El problema se agravó hace unos meses, porque en el número 32 se construirá otro grupo de edificios que publicita Punto Destino, por lo que el inmueble dañado quedará en medio de las nuevas torres departamentales.



Arturo Aparicio es representante legal del pueblo de Xoco y de otros afectados

Mientras, en el 36 se encuentra la vieja construcción, que a decir de los habitantes, es inminente el daño que causará su edificación por la maquinaria pesada que utilizan en el predio que hasta hace unos años ocupó el billar Felino's.

En otro tema, Aparicio informó que el decimoquinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito admitió el recurso de revisión interpuesto por el pueblo originario de Xoco en contra de la sentencia dictada por el juzgado octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo en contra de la torre Mítikah.

Asimismo, el recurso se interpuso por el uso de la calle Real de Mayorazgo como una extensión del complejo de departamentos, oficinas y tiendas departamentales, "el cual consideró erróneamente que la consulta vecinal para grandes construcciones podría ser equiparable a la consulta indígena y por tal motivo se negó el amparo a Xoco".

Acusó que Fibra Uno "no presentó recurso o escrito alguno, pero sí la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en su defensa".

#### Asignarán \$1.4 millones para rehabilitar la plaza Giordano Bruno

#### **ALEJANDRO CRUZ FLORES**

La plaza Giordano Bruno, en la colonia Juárez, será rehabilitada con recursos del programa Mejoramiento barrial, luego de que estuvo ocupada durante dos años por un campamento de migrantes.

A tres semanas de que los extranjeros fueran desalojados por personal del Instituto Nacional de Migración, se prevé que la próxima semana empiecen los trabajos de pintura, regeneración de vegetación, renovación de infraestructura urbana, arreglo de juegos infantiles y mobiliario urbano, entre otros, explicó la integrante de la Comisión de Participación Comunitaria de esa circunscripción, Ana González.

Durante un acto en el que se entregaron 52 cheques a proyectos aprobados de Mejoramiento barrial, explicó que el plan para remozar la plaza se presentó una vez que fue liberada, con un millón 450 mil pesos de presupuesto.

Agregó que junto con el gobierno capitalino se activará el espacio público con actividades culturales,

deportivas, recreativas y de organización comunitaria.

La rehabilitación de la Plaza Giordano Bruno es uno de los 152 proyectos aprobados para el programa Mejoramiento barrial al que el gobierno de Martí Batres incrementó recursos de 10 a 150 millones de pesos.

Aunque el proceso de adjudicación del dinero se lleva en promedio cinco meses, el titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, Juan Gerardo López, destacó que se trata de un caso especial de atención a un problema social por el uso del espacio público, lo cual está previsto en los lineamientos de operación.

Sobre la atención a los migrantes en la ciudad, el funcionario indicó que se habilitará un albergue para familias en situación de movilidad en la colonia Peralvillo.

Explicó que se trabaja en la adecuación de inmueble, con capacidad para 200 personas, al tiempo que en el Centro de Asistencia e Integración Social Vasco de Quiroga, en la colonia Morelos, se atiende a 350 migrantes en un mes de operación.



#### Debuta el mexicano Valente Bellozo con los Marlins de Miami

Valente Bellozo se ha convertido en parte del selecto grupo de mexicanos en lanzar en las Grandes Ligas de Beisbol (MLB). El lanzador originario de Mexicali hizo su debut con los Marlins de Miami con una buena actuación, aunque su equipo cayó por 5-1 ante los Reales de Kansas City.

El joven de 24 años fue abridor en el partido y trabajó por cinco entradas en blanco, en las cuales permitió sólo dos hits y ejecutó sus primeros dos ponches.

Bellozo dejó la lomita con una pizarra de 1-0 a favor de su equipo. No obstante, los Marlins vieron escapar la ventaja cuando los Royals registraron cinco carreras en la octava entrada.

El tricolor inició su carrera con los Toros de Tijuana, en la Liga Mexicana de Beisbol, para saltar en 2017 a la MLB con los Astros y más tarde con los Marlins.

En tanto, los Dodgers ganaron 4-0 a los Medias Blancas con un cuadrangular de Shohei Ohtani.

De la Redacción

#### **EDICTO**

DISPOSICIÓN JUEZ SEPTIMO ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, ACUERDO DE FECHA UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS Y TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO, DICTADO DENTRO DEL EXPE-DIENTE 919/2023, JUICIO ORAL MERCANTIL QUE PROMUEVE GILBERTO VELEZ BRAVO en su carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de HSBC MEXICO SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC, en contra de MARISELA CUAPIO REYES, POR SER PRO-CEDENTE SE ORDENA EMPLAZAR A MARISELA CUA PIO REYES. POR MEDIO DE TRES EDICTOS QUE SE PUBLIQUEN CONSECUTIVAMENTE EN EL PERIÓDI-CO DE CIRCULACIÓN NACIONAL "LA JORNADA" Y EN UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN LOCAL COMO LO ES "EL SOL DE PUEBLA", A FIN DE QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS SIGUIENTES A LA ULTIMA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS ORDENA DOS. COMPAREZCA ANTE ESTA AUTORIDAD A DAR CONTESTACION A LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA, Y A OPONER EXCEPCIONES, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE ESTABLECE LA LEY CON EL APERCIBIMIENTO QUE EN CASO DE NO HACERLO SE LE TENDRÁN POR PRECLUIDOS SUS DERECHOS Y SUS NOTIFICACIONES DE CARACTER PERSONAL SE REALIZARAN POR MEDIO DE LISTA QUEDANDO COPIA DE LA DEMANDA SUS ANEXOS LOS DOCUMENTOS FUNDATORIOS. Y DEL AUTO ADMISORIO EN LA SECRETARÍA DE ESTE JUZGADO, A EFECTO DE QUE SE IMPONGA DE LOS MISMOS.

PUEBLA PUEBLA, DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO. LIC.LUIS RAMÓN COETO PEÑA. DILIGENCIARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL.

da fe. Doy fe." --- DOS FIRMAS---

#### SECCIÓN DE EDICTOS Y AVISOS NOTARIALES

JUICIO ORAL MERCANTIL 1502/2023-1
"2024. Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"
JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CON COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y ESPECIALIZADO EN JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER CIRCUITO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

**EDICTOS** 

DEMANDADA: TERMICO SYMA, SOCIEDAD ANONI-MA DE CAPITAL VARIABLE

En el lugar en que se encuentre, hago saber a Usted por conducto de su apoderado legal que en los autos del juicio oral mercantil 1502/2023-1, del indice de este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México promovido por Servicio Tlalyecac, Sociedad Anónima de Capital Variable se dictó el veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro, un acuerdo en donde se ordene su emplazamiento por medio de edictos que deberán publicarse por tres veces consecutivas, en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional, y uno diverso de circulación local, correspondiente a esta entidad federativa de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1068, fracción IV y 1070, ultimo párrafo, del Código de Comercio se le hace saber que podrá presentarse ante este Juzgado dentro del término de treinta días, contado a partir del día siquiente al de la ultima publicación del edicto, a efecto de hacer valer sus derechos, con el apercibimiento de que si no comparece mediante escrito, se procederá en términos de lo dispuesto en los artículos 1390 Bis 16 y 1390 Bis 20 de la legislación mercantil y se proseguirá el juicio en todas sus etapas legales, haciéndose de su conocimiento que las notificaciones dentro del presente asunto se harán siguiendo las reglas del numeral 1390 Bis 10 del ordenamiento jurídico invocado, quedando a su disposición en la Secretaria de este Juzgado Federal copia simple de la demanda, de los documentos base de la acción y escrito aclaratorio; asimismo, se informa que en el presente juicio oral mercantil, a la parte actora demanda las siguientes prestaciones.

El pago de la cantidad de \$273.067.00 (doscientos setenta y tres mil cincuenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal.

El pago de la cantidad de \$892 686 40 (ochocientos noventa y dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 40/100 moneda nacional) por incumplimiento al contrato de crédito base de la acción.

El pago del interés moratorio generado a razón del 2% (dos por ciento) mensual de la cantidad de 273.057.00 (doscientos setenta y tres mil cincuenta y siete pesos 00/100 moneda nacional).

D) El pago del interés moratorio generado a razón del 2% (dos por ciento) mensual de la cantidad de \$892,666.40 (ochocientos noventa y dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 40/100 moneda nacional).

sesenta y seis pesos 40/100 moneda nacional). El pago de gastos y costas generados por la tramitación del presente Juicio.

Asimismo, mediante proveído de ocho de diciembre de dos mil veintitrés, se admitió a tramite la demanda en la vía oral mercantil y en dicho auto se ordenó el emplazamiento de la parte demandada, para que en diera contestación a la demanda instaurada en su contra por escrito, opusiera excepciones y defensas que estimara pertinentes y ofreciera las pruebas que pretendiera rendir en juicio.

Lo anterior, se precisa no aconteció dada la imposibilidad de realizar la diligencia en los domicilios señalados por la parte actora en el presente asunto. Ante tal imposibilidad y colmado el requisito previsto en el articule 1070 del Código de Comercio, por acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro, se ordeno el emplazamiento por edicto de la demandada Térmico Syma, Sociedad Anónima de Capital Variable.

Ciudad de México, veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro Atentamente. Christian Marcela Casado Monroy.

Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Extinción de Domino con competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México.

#### EDICTO

EXPEDIENTE 1002/2018 En los autos relativos al juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por BANCO SABADELL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en contra de POLANCO HER-MANOS S.A. DE C.V., y MIGUEL ANGEL POLANCO AL-VARADO, el C. Juez Trigésimo Noveno de lo Civil, dictó un auto que a la letra dice: Ciudad de México, a quince de mayo del año dos mil veinticuatro.- A su expediente el escrito presentado por la parte actora, como lo solicita SE SEÑALAN LAS DIEZ HORAS DEL DÍA DOS DE JULIO DEL DOS MIL VEINTICUATRO, para que tenga verificativo la DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO, EMBARGO EN SU CASO, respectivo a la moral codemandada PO-LANCO HERMANOS S.A. DE C.V; en el local de este Juzgado, diligencia que deberá de prepararse, con base en el articulo 1070, 1394, 1395, 1396, del Código de Comercio para la Ciudad de México, así como el artículo 535 del Código de Procedimientos para esta Ciudad de aplicación supletoria a la Materia Mercantil; y, a efecto de realizar el requerimiento de pago en su caso embargo, se ordena la publicación por medio de edictos al demandado antes citado, mismos que deberán publicarse por tres veces consecutivas, en el periódico de cobertura nacional "LA JORNADA", y en el periódico de cobertura local "DIARIO IMAGEN", en el BOLETÍN JUDICIAL", y en los Tableros de avisos de éste Juzgado, es decir, para el efecto de requerir a la moral codemandada POLAN-CO HERMANOS S.A. DE C.V; el pago de la cantidad de \$13'118,582.48 M.N. (TRECE MILLONES CIENTO DIE-CIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 48/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte principal que se indica en el escrito inicial de demanda, cantidad que deberán de pagar en el acto de la diligencia, que se llevará a efecto en el Local de este Juzgado, UBI-CADO EN AVENIDA NIÑOS HÉROES NÚMERO 132, TORRE NORTE, DÉCIMO PISO, COLONIA DOCTORES DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN ESTA CIUDAD, o en su caso señalen bienes de su propiedad suficientes a garantizar el monto de lo reclamado con el apercibimiento que en el caso de no hacerlo o de no comparecer a la diligencia, el derecho pasará a su contrario de embargar bienes de su propiedad para garantizar el monto de lo reclamado. Hecho lo anterior, y con dichas publicaciones antes aludidas, se ordena dar cumplimiento al emplazamiento en términos del auto admisorio dictado en los presentes autos; quedando a disposición de dicha enjuiciada las copias de traslado respectivas en la Secretaria de Acuerdos "B", por TREINTA DÍAS, CONTANDO ADEMAS con un término de OCHO DÍAS, contados a partir del dia siguiente en que concluyen los treinta dias antes aludidos, para dar contestación a la demanda entablada en su contra.- Notifiquese... Otro auto: Ciudad de México, a quince de octubre de dos mil dieciocho. A sus autos el escrito de cuenta y el legajo de copias simples de documentos para que obren como corresponda, por tanto se procede a dictar auto admisorio en los siguientes términos: Se tiene por presentado a: OSCAR ISRAEL PRECIADO MARTÍNEZ, en su carácter de apoderado de la parte actora: BANCO SABADELL, S.A. INSTITU-CIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, demandando en la VIA EJECUTIVA MERCANTIL de: POLANCO HERMANOS S.A. DE C.V., (por conducto de su representante legal); y MIGUEL ANGEL POLANCO ALVARADO, el pago de la cantidad de \$13'118,582.48) (TRECE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.), por concepto de suerte principal, más accesorios que refiere. Con fundamento en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México); en los artículos 1; 2; 5 y concordantes de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito; 68 de la Ley de instituciones de Crédito; y en los artículos 1049; 1050; 1090; 1391; 1392; 1393; 1394; 1396; 1399 y demás relativos del Código de Comercio. SE APLICAN LAS REFORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PUBLICADAS EL DIE CISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL OCHO, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Se dicta auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, córrase traslado a los enjuiciados para que dentro del término de OCHO DIAS, efectúen el pago de la cantidad reclamada o se opongan a la ejecución, apercibidos que de no cumplimentar lo anterior, se seguirá el juicio en su rebeldía, e igualmente se les previene; para que señalen domicilio para oir y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de este Juzgado, apercibidos que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún personales, les surtirán por Boletín Judicial, como lo previene el artículo 1069 del Código de Comercio.- NOTIFIQUESE.- Lo proveyó y firma el C. JUEZ TRIGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Doctor en Derecho ISAAC ORTIZ NEPOMUCENO, quien actúa ante la fe del C. Secretario de Acuerdos "B". Licenciado en Derecho RAÚL CALVA

> LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "B" LIC. BETINA PÉREZ SALDAÑA.

BALDERRAMA, quien autoriza y da fe.- Doy Fe.-

#### AVISO NOTARIAL SEGUNDA PUBLICACIÓN

Licenciada RITA RAQUEL MARTÍNEZ SALGADO, Notaria pública número 63 del Estado de México, hago constar: Que por instrumento 37,906, de fecha 18 de Junio de 2024, se radicó en esta Notaría, la Sucesión Intestamentaria a bienes del De Cujus JOSÉ FEDERICO MARQUEZ VIRAMONTES.

Los señores que otorgan los señores MARÍA DOLO-RES MARQUEZ VIRAMONTES y VICTOR HUGO MARQUEZ VIRAMONTES, como "PRESUNTOS HEREDEROS", otorgan su consentimiento para que en la Notaría a mi cargo, se tramite la Sucesión Intestamentaria. Por lo anteriormente expuesto solicito a usted realizar dos publicaciones con intervalo de siete días hábiles entre una y otra, de conformidad con el artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México.

ATENTAMENTE

LICENCIADA RITA RAQUEL MARTÍNEZ SALGADO, NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 63 DEL ESTADO DE MÉXICO

#### **EDICTO**

En los autos del juicio de amparo directo DC 55/2024, promovido por los quejosos Rodolfo Arroyo Pérez, Alma Irais Gómez Álvarez y Administradora de Restaurante Arrogo, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra la sentencia definitiva de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, dictada por la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca 9/2020/3. En proveido dictado en esta fecha, se ordenó emplazar por medio de edictos a la tercera interesada Join Business Capital Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, los cuales deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación, por tres veces, de siete en siete dias. Dicha tercera cuenta con el plazo de treinta días, contados a partir de la última publicación, para comparecer a la sede del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, a deducir sus derechos.

ATENTAMENTE
Ciudad de México, 20 de mayo de 2024.
Secretario de acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito.
Lic. Armando Lozano Enciso.

#### EDICTOS Juzgado: 61 civil

Juzgado: 61 civil Secretaria "A"

Expediente: 1345/2023

EMPLAZAR A: FREE AND LIGHT GROUP S.A. DE C.V. (POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL).

En los autos del juicio ORDINARIO MERCANTIL promovido por GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V. en conra de FREE AND LIGHT GROUP, S.A. DE C.V. expediente 1345/2023, LA C. JUEZ SEXAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL, DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE MEXICO; Dicto un auto y que en su parte conducente dice: CIUDAD DE MÉXICO A VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO

"...[...] se precisa el auto de nueve de mayo del año en curso, en el sentido de que la publicación de los edictos para el emplazamiento deberán realizarse por TRES VECES CONSECUTIVAS en el periódico LA JORNADA y DIARIO IMAGEN como lo establece el artículo 1070 del código de comercio, salvo dicha precisión subsiste en sus términos el auto de referencia, por lo que dese cumplimiento al mismo.- Notifiquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Primero de lo Civil, MAESTRA FLOR DEL CARMEN LIMA CASTILLO ante la C. Secretaria de Acuerdos "A", Licenciada Rocio Angelina Calvo Ochoa que autoriza y da fe.- Doy fe..."---

CIUDAD DE MÉXICO A NUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATERO. "...[...] Visto su contenido y atenta a las constancias de autos de las que se desprende que no fue posible emplazar a la demandada moral FREE AND LIGHT GROUP S.A. DE C.V., en el domicilio proporcionado y en estricto apego a lo que establece el artículo 1070 del Código de Comercio, se ordena emplazar la demandada FREE AND LIGHT GROUP S.A. DE C.V., por EDICTOS, mismos que se publicaran por tres veces consecutivos en el periódico LA JORNADA además se fijará en la puerta del tribunal, una copia integra de la resolución, por todo el tiempo del emplazamiento; lo anterior con fundamento en los artículos 1054, 1070 del Código de Comercio, en relación con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 535 del código de procedimientos civiles, de aplicación supletoria a la materia mercantil; haciéndosele saber que debe presentarse dentro del término de TREINTA días contados a partir del día siguiente de la última publicación para dar contestación a la demanda instaurada en su contra quedando a su disposición las copias de traslado en la Secretaria de este Juzgado, apercibida que de no hacerlo se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo; asimismo de no señalar domicilio dentro de la jurisdicción de este juzgado las subsecuentes notificaciones le surtirán efectos por Boletín Judicial. NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Primero de lo Civil. MAESTRA FLOR DEL CARMEN LIMA CASTILLO, ante la C. Secretaria de Acuerdos "A", Licenciada Rocío Angelina Calvo Ochoa, quien autoriza y da fe.- Doy fe..."----

CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTIDOS DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. "...[...] Se tiene por presentado a GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, S.A. DE C.V. por conducto de su apoderado, personalidad que se le reconoce en términos del testimonio notarial que se manda glosar a los autos; [...] demandando en la Via ORDINARIA MERCANTIL de: FREE AND LIGHT GROUP, S.A. DE C.V. POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL las prestaciones que indica y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1377 y 1378 del Código de Comercio, se admite la demanda, con las copias simples exhibidas córrase traslado y emplácese a la parte demandada para que dentro del término de QUINCE DIAS HABILES, produzca su contestación apercibido que de no hacerlo se declarará precluido el derecho para ello asimismo prevengase a la parte demandada para que al contestar la demanda señale domicilio para oir y recibir notificaciones apercibido que de no hacerlo todas las notificaciones aún las de carácter personal le surtirán pro boletín judicial con fundamento en el articulo 1070 del Código de Comercio. SE PREVIENE A LOS PROMOVENTES PARA QUE PROPORCIONEN NÚMERO TELEFONICO PARA MENSAJES VIA WHATSAPP O CORREO ELECTRONICO PARA RECIBIR LAS NOTIFICACIONES EN TÉRMINOS DEL ACUERDO GENERAL 03-11-2021, EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO MEDIANTE SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIECISEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.- NOTIFIQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Primero de lo Civil MAESTRA FLOR DEL CARMEN LIMA CASTILLO, ante la C. Secretaria de Acuerdos "A" LICENCIADA ROCIO ANGELINA CALVO OCHOA, quien autoriza y da fe.- Doy fe..."---

CIUDAD DE MÉXICO A OCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. "...[...] SE PREVIENE A LA PROMOVENTE, A FIN DE QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS: ACLARE Y PRE-CISE LAS PRESTACIONES QUE PRETENDE DEMANDAR EN VIRTUD DE QUE SOLICITA DOS ACCIONES QUE SE CONTRAPONEN EN ESA TESITURA PRECISE LA ACCIÓN QUE PRETENDE EJERCITAR debiendo acompañar copias simples del escrito en el cual desahogue dicha prevención, así como los anexos que se exhiban; apercibido que de no hacerlo dentro del término antes mencionado, se desechará la demanda y se devolverán los documentos y copias simples exhibidas. En términos de las Circulares números 6/12 y actualmente 50/2018 en cumplimiento a los acuerdos 10-03/2012 y 12 28/2018, emitidos por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en sesión plenaria ordinaria celebrada el día diecisiete de enero del dos mil doce y veintiocho de junio dos mil dieciocho respectivamente, en relación con la propuesta de actualizar las circulares, respecto de la adecuación de las leyendas informativas sobre los servicios que presta el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; con toda atención hago de su conocimiento que se determinó aprobar adecuaciones a las leyendas informativas en los siguientes términos: Para los Juzgados Civiles, familiares y de paz civil: "Se hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, motivado por el interés de que las personas que tienen algún litigio cuenten con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los servicios de mediación a través de su Centro de Justicia Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es asesoría jurídica. El Centro se encuentra ubicado en Av. Niños Héroes 133, Colonia Doctores delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Código Postal 06500, con el teléfono 5134-11-00 exts. 1460 y 2362. Servicio de Mediación Civil Mercantil: 5207-2584 y 520833-49 mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx- Notifiquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Primero de lo Civil MAESTRA FLOR DEL CARMEN LIMA CASTILLO, ante la C. Secretaria de Acuerdos "A"

> Ciudad de México a veintisiete de mayo de dos mil veintitrés. LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "A". LIC. ROCIO ANGELINA CALVO OCHOA.

LICENCIADA ROCIO ANGELINA CALVO OCHOA que autoriza y da fe.- Doy fe..."---

"2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO. REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB".

#### EDICTO JUZGADO 26° CIVIL

DE PROCESO ORAL Y DE TUTELA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CDMX. SRÍA. "A"

EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ORAL, PROMOVIDO POR ALFREDO BAUTISTA MORALES CONTRA SERGIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ SU SUCESIÓN, EXPEDIENTE 131/2022. LA C. JUEZ VIGÉSIMO SEXTO CIVIL DE PROCESO ORAL Y DE TUTELA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DOCTORA MITZI AQUINO CRUZ, DICTÓ LOS SIGUIENTES ACUERDOS, QUE EN LO CONDUCENTE DICEN: "CIUDAD DE MÉXICO, A TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. (...) con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 5, 7, 7, 170 y demás aplicables de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como los diversos ordinales 1390 Ter y 1390 Ter 1 del Código de Comercio, se tiene a ALFREDO BAUTISTA MORALES, demandando en la VÍA EJECUTIVA MERCANTIL ORAL de SERGIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ SU SUCESIÓN, el pago de la cantidad de \$2'300,000.00 (DOS MILLONES TRES-CIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de suerte principal y demás prestaciones que se indican en el escrito inicial de demanda; (...), por ofrecidas las pruebas de la parte actora, en términos de lo dispuesto en el artículo 1390 Bis 11 fracción VIII, en relación con el numeral 1390 TER 4 del Código de referencia, las que se reserva para proveer sobre su admisibilidad y desahogo en el momento procesal oportuno. Ahora bien, dada la naturaleza del presente juicio se dicta auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, para que la C. Ejecutora de la adscripción se constituya en el domicilio del demandado señalado por el promovente y le requiera en el acto de la diligencia, hacer pago a la actora o a quien sus derechos represente de las prestaciones reclamadas y no haciéndolo, proceda a embargar bienes propiedad del enjuiciado suficientes para garantizar el pago de lo reclamado, los que se pondrán en depósito de la persona que bajo su más estricta responsabilidad designe la accionante. Hecho que sea, con las copias simples exhibidas, debidamente selladas y cotejadas, córrase traslado y emplácese al demandado SERGIO JIMÉNEZ SANCHEZ SU SUCESIÓN por conducto de su albacea Sandra Leticia Campos Bermeo, para que dentro del término de OCHO DIAS, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la práctica de la citada diligencia, conteste la demanda incoada en su contra, efectúe el pago o se oponga a la ejecución en términos de lo dispuesto en los artículos 1390 Ter 6 y 1390 Ter 7 del Código de Comercio. De igual manera, prevéngase al demandado para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de esta jurisdicción, con el apercibimiento que, en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones que le corresponda se practicarán en términos del artículo 1069 del Código de Comercio. (...). Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que deberán

asistir a las Audiencias del procedimiento, por si o a través de sus legitimos representantes o mandatarios judiciales quienes

deberán tener facultades expresas para conciliar ante el Juez y suscribir en su caso el convenio correspondiente. (...)

NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Vigésimo Sexto Civil de Proceso Oral, Doctora MITZI AQUINO CRUZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos "A" Licenciada Graciela Camacho Catalán, quien autoriza y da fe. DOY FE". --- FIRMAS---

"Ciudad de México a veintiséis de enero de dos mil veinticuatro. (...) con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1068 fracción IV y 1070 del Código de Comercio, procédase a emplazar a la parte demandada SERGIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ SU SUCESIÓN por conducto de su albacea SANDRA LE-TICIA CAMPOS BERMEO, a través de edictos que deberán de publicarse por tres veces consecutivas en el periódico de circulación amplia y cobertura nacional "LA JORNADA" y en el "DIARIO DE MÉXICO" de cobertura en esta Ciudad; asimismo, se previene al enjuiciado para que se presente en el local de este Juzgado, dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente a la última publicación, a efecto de recibir las copias de traslado correspondientes y en su oportunidad de contestación a la demanda instaurada en su contra en el término de OCHO DIAS, como esta ordenado en auto de treinta de marzo de dos mil veintidós; en la inteligencia que de no producir contestación se seguirá el juicio en su rebeldía y se ordenará que las notificaciones subsecuentes, incluso las de carácter personal, surtan efectos al demandado en cuestión por medio de las listas que se publican en el Boletín Judicial en términos del artículo 1069 del Código de Comercio. Ahora bien, debe precisarse que el requerimiento decretado en el auto admisorio, surtirá sus efectos también por medio de edictos, los que se publicarán en el Boletín Judicial por TRES DÍAS consecutivos y fijando la cédula respectiva en los estrados de este juzgado, de conformidad con lo previsto en los artículos 535 y 536 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México de aplicación supletoria a la materia mercantil, en la inteligencia de que de no verificarse el pago requerido se procederá a embargar bienes propiedad de la parte demandada SERGIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ SU SUCESIÓN suficientes a garantizar lo reclamado, como quedó ordenado en el proveido de treinta de marzo de dos mil veintidós, en el local de este Juzgado, el día y hora que se señale para la diligencia correspondiente. (...). Notifiquese. Lo proveyó y firma la C. Juez Vigésimo Sexto Civil de Proceso Oral y de Tutela de Derechos Humanos de la Ciudad de México Doctora Mitzi Aguino Cruz ante la C. Secretaria de Acuerdos "A" Licenciada Graciela Camacho Catalán, quien autoriza y

> LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "A" LIC. GRACIELA CAMACHO CATALÁN.

"2024: Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

> JUZG. 25 CIVIL DE PROCESO ESCRITO Secretaria "A" EXP No. 397/2021

#### EDICTO

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, seguido por SOFOM INBURSA SA. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA, en contra de TEXTILERA DE CUAUTITLAN S.A. DE C.V., JAVIER ANTONIO MARTINEZ MURILLO E INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MARMUR S.A. DE C.V., la C. Juez Vigésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, Licenciada FABIOLA VARGAS VILLANUEVA, en cumplimiento a lo ordenado por autos de fechas once de junio y veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, y por hechas las manifestaciones de la parte actora y como lo solicita, y tomando en consideración que no se localizó domicilio de la codemandada INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MARMUR S.A. DE C.V., y atento a lo dispuesto por el artículo 1070 del Código de Comercio, requiérase a las codemandadas antes referidas a fin de dar cumplimiento al requerimiento de pago, embargo y emplazamiento ordenado en el auto de exequendo de fecha cinco de julio del año dos mil veintiuno aclarado por auto del once de febrero de dos mil veintidós, haciendo del conocimiento de las personas mencionadas que se señalan las DIEZ HORAS DEL DIEZ DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, para que comparezca ante el local de este juzgado en forma personal o por conducto de representante legal y en presencia de la ejecutora adscrita señale bienes para embargo de su propiedad suficientes a garantizar la cantidad de \$21'469,662.26 (VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.) por concepto de suerte principal más accesorios, apercibidos que en caso de negativa, pasará el derecho a la actora, atento a lo previsto por el artículo 1392 del Código en cita. Debiéndose de constituir el depósito de los bienes en la persona que bajo su responsabilidad designe la actora, teniendo el presente auto efectos de mandamiento en forma, lo anterior con fundamento en los artículos 1346 y 1347 del Código de la Materia. Con fundamento en el artículo 07 del multicitado Ordenamiento Legal, se concede a las codemandadas el término de TREINTA DIAS para cont

Ciudad de México a cinco de julio del año dos mil veintiuno.------------------------Agréguese a los autos del expediente 397/2021el escrito de cuenta del C. JOSÉ MATILDE GUTIERREZ CERON, apoderado de la parte actora SOFOM INBURSA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA, personalidad que se le reconoce en términos del Instrumento Notarial que obra en autos, con copias de traslado que se acompañan, guárdese en el seguro del Juzgado los documentos que le fueron requeridos mediante proveído de fecha quince de junio del año en curso, visible a fojas 16, en los términos que indica, en consecuencia, se acuerda el escrito inicial de demanda. Se tiene señalando domicilio, autorizando a las personas que menciona para los efectos que precisa, en cuanto a las facultades que refiere el tercer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio, se previene a los profesionistas para que en la primera diligencia que intervengan acrediten su carácter de Licenciados en Derecho, apercibidos que de no hacerlo perderán la facultad correspondiente, en perjuicio de su autorizante y únicamente se les tendrá por designados dentro de los extremos del párrafo séptimo del precepto legal aludido, quienes están en la posibilidad de registrar su cédula profesional en la Libreta que para tal efecto se lleva en éste juzgado, con tal carácter se le tiene demandando en la VÍA EJECUTIVA MERCANTIL de TEXTILERA DE CUAUTITLAN S.A. DE C.V., JAVIER ANTONIO MARTÍNEZ MURILLO E INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MARMUR S.A. DE C.V., el pago de la cantidad de \$21,469,662.26 (VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 26/100 M.N.), por concepto de suerte principal, más intereses, gastos, costas y demás prestaciones que demanda - Con fundamento en los artículos 1º al 5º, 76, 77, 170 al 174 y demás relativos y aplicables de la LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, así como los artículos 1391 al 1396 del Código de Comercio, se da entrada a la demanda en la vía y forma propuesta Requiérase a la parte demandada para que en el acto mismo de la diligencia haga el pago de las prestaciones reclamadas a la actora o a quien sus derechos represente y de no hacerlo embárguesele bienes de su propiedad que señale el enjuiciado suficientes a garantizar lo reclamado, apercibiéndolo que de no hacerlo el derecho pasará al actor, atento a lo dispuesto por el artículo 1392 del Código mencionado en segundo término, constitúyase el depósito de los mismos en la persona que bajo su responsabilidad designe el accionante, sirviendo el presente auto de mandamiento en forma, practicado el embargo, emplácese al demandado en términos de lo dispuesto por el artículo 1396 y relativos del Código de Comercio.-----

LIC. RAQUEL VELASCO ELIZALDE

PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES CONSECUTIVAS EN LOS PERIÓDICOS "EL UNIVERSAL" Y "LA JORNADA".

#### TARIFA PROMOCIONAL PARA JUZGADOS PRECIO CUANTÍA MENOR **EJEMPLO** • ORALES 4.6 cm X 3.7 cm TARIFA BASE ALTURA FAMILIARES Lajornada MÁS EDICTO EDOMEX COMPETITIV N C. OSCAR ARMANDO TZONI AYALA, CONTACTOS: COTIZACIONES: edictos@jornada.com.mx 55 9183 0300 / EXT: 4192, 4184 Y 4157 o como beneficiario y apreedor al paga le Pólica de Vida del expediente TES cmacias@jornada.com.mx eemartinezh@jornada.com.mx 55 4145 6888 | 55 2919 4945

AVISO NOTARIAL

(PRIMERA PUBLICACIÓN)
MARIO FERNANDO PÉREZ SALINAS Y RA-MÍREZ, Notario 76 de la Ciudad de México, con domicilio en Avenida Universidad #473, Colonia Narvarte, en Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03020, Tel. 55 62 71 31 79, Correo Electrónico: mario.perez@notaria76. com.mx, hago saber:

Que por instrumento 44,890 del 20 de junio del 2024, otorgado ante mí, se hicieron constar los siguientes actos:

I.- LA INFORMACIÓN TESTIMONIAL, que otorgaron los señores ERIKA GARCÍA GAR-DUNO y JULIO CESAR DE JESUS GUZ-MAN, quienes fueron presentados por los señores MARIA DEL CARMEN LE DESMA BARAJAS y TADEO ENRIQUE ANGEL LE-DESMA BARAJAS, en su carácter de Únicos y Universales Herederos en la Sucesión Intestamentaria a Bienes del señor ENRIQUE LEDESMA Y CORTÉS:

II.- LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA, que otorgaron los señores MARÍA DEL CARMEN LEDESMA BARAJAS y TADEO ENRIQUE ANGEL LEDESMA BARAJAS, en su carácter de Únicos y Universales Herederos en la Sucesión Intestamentaria a Bienes del señor ENRIQUE LEDESMA Y CORTÉS, con la comparecencia de la señora MARIA ESTELA BARAJAS ALVARADO; y

III.- EL NOMBRAMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, que otorgaron los señores MARÍA DEL CARMEN LEDES-MA BARAJAS y TADEO ENRIQUE ÁNGEL LEDESMA BARAJAS, en su carácter de Únicos y Universales Herederos en la Sucesión Intestamentaria a Bienes del señor ENRIQUE LEDESMA Y CORTÉS, a favor del propio señor TADEO ENRIQUE ÁNGEL LEDESMA BARAJAS.

Lo que hago saber para los efectos de lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, en vigor.

ATENTAMENTE. EL NOTARIO 76 DE LA CIUDAD DE MEXICO. Ciudad de México, a 21 de junio de 2024.

LIC. MARIO FERNANDO PÉREZ SALINAS Y RAMIREZ.

#### **EDICTO**

Que en el expediente número 1225-1/2018, relativo a la JURISDICCIÓN VOLUNTARIA de DECLARACION DE AUSENCIA promovida por MAURA CUEVAS ES-TRADA referente a la DECLARACIÓN DE AUSENCIA de SANTIAGO MAYO GATICA, del indice de este Organo Jurisdiccional, se dictó una sentencia que dice:

Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se: RESUELVE

PRIMERO.- Ha procedido la diligencia de jurisdicción voluntaria promovida por MAURA CUEVAS ES-TRADA en representación de su hija menor JIMENA MAYO CUEVAS. SEGUNDO.- Se declara la ausencia de SANTIAGO

MAYO GATICA TERCERO.- Declarada ejecutoriada la presente reso-

lución hágase la publicación por edictos en uno de los diarios de mayor circulación de la capital del estado de Guerrero y de la capital de la república mexicana, en los términos precisados en el último considerando CUARTO.- Se ordena el aseguramiento del bien in-

mueble propiedad del ausente SANTIAGO MAYO GATICA y de la cuenta de ahorro afore de la que es titular, en los términos precisados en el considerando ultimo de este fallo...

QUINTO.- Girese oficio al representa legal de la institución bancaria banamex en esta ciudad, para que en el término de tres días informe a este juzgado si existe alguna cuenta bancaria o de afore donde SANTIAGO MAYO GATICA aparezca como titular, y en caso afirmativo, proceda a cancelar cualquier movimiento de retiro del monto de las mismas, hasta en tanto este juzgado ordene lo que legalmente proceda.

SEXTO. Se nombra a JIMENA MAYO CUEVAS como administradora de los bienes del ausente SANTIAGO MAYO GATICA quien será representada por su madre MAURA CUEVAS ESTRADA hasta en tanto adquiera la mayoría de edad, quien deberá aceptar el cargo conferido y protestar su fiel desempeño, así como cumplir con las obligaciones precisadas al final del considerando segundo de esta sentencia. SEPTIMO. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE.

Así, lo resolvió y firma la Licenciada INDALECIA PA-CHECO LEON, Jueza DEL Juzgado Segundo de Primera Instancia en materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, ante la Licenciada VERÓNICA RODRÍ-GUEZ PERIBAN, Primer Secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.

Acapulco, Guerrero a 08 de abril del dos mil veinticuatro. **ATENTAMENTE** SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES. LIC. MARÍA CAROLINA RAMÍREZ NAVA.

#### SEGUNDO AVISO NOTARIAL

Por escritura número 30,142, de fecha 13 de junio de 2024, pasada ante la fe del suscrito notario, se hizo constar: LA ACEPTACIÓN DE LEGADO en la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la señora BLANCA ESTELA MÁRQUEZ PADILLA que otorgo la señora GUADALUPE VIOLETA MÁRQUEZ PADILLA; LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA en dicha Sucesión, que otorgó el señor JOSÉ CARLOS CHRISTIAN ROSALES MÁRQUEZ. Reconocieron la validez del testamento, manifestaron su conformidad para llevar a cabo la tramitación de dicha Sucesión ante el suscrito notario y reconocieron los derechos legados y hereditarios que les son atribuidos en virtud de dicho testamento; y LA ACEPTACIÓN AL CARGO DE ALBA-CEA, que otorgó el señor JOSÉ CARLOS CHRISTIAN ROSALES MÁRQUEZ en la mencionada Sucesión. El Albacea procederá a realizar el inventario de los bienes de dicha Sucesión.

LIC. DANIEL GARCÍA CÓRDOVA, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 22 DE LA CIUDAD MÉXICO.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

2024 FELIPE CARRILLO PUERTO

Organo Interno de Control Específico en la

Administración del Sistema Portuario Nacional

Manzanillo, SA. de C.V.

Área de Responsabilidades

**EDICTO** 

Con fundamento en los artículos 193, fracción I, II y

II, 208 fracción II, de la Ley General de Responsabili-

dades Administrativas y 315 del Código Federal de

Procedimientos Civiles, se le notifica el procedimiento

de responsabilidad administrativa bajo el expediente

número 026/2021, emplazándosele por este conducto.

para que en el plazo de treinta días contados a partir

del día siguiente al de la última publicación del mismo,

comparezca ante esta autoridad administrativa en Av.

Teniente Azueta número 9, Col. Burócrata, C.P. 28250,

Manzanillo, Colima; apercibiéndole que de no hacerlo,

éste se seguirá conforme a derecho y las subsecuen-

tes notificaciones, aún las de carácter personal, se le

practicarán mediante estrados que se coloquen en este

Organo Interno de Control Específico en la Administra-

ción del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de

C.V., quedando a su disposición en el Área de Respon-

sabilidades las copias certificadas del expediente que

nos ocupa; en el entendido de que deberá publicarse

en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de

mayor circulación en la República, por tres veces con-

secutivas de siete en siete días. Asimismo, se hace de

su conocimiento que se encuentran señaladas las DIEZ

HORAS DEL VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL

VEINTICUATRO, para la celebración de la audiencia

Atentamente

Manzanillo, Colima, a 27 de junio de 2024

Titular del Área de Responsabilidades del Órgano

Interno de Control Específico en la Administración del

Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V.

Licenciada Rocio Flores Núñez

Rúbrica

inicial ante esta autoridad substanciadora.

JAVIER SÁNCHEZ DE LA BARQUERA ARIZA:

#### **AVISO NOTARIAL** SEGUNDA PUBLICACIÓN

Licenciada RITA RAQUEL MARTÍNEZ SALGADO, Notaria pública número 63 del Estado de México, hago constar: Que por instrumento 37,857, de fecha 23 de Mayo de 2024, se radicó en esta Notaría, la Sucesión Intestamentaria a bienes de la De Cujus SEBASTIANA MONTES MEJIA.

Los señores CESAR HERNÁNDEZ MONTES, RU-BÉN HERNÁNDEZ MONTES, JUAN HERNÁNDEZ MONTES y JORGE HERNANDEZ MONTES, como los "PRESUNTOS HEREDEROS", otorgan su consentimiento para que en la Notaria a mi cargo, se tramite la Sucesión Intestamentaria. Por lo anteriormente expuesto solicito a usted realizar dos publicaciones con intervalo de siete días hábiles entre una y otra, de conformidad con el artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México.

ATENTAMENTE

LICENCIADA RITA RAQUEL MARTÍNEZ SALGADO, NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 63 DEL ESTADO DE MÉXICO

#### AVISO NOTARIAL SEGUNDA PUBLICACIÓN

Licenciada RITA RAQUEL MARTÍNEZ SALGADO. Notaria pública número 63 del Estado de México. hago constar: Que por instrumento 37,893, de fecha 10 de Junio de 2024, se radicó en esta Notaria. la Sucesión Intestamentaria a bienes del De Cujus EDUARDO JIMENEZ HERNANDEZ.

Los señores que otorgan los señores EDUARDO JIMENEZ ORTIZ. SILVIA MAGDALENA JIMENEZ ORTIZ y ANDREA ORTIZ BARRERA, esta última por propio derecho y en representación de las señoras ELBA LILI JIMENEZ ORTIZ y BEATRIZ JIMENEZ ORTIZ, como "PRESUNTOS HEREDEROS", otorgan su consentimiento para que en la Notaría a mi cargo, se tramite la Sucesión Intestamentaria. Por lo anteriormente expuesto solicito a usted realizar dos publicaciones con intervalo de siete días hábiles entre una y otra, de conformidad con el artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México.

ATENTAMENTE

LICENCIADA RITA RAQUEL MARTÍNEZ SALGADO. NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 63 DEL ESTADO DE MÉXICO

Juicio Oral Mercantil 245/2024 EDICTO PARA EMPLAZAR A VITASICURA SC

En el expediente número 245/2024 relativo al juicio oral mercantil promovido por Nippon Express de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, y en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro, con apoyo en lo dispuesto en el articulo 1,070 del Código de Comercio, se hace del conocimiento a la parte demandada Vitasicura SC, que el presente asunto, se admitió mediante proveido de trece de marzo de dos mil veinticuatro y se reclaman diversas prestaciones, que son las siguientes: A) El pago por la cantidad de USD \$113,460.00 (CIEN-TO TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA DOLA-RES MONEDA DEL CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 00/100 USD).

B) El pago de los intereses legales a razón del 6% (seis por ciento) anual, hasta la total liquidación del adeudo. mismo que se calcularán mediante el incidente respec-

C) El pago de gastos y costas que se originen con moti-

vo del presente luicio. En consecuencia, se le hace saber que deberà apersonarse al juicio, por escrito, dentro del término de TREIN-TA DIAS hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que por este medio se practique, para que dé contestación a la demanda incoada en su contra y si tuviere excepciones que hacer valer, y en su caso, ofrezca las pruebas que considere pertinentes, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo así se seguirá el juicio en rebeldía, se le tendrá contestada la demanda en sentido negativo.

Asimismo, se le previene a la referida demanda para que señale domicilio para oir y recibir notificaciones en Naucalpan de Juárez, y en caso que de no hacerlo, las ulteriores notificaciones aún las de carácter personal le serán realizadas a través de las listas que se fijan en los estrados, de igual manera se le informa que las copias simples de la demanda, documentos y anexos que se acompañan a la misma, auto admisorio y auto de veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro, debidamente cotejadas y selladas se encuentran a su disposición en este órgano jurisdiccional.

Naucalpan de Juárez, Estado de México; veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro. (Firmado electrónicamente) Lic. Oziel Rosas Guarneros.

#### **EDICTO**

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Sexagésimo Quinto de lo Civil, Secretaria "A", Expediente 791/2023. CC. JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA y TRINIDAD

DURAN HERRERA, quien también acostumbra a usar el nombre de TRINIDAD DURÁN HERRERA DE SÁNCHEZ.

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTE-CARIO, seguido por SOCIEDAD HIPOTE-CARIA FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO SUSTITUTO DEL FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BAN-CARIO A LA VIVIENDA (FQVI) en contra de JESUS SANCHEZ GARCÍA y TRINIDAD DURAN HERRERA, quien también acostumbra a usar el nombre de TRINIDAD DU-RAN HERRERA DE SANCHEZ, Expediente número 791/2023, el C. Juez Sexagésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, mediante auto de fecha veintisiete de mayo del año dos mil veinticuatro, ordenó citar a JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA V TRINIDAD DURAN HERRERA, quien también acostumbra a usar el nombre de TRINIDAD DURAN HERRERA DE SANCHEZ, por medio de edictos, para que comparezcan al local del Juzgado, a la audiencia de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, señalada a las ONČE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA DOS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, a absolver posiciones, apercibidos que de no hacerlo, serán declarados confesos de las que previamente sean calificadas de legales.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "A". Rúbrica LIC. PATRICIA MINERVA CABALLERO AGUILAR.

#### AGENDA JUDICIAL/

EDITOR RICARDO GUZMÁN WOLFFER

#### SECCIÓN QUINCENAL

#### Corrupción judicial indefinida

RICARDO GUZMÁN WOLFFER

ARA LA REFORMA al Poder Judicial Federal se insiste en su corrupción total, al parecer surgida con la presidencia de la ministra Piña, vistos los halagos previos al ministro Zaldivar, hoy pensionado cuantiosamente. Pero hay premisas inconclusas. Entre otras:

1. LA CORRUPCIÓN se debe

a que se venden las sentencias.

Las minuciosas declaraciones patrimoniales de los jueces federales hacen muy fácil rastrear un peculio inexplicable, pero: 1.1 no se sabe de jueces encarcelados a pesar de las denuncias presidenciales. Si el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) los encubre, se argumenta, es corrupto; a pesar de los cientos de juzgadores sancionados y suspendidos desde la creación del CJF. Pero no hay investigaciones de la Fiscalía General. Ni juicio político resuelto contra los consejeros. Enton-

ces, la Fiscalía y los legisladores

también son cómplices, corrup-

tos. 1.2 no se precisa qué senten-

cias son incorrectas, menos se

demuestra. Entonces, todas lo

son (decenas de miles al año) o se habla sin conocimiento o sólo las incomodas a los políticos son las fraudulentas, pero por apreciación política, no jurídica. 1.3 muchos jueces reclaman su inocencia y están dispuestos a recibir una auditoría para demostrar que jamás han recibido dinero por sobornos. Poco probable que los políticos reformadores estén dispuestos a lo mismo.

TODOS SON CORRUPTOS, se insiste, y deben salir. Esto incluye a consejeros y ministros nombrados en esta administración. Los consejeros Bátiz y de Gyvés, a diferencia de los consejeros magistrados, llegaron a votar en contra de las decisiones de Zaldivar y sus ayudantes, únicos involucrados en una denuncia por intentar comprar sentencias. De ser tan corruptos todos los jueces, esos denunciantes jamás se habrían negado a complacer al supuesto representante del "interés público". Por unos justos se salvará la ciudad, precisa la Biblia.

2. ES IGUAL de corrupto el que entrega. El gremio de los

litigantes, quien debió entregar los sobornos, requisito de la supuesta corrupción, no se menciona, como si fueran víctimas. La expedición de cédulas y su ejercicio debe revisarse con igual rigor, haciéndolos parte de la reforma para establecer si son cesados en el ejercicio profesional o se les obliga a certificarse. Entre los miles de juicios federales, el gobierno litiga igual o más que los particulares a través de sus departamentos jurídicos y gana cada tanto. Entonces, también sobornaron: son corruptos. Deben ser inhabilitados o expulsados todos los abogados burócratas del ejecutivo o legislativo, coautores de la corrupción judicial para ganar sus juicios.

3. LOS JUECES sueltan delincuentes. No se mencionan las actuaciones policiales y ministeriales, como si las fiscalías estuvieran desligadas de miles de carpetas mal integradas, por ignorancia o cohecho. Entonces, también debe sancionarse a quienes integran mal esas carpetas que llevan al juez a soltar detenidos o, al menos, a cesarlos como a los jueces. Los jueces no son los encargados de la seguridad pública: no previenen ni investigan los delitos. Ni siquiera forma parte del Consejo de Seguridad Nacional (CSN)

4. LA CORRUPCIÓN deriva de la lentitud de los juicios. Si los procedimientos son lentísimos (en los juicios laborales burocráticos, pueden llegar a durar tres generaciones por la negativa de pago del estado) es por las leyes mal hechas y por la falta de personal. Esto se debe a los legisladores que no revisan las nuevas leyes o no actualizan las anacrónicas. En la ley burocrática, sólo se puede imponer multas de UN peso. Entonces, esa corrupción es de los legisladores. A pesar de ello, hay juzgados federales con cero rezagos en sentencias y trámite desde hace décadas.

**5. EL JUEZ** electo puede tener autonomía al resolver. Desligándose de quienes lo apoyaran en llegar a la función, nada garantiza que resuelva siempre a favor del "interés público", pues la indefinición sexenal política de

éste permite su variación en la comprensión del juzgador.

#### 6. LOS COMPROMISOS la-

borales en el T-MEC llevarán a los paneles internacionales este tema, pues la garantía del debido proceso también incluye la continuidad del juzgador en los juicios. No de la persona, pero sí del procedimiento de elección del juez por ser parte de los presupuestos procesales. La sanción arancelaria por no cumplir con tales procesos podría ser grave.

7. LA MASIVA jubilación judicial causada por la insistencia en la reforma (se habla de cientos de jueces y magistrados) abre un espacio para que la reforma se aplique gradualmente y puedan compararse resultados en ambos sistemas. Ahí se vería la pertinencia de la reforma.



#### ESCUCHE LOS PODCASTS

"Matarife patriota" y "Pedacería completista" en "Literatura y derecho" de Ricardo Guzmán Wolffer en Spotify y plataformas afines.

#### Rayuela

Si a Miami le dicen la gusanera, ¿será que a Madrid la nombren la madri... guera?

# 27 DE JUNIO DE 2024 DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE // DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

#### www.jornada.com.mx

#### OPINIÓN

| Napoleón Gómez Urrutia | 14      |
|------------------------|---------|
| Víctor M. Quintana     | 16      |
| Mario Patrón           | 16      |
| Abraham Nuncio         | 17      |
| Álvaro Arreola Ayala   | 17      |
| John Saxe-Fernández    | 20      |
| Carlos Fazio           | 24      |
| Vilma Fuentes          | Cultura |

#### COLUMNAS

| Dinero                | 0.50 |
|-----------------------|------|
| Enrique Galván Ochoa  | 6    |
| Astillero             |      |
| Julio Hernández López | 8    |
| México SA             |      |
| Carlos Fernández-Vega | 22   |

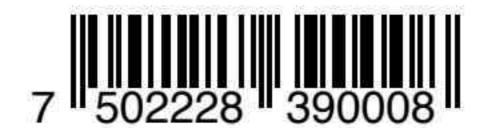

# AMLO: la transición de gobierno "será tersa"



#### El Tri, sin brújula; cayó 1-0 ante Venezuela

▲ Orbelín Pineda muestra su decepción tras fallar un penal en la parte final del partido y no conseguir el empate ante el equipo sudamericano en la Copa América. La selección mexicana, con tres puntos, está obligada a ganar a Ecuador si quiere conseguir el pase a cuartos de final. Si acaso lo logra, todo indica que se enfrentaría a Argentina. Foto Ap. DE LA REDACCIÓN/DEPORTES

- "La estabilidad económica es uno de los factores para este clima"
- "Irreversibles, ya no condonar impuestos y abatir la corrupción"
- Acepta que hubo "algunos errores"
   en su mandato
- "Tendrá Claudia Sheinbaum bases sólidas para seguir la transformación"

ALONSO URRUTIA Y EMIR OLIVARES / P 5

#### Acuden padres de las víctimas a la Corte

# Exigen no más trabas al caso de la guardería ABC

Los recibió la ministra Piña, quien señaló que ignoraba "las dilaciones" judiciales IVÁN EVAIR SALDAÑA Y CÉSAR ARELLANO/P29

Pasó de 14.5 a 9%: Vázquez Piceno

# Se redujo la deserción escolar en este gobierno

"Como nunca antes, la inversión en becas"
EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA/P12

#### Comenta imagen donde está con Salinas

#### Confío en el embajador en España: el Ejecutivo

Quirino Ordaz fue invitado a exclusiva fiesta

ALONSO URRUTIA Y EMIR OLIVARES / P8

#### "Oposición, sin liderazgos"

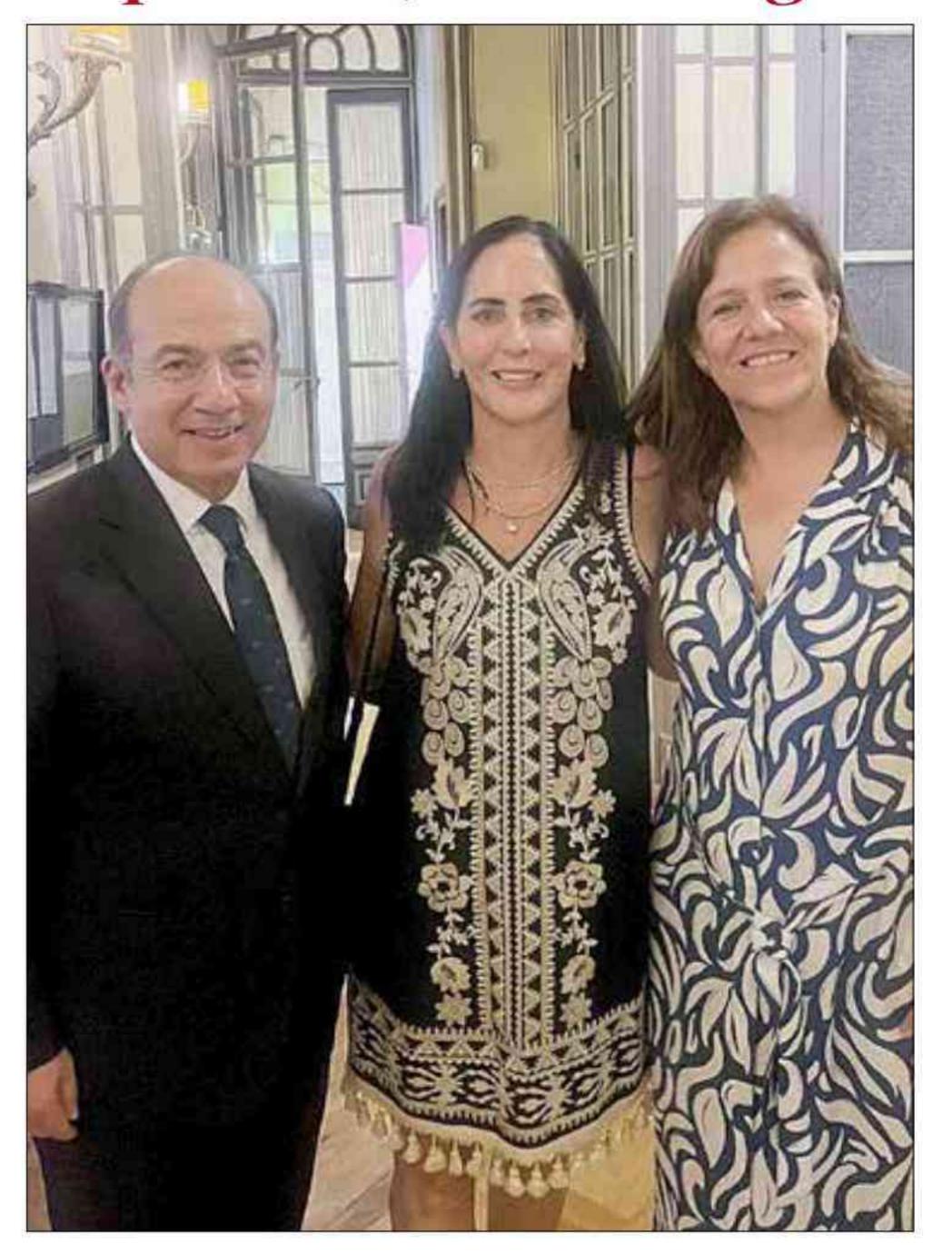

▲ En un foro de la ultraderecha en la Casa de América, en Madrid, el ex presidente Felipe Calderón calificó de "aplastante" la victoria de Claudia Sheinbaum en los comicios del 2 de junio. Arguyó que el revés fue por la "falta de liderazgo del bloque opositor y por una elección de Estado". En la imagen lo acompañan su esposa, Margarita Zavala, y la alcaldesa Lía Limón (centro), también expositora. Foto de la red X de Lía Limón. A. TEJEDA/P7